# HISTORIA PORTUGAL.

TOMO DUODECIMO.

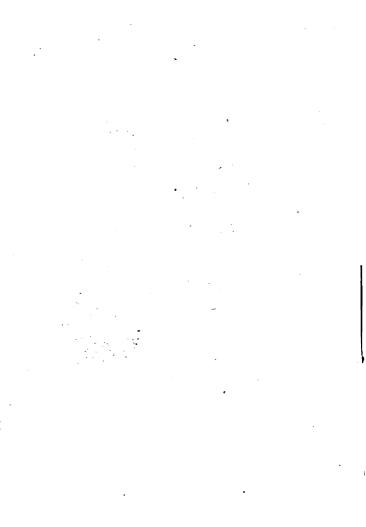

# HISTORIA

DE

### PORTUGAL,

E SUAS CONQUISTAS, OFFERECIDA Á RAINHA NOSSA SENHORA

### D. MARIA I.

OR

DAMIAO ANTONIO DE LEMOS FARIA E CASTRO.

TOMO XIL

LISBOA,

NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA.

1 7 8 9.

Com licença do Real Meza da Commissas Geral fobre o Exame, e Censura dos Livros.

243. g. 34.

Pos taxado este Livro a quatrocentos réis em papel: Meza 3 de Julho de 1789.

Com tres Rubricas.

# INDICE DOS CAPITULOS.

#### LIVRO XLIII.

APITULO I. Vida, e acções de D. Joao III., XV. Rei de Portugal. 1 · II. Do estado, em que El-Rei D. Joao achou o Reino, mostra-se a origem da sua decadencia, e tratao-se as primeiras acções do novo Princi-III. Escreve-se o caracter de D. Antonio de Ataide. Falla-se em casar El-Rei com a Rainha, sua Madrasta, e trataō-se as resultas desta proposta, com alguns successos da India. - IV. Fundab os Portuguezes nas Molucas a Fortaleza de Ternate. Primeiras acções do Governador D. Duarte de Menezes, e as de Africa no Reinado de D. Joao III. - - V. Continuat os successos da India, etrata-se da jornada da Rainha D.

etrata-fe da jornada da Rainha D. Leonor para Castella. . 65 VI. Trataō-se os mais successos das nossas conquistas da India até ao sim do anno de 1523. . . . 82
CAP.VII. Referem-se os ultimos successos da India no anno de 1523, e principiao os de 1524. . . . . 99
- VIII. Da segunda viagem do Governador D. Duarte de Menezes a Ormuz. Trata-se do casamento d'El-Rei D. Joao, e da vinda do Viso-Rei D. Vasco da Gama á India. 117

LIVRO XLIV.

CAP. I. Successos da India no tempo do Governador D. Henrique de Menezes.

- II. Da expedição do Governador D. Henrique sobre Coulete, e outros successos do seu tempo.

- III. O Çamorim de Calecut tõe sitio à nossa Fortaleza, que D. João de Lima defende com corage generosa. 165

- IV. Tratão se vários successos da India no tempo do sitio da Fortaleza de Calecut, e o sim do mesmo sitio. 181

- V. Concluem-se os successos da India

no tempo do Governador D. Henrique

de

de Menezes, e se tratab os do Reino até ao sim deste anno de 1525, juntamente com os de Africa. 198 CAP.VI. Viagens de Heitor da Silveira ao Estreito, e de Pedro Mascarenhas para a India, com os successos de Bintab. 212

- VII. Da discordia entre Pedro Mascarenhas, e Lopo Vaz de Sampayo sobre o governo da India, e os acontecimentos succedidos no tempo della. 226

- VIII. Do que obrou Lopo Vaz de Sampayo depois de reconhecido legitimo Governador da India, e os successos

das Molucas neste anno.

#### LIVRO XLV.

CAP. I. El-Rei nomeia Nuno da Cunha para Governador da India, e escrevem-se as acções de Lopo Vaz de Sampayo até á sua chegada. 262

- II. Trataō se alguns successos antes da chegada de Nuno da Cunha, e os acontecimentos depois della. 278

- III. Continuao os successos da India neste anno de 1530. 293

CAP.

| CAP.IV. Continua-se com outros successos                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| do anno de 1530, e os de 1531. 310                                        |
| V. Tratao-se os ultimos successos                                         |
| do anno de 1531, e principia os de 1532 327                               |
| - VI. Escrevem se os progressos de                                        |
| Nuno da Cunha a respeito de Dio,                                          |
| e outros acontecimentos. 344                                              |
| - VII. Escreve-se a guerra de Badur,<br>Rei de Cambaya, com o Grao Mogor, |
| de que resultou conceder a Portugal a                                     |
| T ' 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                 |



#### HISTORIA GERAL

DE

#### PORTUGAL.

#### LIVRO XLIII.

Da Historia Moderna de Portugal.

CAPITULO I.

Vida, e acções de D. Joao III., XV. Rei de Portugal.

Succedeo El-Rei D. Joao III. a D. Eravulg. Manoel, seu Pai, na posse de hum 1521 Reino rico, glorioso, universalmente bem reputado, estabelecido por onze Monarcas, que o conservarao depois de adquirido sem desmembrações no TOM. XII. A Con-

Era vulg.

Continente; ampliado por tres Soberanos, que lhe dilatárao os confins com conquistas vantajosas pela Africa, Alia, e America. Teve principio, chegou ao estado, no tempo de D. Joad III. entrou a agitar-se para a de-clinação. Em quanto vivêrao os filhos generosos da disciplina de D. Manoel, as creaturas sublimes da sua instruccao, os seus Generaes aguerridos, que affrontavao intrépidos os horrores da guerra; que nao davao lugar nos corações á cubiça; que se lançavao aos perigos por causa da honra da Patria, e por amor da propria honra: Portugal, senaó cresceo, conservou-se; a reputação, sonão se avançou, manteve-se. Mas derrubando a morte aquellas columnas vivas para existirem immortaes no Templo da Fama; vendose no semblante da guerra só o que descobre de medonho; estimando-se as viagens, menos por honradas, que por interessantes: Portugal nao se contervou, decahio; a reputação não se manteve, declinou. Eis-aqui em poucas palavras exposto o plano da Historia,

que eu tenho de escrever, e em que a Era vulg. narração dos successos fará evidente o espirito desta verdade.

Dezanove annos contava o Principe de idade, quando falleceo seu Pai. e on elle o advertisse, ou lhe lembralfem, que o Reino estava no apogêo ' da grandeza, e opulencia, nao só se escuson de adiantar as conquistas, mas admittio as erradas ideas, de que para as conservar melhor devia diminuillas. Nos o veremos abandonar aos Mouros quatro Baluartes do nosso Imperio em Africa, ganhados á custa de tantos suores, com sentimento da Christandade, com lástima do valor, com injuria da reputação : consequencia fatal das consultas, em que as Bécas são ouvidas para a repartição dos Arnezes, escutadas as Sobrepelizes para a demarcação dos confins. D. João pouco inclinado ás armas, estabeleceo o seu crédito na observancia de huma neutralidade exacta no meio das maiores revoluções, em que entao fluctuava a Europa, fazendo parecer equidade a que era defaffeiçao. Sim se ga-A ii

Era vulg.

nhárao no seu tempo grandes victorias na Asia, mas estas producções genero-sas mais forao creaturas dos seus Generaes, que partos das suas ordens.

Tres dias depois da morte del Rei D. Manoel se devia fazer a acclamação do Principe, segundo o estylo. Alguns incidentes a differirao outros tres dias, e no de 19 de Dezembro sahio elle dos Paços da Ribeira com o apparato correspondente ao augusto da ceremonia para a pórta do Convento de S. Domingos, aonde ella se havia celebrar. Hia o Rei a cavallo vestido com huma purpura roçagante de brocado forrada de arminhos; levando as redeas seu irmao o Infante D. Fernando; aos lados levantando lhe as pontas da Opa D. Antonio de Ataide, e D. Diogo de Castro. Ao seu lado direito marchavao o Duque de Bragança D. Jayme, D. Jorge, Duque de Coimbra, seu filho D. Joad, Marquez de Torres-Novas D. Francisco de Noronha, Marquez de Villa-Real, seu filho D. Pedro, Conde de Alcoutim D. Joa6 de Vasconcellos, Conde de

Penella, D. Manoel Trojaz Pereira, Eravula Conde da Feira, D. Francisco Coutinho, Conde de Marialva, D. Joao da Silva, Conde de Portalegte, D. Martinho de Castello-Branco, Conde de Villa-Nova, e D. Vasco da Gama, Conde da Vidigueira,

Ao-lado esquerdo do Principe hiao os Officiaes Maiores da Casa, a Camara de Lisboa, muita Nobreza, tudo precedido do Infante D. Luís a cavallo, que fazia as vezes de Condestavel com o estoque nú, e levantado. Depois se seguia o Conde de Tarouca. Mordomo Mór, com a Bandeira enrolada, e adiante delle todos os Reis d'Armas, Porteiros, trombetas, charamellas, atabales com ordem de nao tocarem, aonde podessem ser ouvidos da Rainha viuva, nao succedesse a doquia da harmonia ser novo estimulo da sua dôr. A entrada da pórta do soberbo Throno, que se havia levantado junto á de S. Domingos, esperava ao novo Rei, seu irmao o Cardeal Infante D. Affouso com todos os Prelados, que estavao na Corte, e segundo o seu Ees vulg.

ceremonial nao devem acompanhar a pé aos Principes, quando estes marchao a cavallo. Assentado El-Rei, chegou o Conde de Villa-Nova a entregar-lhe o Sceptro: pozéraő-le á sua mao direita com o estoque o Infante D. Luís, á esquerda seu irmao D. Fernando: na ponta do estrado o Alferes Mor, com a Bandeira ainda enrolada; ao lado opposto o eloquente Diogo Pacheco, que recitou huma Oração pathetica ajustada ao objecto com a elegancia, que lhe era natural.

Concluida a Oração, o Cardeal D. Assonso posto de joelhos diante do Principe, sobre hum Missal, e huma Cruz lhe tomou o juramento de guardar as Leis fundamentaes, os Privilegios do Reino, e de fazer justiga. Seguirao-le as homenagens, a que deo principio o Infante D. Luis nas mãos de D. Antonio de Noronha, depois Conde de Linhares, como Escrivas da Puridade, repetindo a fórmula do juramento, que se pratica em actos semelhantes. Entad desenvolou o Alferes Mor a Bandeira, e toda a Nobreza por sua ordem . dem, sobre as palavras referidas em Bravulgovoz alta pelo Infante, soi ella proseguindo o juramento, dizendo: Eu assimo o juro. Na mesma ordem os Nobres, e a Grandeza beijou a maso a El-Rei, e o d'Armas desassou a attenças da Assembléa, repetindo tres vezes: Ouvi. Já expectador da novidade o Silencio, o Alferes Mór sloretcando a Bandeira, pronunciou em voz alta as palavras: Real, Real, Real, pelo mui Alto, e mui Poderoso Principe, El-Rei D. Joas III. nosso Senhor.

A estas vozes se seguirad as dos Reis d'Armas, e seus Officiaes, clamando tres vezes: Real: e entad tocarad os instrumentos; o Alferes Mór baixou ao pé do Theatro a repetir as mesmas palavras; El-Rei desceo do Throno para entrar no Templo, sonde o esperava D. Fernando de Vasconcellos, Bispo de Lamego, vestido de Pontifical, com huma Reliquia na mad; que o Cardeal Instante deo a beijar a El-Rei, entoando a musica o Hymno Te Deum, em quanto o Rei postrado diante do Altar sobmettia o Poder, a Ma.

Era vulg. Magestade, a Monarquia ao Rei dos Reis . Dominante dos Imperios. Na mesma ordem se recolheo a Regia Comitiva para o Paço; mas em filencio por ordem do Soberano, que com discernimento advertido no meio da pompa, fez á Rainha viuva este ob-Sequio.

> Já acclamado Rei D. Joad III., segundo o methodo que até aqui tenho seguido, eu vou a tratar do seu casamento, da successao, que teve, dos Officiaes, que creou para o servirem, dos Bispados, que proveo, para depois continuar com a narração da Hiftoria na disserente qualidade dos outros negocios, em que elle se interesfou.

> El-Rei D. Joao III. casou a s de Fevereiro de 1525 com D. Catharina. irma da Rainha D. Leonor, terceira mulher de seu Pai, e filha de D. Filippe I., Rei de Castella, e de sua mu-Iher a Rainha D. Joanna, herdeira de Fernando o Catholico. Teve della filhos, o Principe D. Affonso, que nasceo em Almeirim a 24 de Fevereiro

de 1526, e morreo minino de peito: Era vuls a Infante D. Maria, que nasceo em Coimbra a 15 de Outubro de 1527, casou com Filippe II., Rei de Castella em 15, de Novembro de 1543, e falleceo em Valhadolid a 12 de Julho de 1545; jaz no Escurial: a Infante D. Isabel, que nasceo em Lisboa a 28 de Abril de 1529: a Infante D. Brites, que nasceo em Lisboa a 15 de Fevereiro de 1530, e jaz em Belém: o Principe D. Manoel, que nasceo em Alvito o 1 de Novembro de 1531, foi jurado Principe a 13 de Junho de 1535 na Cidade de Evora, aonde morreo a 14 de Abril de 1537, e jaz em Belém: o Infante D. Filippe, que nasceo em Evora a 25 de Março de 1533, foi jurado Principe, falleceo a 29 de Abril de 1539, e jaz em Belém : o Infante D. Diniz, que nasceo em Evora a 26 de Abril de 1535, e morreo na mesma Cidade o i de Janeiro de 1537: o Infante D. Juao, que nasceo em Evora a 3 de Junho de 1537, foi jurado Principe em Almeirim a 30 de Março. de 1544, casou em Eivas no sim de No.

Era vule. Novembro de 1552 com a Princeza Du Joanna, filha do Imperador Carlos V., foi Pai d'El-Rei D. Sebastiao, morreo a 2 de Janeiro de 1554, e jaz em Belem : o Infante D. Antonio, que nasceo em Lisboa a o de Março de 1539. falleceo a 20 de Janeiro de 1540, e jaz em Belém: Successao prodigiosa ; mas temporalmente tao infeliz, que passava do ventre para o tumulo, aonde enterrou comfigo por muitos annos a felicidade do Reino.

> Pelo que respeita aos Officios, D. Joad III. criou no seu tempo Condestaveis ao Senhor D. Duarte, Duque de Guimaraes, e a D. Theodosio I., V. Duque de Bragança: Mordomo-Mór a D. Diogo da Silva, Conde de Portalegre, que teve por successores a seu filho o Conde D. Joao da Silva, e a Ruy de Mello: Estribeiro-Mor D. Pedro Mascarenhas, Senhor de Palma, e depois D. Francisco da Gama, Conde da Vidigueira: Védor da Cafa Ruy Lopes de Béja, e se lhe seguirad Fernad da Silveira, e D. Filippe de Sousa: Védores da Rainha D. Antonio de Almeis

da, Simao Guedes de Mendoca, Ca- Ers vola. pitad de Chaul, Christovao Correa, e D. Pedro de Noronha. Senhor de Villa-Verde: Camareiro-Mór D. Martinho de Castello-Branco . Conde de Villa-Nova, que teve por sucessores a seu filho D. Francisco de Castello-Branco, a Pedro de Carvalho, a D. Jo26 de Menezes, e a D. Constantino de Bragança; Guarda-Mór D. Nuno Manoel, Senhor de Salvaterra, e lhe succedêrao Joao de Barros, Gonçalo Figueira, e os dous Condes da Sortelha D. Luiz, e D. Diogo da Silveira: Mestre Salla Christovao de Mello, depois Ruy de Mello, e D. Pedro de Abranches: Reposeiro-Mór Jeronymo Moniz, que teve por sucessores a D. Jorge Henriques, a Bernardim de Tavora, a Francisco de Tavora, e a Alvaro Pires de Tavora: Porteiro-Mor Garcia de Mello, e D. Joaq de Calatayud: Trinchante Simao da Cunha, e seus sucessores Ruy Lourenço de Tavora. D. Filippe Loho, Tristat da Cunha. e Agostinho de Lafeta: Escrivao da Puridade, depois do primeiro Conde de

Em vule.

Linhares, D. Miguel da Silva: Copeiro-Mor Jorge de Brito, e depois delle seu filho Artur de Brito, D. Garcia de Albuquerque, seu filho D. Luiz de Albuquerque, e Ruy Gomes da Cunha: Aposentador-Mór D. Filippe Lobo. D. Affonso de Noronha, Viso-Rei da India, e Lourenço de Soula da Silva: Provedor das Obras do Paço Luiz da Silveira, depois Nuno Martins da Silveira, Senhor de Goes, seu filho Simao da Silveira, e Pedro Carvalho: Caçador-Mor D. Braz Henriques, que teve por sucessor a D. Joan de Alarcao: Armeiro-Mor D. Duarte da Costa, e depois D. Alvaro da Costa: Almotace-Mor Gaspar de Carvalho . a quem succedeo Balthasar de Faria: 'Alferes-Mor D. Luiz de Menezes : Almirante Antonio de Azevedo, depois Lopo de Azevedo: Monteiro-Mór D. Luiz de Menezes, e Jorge de Mello: Fronteiros-Mores D. Pedro de Castro, Conde de Monsanto, em Lisboa, Martim Affonso de Sousa, do Algarve: Coudel-Mór D. Pedro de Castro, Conde de Monsanto, que teve por succesíasores a Balthasar de Faria, e ao Con- En vula de de Monsanto D. Luiz de Castro: Marichal D. Alvaro Coutinho, depois D. Francisco Coutinho, Conde de Marialva: Meirinho-Mor o mesmo Conde, e depois o Infante D. Fernando, D. Affonso, e D. Duarte de Castello-Branco: Capitad-Mor dos Ginetes D. Affonso de Menezes; e Vasconcellos; filho do Conde de Penella, a quem succedeo D. Joao Mascarenhas: Adail-Mor Antonio Leitao de Gamboa, que teve por sucessores a Gonçalo Mendes Sacoto, a Luiz de Loureiro, e a Lopo Peyxoto, que servio até o Reinado de D. Filippe I.: Anadel-Mor Martim de Freitas, depois Henrique de Sousa, e Heitor de Mello: Chanceller-Mor Luiz Annes de Carvalho, ao qual fuccedêrao Alvaro Fernandes, Joao de Faria, Christovao de Faria, e Gaspar Carva. lho.

General das galés he emprego. de que nos nao achamos memoria da sua criação, senao neste Reinado de D. Joso III., que nomeou a D. Pedro Mascarenhas, e a D. Pedro da Cunha,

Bre rule, que alcançou o tempo d'El-Rei D. Sébastiao, e depois destes nao nos consta occupafie o melmo cargo mais que Jorge de Mello, da Casa dos Monteiros-Mores, que foi nomeado em 1641 por El-Rei D. Joad IV. De Secretarios de Estado servirad a D. Joad III. Pedro de Alcacova Carneiro, Conde das Idanhas, que o fora do Rei D. Manoel seu Pai, e Francisco Carneivo. Governador da India era entad D. Duarte de Menezes, depois nomeou elle em 1524 ao grande D. Vasco da Gama, primeiro Conde da Vidiguer-ra; em 1527 a D. Henrique de Menezes; em 1529 a Pedro Mascarenhas; no mesmo anno Lopo Vaz de Sampayo, e Nuno da Cunha; em 1538 a D. Garcia de Noronha; em 1540 a D. Estevad da Gama; em 1542 a Martim Affonso de Sousa; em 1545 a D. Joao de Castro; em 1549 a Garcia de Sá: no mesmo anno a Jorge Cabral; em 1550 a D. Affonso de Noronha'; em 1554 a D. Pedro Mascarenhas; em 1555 a Francisco Barreto; o ultimo soi D. Constantino de Bragança em 1558.

1558. Para o Estado do Brasil nomeou Rea vule. El-Rei D. Joad os primeiros dous Governadores, que forao Thomé de Sou-

sa, filho, de Joao de Sousa, Prior de Rates, em 1549, e a D. Duarte da

Costa, Armeiro-Mór, em 1553.

Em quanto au Estado Ecclesiasti. co, no tempo deste Rei forao Cardeaes seus Irmãos os Infantes D. Affonso, e D. Henrique, e D. Miguel da Silva, Rispo de Viseo. Das Ordens Militares do Reino era Grao Mestre o mesmo Rei : Capellao-Mor D. Fernando de Vasconcellos . Bispo de Lame: go, a quem se seguirad o Reitor da Universidade D. Jorge de Almeida, Bispo da mesma Diocele; D. Pedro Vaz Gaviao, Bispo da Guarda; D. Pedro Vaz, Vigario de Thomar; D. Alvaro de Noronha, da Casa de Villa-Real; D. Manoel de Soula, Bispo de Silves, e D. Paulo Pereira : Grad Prior do Grato o Infante D. Luiz, e depois seu fitho o Senhor D. Antonio: Prior de Collegiada de Guirmaraes D. Diogo Dias, Capellao do Duque de Braganen, que teve por succhores a D. Sebaf-6 2 :

Era vulg. bastiad Lopes, Conego de Lamego. a D. Constantino de Bragança, Camareiro-Mor, e a D. Gomes Affonso, segundo Inquisidor de Coimbra.

Nomeou El-Rei D. Joan para Arcebispos de Lisboa a seu irmao o Infante Cardeal D. Affonso, a D. Fernando de Vasconcelos, filho do primeiro Conde de Penella, e a seu irmao o Infante Cardeal D. Henrique : Para Leiria, que á instancia sua foi erecta em Bispado por Bulla de Paulo III. passada em 1545, nomeou elle Bispos suffraganeos de Lisboa a Fr. Braz de Barros da Ordem de S. Jeronymo, depois foi eleito D. Sancho de Noronha, filho de D. Francisco de Faro, e se lhe feguio D. Fr. Gaspar do Casal, da Ordem de Santo Agostinho, primeiro Presidente da Meza da Consciencia Bispo do Funchal, e- de Coimbra. Para Lamego a D. Fr. Agostinho. Ribeiro, Conego de S. João Evangelista, Reitor da Universidade de Coimbra e Bispo de Angra: Para o Funchal que fora erecto Bispado em 1514 pelo Papa Lead X. a instancias d'El-Rei

D. Manoel, a D. Martinho de Portu- Bra vulg. gal, itmaő do primeiro Conde do Vimioso, e depois delle ao nomeado l'r. Gaipar do Casal, e a D. Fr. Jorge de Lémos, da Ordem de S Domingos, depois Eimoler-Mor d'El-Rei D. Sebastiso. Para Angra, que a instancia sua foi criado Bilpado por Paulo III. em 1534., a D. Manoel de Noronha, que nao acceitou, a D. Agoslinho Ribeiro, que foi Bispo de Lamego, que teve por sucessores a D. Rodrigo Pinheiro, Governador da Casa do Civel, e a D. Fr. Jorge de Sant-lago da Ordem dos Prégadores:

Para o Bispado da Guarda a D. Christovao de Castro, a quem succedeo D. Joao de Portugal, filho do primeiro Conde do Vimioso: para Portalegre, que o Papa Julio III. a instancias suas erigio Bispado em 1550, nomeou primeiro Bispo a D. Juliao de Alva, que o era de Miranda: para o Arcepispado de Braga a seu irmad o Infante Cardeal D. Hen ique, que teve por succesores a D. Fr. Diogo da Silva, Bispo de Ceuta, primeiro In-TOM. XII.

Esa vulg.

quisidor Geral; a seu silho o Infante D. Duarte; a D. Manuel de Sousa, Bispo de Silves; e a D. Fr. Bartholomeo Limpo, Carmelita Descalço: para o Porto a D. Belchior Relliago, Bispo de Targa; ao Carmelita Descalco D. Fr. Balthasar Limpo; e a D. Rodnigo Pinheiro, Bispo do Funchal. Para Coimbra ao Jesuita Simao Rodrigues, que recusou, e a D. Soares, Eremita de Santo Agostinho: para Viseo a D. Fr. Joao de Chaves, da Ordens de S. Francisco, e depois delle a D. Miguel da Silva o Cardeal, a D. Alexandre Farnese, Cardeal, filho do primeiro Doque de Parma, e a D. Gonçalo Pinheiro: para Misanda, que elle pedio ao Papa Paulo III. a erigisse em Bispado no anno de 1545, a Da Toribio. Lopes, Esmoler da Rainha D. Catharina, que teve por sucessor a. D. Rodrigo de Carvalho, Fundador do Collegio de S. Pedro na Universidade de Colmbra: para Evora a seu irmas. o Infante Cardeal D. Affonso, ultimo Bispo, e depois Arcebispos o Infante Cardeal D. Henrique, e D. Joso de Mel-

Mello, filho de D. Pedro de Castro, Era vulg. primeiro Presidente do Dezembargo do Paço: para Silves a D. Manoel de Sousa da Casa dos Senhores de Bringel, que teve por successor a D. Manuel de de Portugal, da Casa do Vimioso: para Goa, que foi feita Bispado por Paulo III. em 1534, nomeou tres Bilpos, que precedêrao ao primeiro Arcebilpo. e forat D. Francisco de Mello, que morreo antes de partir, D. Francisco de Mello, que nao acceitou, e D. Fr. Joa6 de Albuquerque, da Ordem de S. Francisco. Patriarcas da Ethiopia D. Joso Bormudes , e D. Joso Nunes Barreto, ambos Jesuitas. Para Bispo da Bahia, que foi criada Bispado poucos annos depois do seu descobrimento, nomeou à D. Pedro Fernandes Sardinha, Clerigo Secular: para Cabo-Verde, que elle fez erigir Bispado em 1572 pelo Papa Clemente VII. foi primeiro Bispo D. Braz Neto, Executor da Reforma dos Franciscanos, ao qual fueroderas D. Joso Pravi , Arcediago da Sé de Evora, e D. Francisco da Cruz. Eremita de Santo Agostinho:

B ii

foi feito Bispado em 1534 por Paulo III, nomeou successivamente os Bispos D. Diogo Ostiz de Vilhegas, que o era de Ceuta, e D. Henrique, Principe de Congo, ambos crisdos antes da erecçao do Bispado, e depois della a D. Pedro de Sousa, da mesma Casa de Congo, a D. Joao Bautista, Dominico, e a D. Fr. Bernardo da Cruz, da mesma Ordem.

#### CAPITULO II.

Do estado, em que El Rei D Joao achou o Reino, mostra se a origem da sua decadencia, e tratao se as primeiras acções do novo Principe.

Epois de acclamado Rei D. Joao III., concluidas no Mosteiro de Belém com pompa solemne as magnificas, e piedosas Exequias, que mandou sazer pela Alma do Grande Rei, de quem era Filho: elle se mudou dos Paços da Ribeira para Santos, o Velho, a

Rainha para as casas do Duque de Bra-gra vulgança com a Infante D. Isabel, para na disserença dos lugares encontrar a saudade os alivios, que negas aquelles, aonde as imagens do trato fazem as lembranças mais vivas. Os espiritos illuminados entrátas logo a fazer reservões sobre a figura, em que estava o Reino, aonde até o anno de 1521 nada mais se observava, que selicidades, o gosto universal, as riquezas no Rei, e Vassallos copiosas, como se quizesse mostrar a fortuna até aquelle anno, em que D. Manoel tinha de morrer, que ella acompanhára constante ao Monarca Filho da Ventura.

Mas os mesmos espiritos illustrados, das premicias da riqueza, do gosto, da felicidade tiravas a consequencia de que o Reino já, e sem demora tinha de declinar em tudo o desfallecer a felicidade, corromper-se o gosto, esgotar-se a riqueza. Na Casa Real vias-se muitos Infantes sem cómmodo; dotes avultados, que se havias pagar; crescer o sausto, que nas dava esperanças de diminuiças, e tudo

Era volg.

do pedia humas despezas tad enormes, que se duvidava podessem com ellas as forças das rendas, e do Erario. Por outra parte se chorava a demencia de innumeraveis homens, que adquirindo montes de ouro para fazerem fundo de casas, que perpetuassem huma posteridade brilhante ; elles de tal forte fo enratveciao contra o leu melmo cabedal, que o deitavab so vento, ou o mergulhavao no inferno de hum luxo immoderado, de mezas com mais de prodigas, que de profulas, em aromas, e perfumes para ambos os fexos ridiculos; mas que despejavad as bolsas; em appetites fem regra, que á depravaças chamavas bom gosto; em sim, a huma immoderação em tudo, que para a sustentar nada bastava.

Por outra parte se temia, que a paz deleitavel de tantos annos na Europa, ella se perturbasse por causa de huma trahiças, e por esseito de hum ciume. A trahiças era a de Fernando de Magalhaes, que passando desgostardo para o serviço de Carlos V., como dissenos, deixou assaigada na idén

dos Castelhanos a presumpção, de que gra ruig. o dominio das Molucas era da sua Coroa: dominio, que nos na Asia já disputavamos com as armas, e agora temiamos que ellas viessem a decidir à questa na Europa. O ciume ardia em Francisco I. Rei de França, que desejoso de participar dos interesses da navegação da India , não le lhe fazia toleravel que os dous Monarcas de Portugal', e Castella, houvessem repartido entre 6 o Mundo, como se elles sossem senhores despoticos do Universo, ou as resoluções, e approvações dos Papas lhes podessem dar authoridade legitima para com o pretexto da Religiao, que lo se deve infinuar nos corações por meio da palavra Divina, fazerem escravas as Nações, que nascêrab, e Deos creou livres. Elle ciume, nad só era causa dos Cossaries Francezes nos pilharem os noslos navios de Commercio com o fundamento, de que transportavad fazendas dos Caftelhanos ; mas comprando alguns dos nossos Pilotos, irem perturbar o nosso trato na mesma India; assumpto bem

Era vulg, bem natural para hum rompimento de guerra.

> Ultimamente a temperie regular das Estações, que concorria para a fertilidade dos campos em tempo do Rei D. Manoel e conservou o Reino com abundancia: já antes do anno da fua morte era ella tad irregular, e continuavao seccas par Portugal, Hespanha , e Africa tao devastadoras , que os graos nad multiplicavad, as arvores nao fructificavao, os gados pereciao, e a vida se sustentava com grande custo. Especialmente em Africa era tanta a esterilidade. que os Mouros vinha6 em bandos ás nossas Praças offerecer se por escravos, vender as mulheres, e os silhos, prometterem de le fazer Christãos, se em vassallos do Rei D. Manoel, e passarem a viver em Portugal: offerta, que foi proposta nos nosfos Conselhos para se resolver se os Mouros haviao, ou nao ser admittidos mo Reino. Eitas, e outras semelhantes eras as reflexões, que se faziao como prognosticos da declinação da felicidade Portugueza, e esta a figura, em que El

El-Rei D. Joso achou o Estado no Estavulg.

anno da morte de seu grande Pai.

Da morte deste ; e de sua exaltação ao Throno, mandou logo D. Juao dar parte a seu primo Carlos V., a Francisco de França, a Henrique VIII. de Inglaterra, e quando D. Miguel da Silva recebeo a ordem em Roma para usar da mesma formalidade com o Papa Lea6 X. já elle era morto, e Adriano, que lhe succedeo, e governava Hespanha na ausencia de Carlos, sendo Bispo de Tortosa, ainda ignorava a sua eleican, que toda recahio sobre os merecimentos deste Flamengo, sem se fazer caso da baixeza do seu nascimento. Elle, e os mais Governadores de Castella que erao o Almirante, e o Condestavel, forad os primeiros, que em nome de seu Amo Carlos mandárao com o caracter de Embaixador a D. Joao Taveira : Bispo de Burgos, que depois foi Cardeal de Toledo, fazer ao Rei , e Rainha viuva os cumprimentos de pezames, que nestas occasiões vem acompanhados dos de parahens sao Successor pela exaltação ao Thro-

Era vulg, bem natural para hum rompimento de guerra.

> Ultimamente a temperie regular das Estações, que concorria para a fertilidade dos campos em tempo do Rei D. Manoel, e conservou o Reino com abundancia: já antes do anno da sua morte era ella tad irregular, e continuavao seccas por Portugal, Hespanha, e Africa tad devastadoras, que os g aos nao multiplicavad, as arvores nao fructificavao, os gados pereciao, e a vida se sustentava com grande custo. Especialmente em Africa era tanta a esterilidade, que os Mouros vinhab em bandos ás nossas Piaças offerecer se por escravos, vender as mulheres, e os filhos, prometterem de le fazer Christãos, se em vasiallos do Rei D. Manoel, e passarem a viver em Portugal: offerta, que foi proposta nos nosfos Conselhos para se resolver se os Mouros haviao, ou nao ser admittidos no Reino. Estas, e outras semelhantes eras as reflexões, que se faziao como prognosticos da declinação da felicidade Portugueza, e esta a figura, em que El

do do Rei, que teve a complacencia Era vulg. de vêr o seu Throno, como o de Salomao, rodeado de Leões generosos, a guarda do seu Paço toda de Varões impavidos, que desterrassem delle os sustos de dia, e os temores noctur-

D. Francisco Coutinho, Conde de Murialva, e de Loulé; Fidalgo de qualidade tao alta, como de merecimento excellente, que firmava o pezo dos seus servicos feitos na paz, e na guerra sobre o apoio da idade veneravel de oitenta annos: elle nab perdeo tempo para representar a El-Rei, que de seu Pai D. Manoel havia conseguido o cafamento do Infante D. Fernando com fua filha unica, e herdeira D. Guiomar, senhora do maior dote, que entad havia nas Hespanhas; casamento, que nao le chegara a concluir por causa da morte nao prevista d'El-Rei : que agora D. Joso de Lancastro, Marquez de Torres-Novas, com as lembranças de neto do Rei D. Joso II., como filho do Senhor D. Jorge, pedia o mesmo casamento pelo célebre estylo de pu-

Ex vulg, publicar que elle estava occultamente recebido com sua filha: que elle se queixava de temeridade semelhante, e pedia justica. An age and and

Ouvio El-Rei ao Conde, e nao quiz deliberar sem os pareceres prudentes dos maiores Sábios, que consultou em negocio de tanta gravidade. Resultou das confultas ser o Marquez prezo no Castello de Lisboa : e ordenar-se a seu Pai que sahisse da Corte, Mas porque estes Senhores se queixavao de que El-Rei lhes fazia humaninjustica, foi tal a sua equidade a sem attender aus intereffes de seu proprio irmao, que determinou allegassem as partes o seu direito em Juizo contencioso. Nove annos durou o pleito, que o Conde Pai nao vio concluir. Em espaço tao longo D. Guiomar se manteve constante contra o Marquez, sempre favoravel so Infente, que a recebeo por mulher. Foi porém caso nao vulgar, que tendo estes Senhores hum filho, e huma filha, o Varao falleceo em Agosto de 1534, a femea no Setembro seguinte, dous mezes depois o Infante seu Pai.

dahi a hum mez D. Guiomar sua Mai: Eravula juizos inexcrutaveis da Providencia, que nao quizerao consentir em Portugal outra Casa, que competisse com a de Bragança, voltando para a Coroa os seus consideraveis Estados.

Dous negocios de importancia inquietavad o espirito de D. Joad no principio do seu Reinado: hum era o casamento da Infante D. Isabel, que seu Pai muito lhe recommendara: o outro os attentados de França, que na6 só rompia o nosso Commercio, mas acceitava a offerta, que lhe viéra fazer da sua pessoa o Florentino Joa6 Varezano para levar os Francezes á India ao descobrimento de Reinos ainda ignorados pelos Portuguezes. Em quanto ao casamento da Infante sua irma, El-Rei o desejava ajustar com hum Principe ta6 poderoso, como enta6 era o Imperador Carlos V., mas por huma parte suppunha a amizade pouco firme pelas suggestões de Fernao de Magalhaes, e receava que o Imperador com as armas quizeste sustentar os pretendidos direitos da Coroa de Castella: por outra

Bra valg.

tra temia que a idéa de fegurar na fua pessoa a Casa de Borgonha, que França inquietava, obrigasse o Imperador a ajustar casamento em Inglaterra, que lhe sersa mais interessante: perplexidades, que obrigárao El-Rei a efperar, que Carlos viesse a Hespanha para buscar conjunctura de sazer a pro-

posta com vantagem.

Pelo que respeitava a França se tomou a resolução de mandar por Embai-nador a Joao da Silveira para represen-tar a Francisco I.: Que o Rei de Por-tugal seu Amo estava informado, de que nos seus Estados era admittido o Florentino Varezano para ir fazer defcobrimentos na Asia a prejuizo da sua Coroa: que nos portos da Normandia fe preparavao Armadas com o defignio de partirem a povoar o Brasil: que os corfarios Francezes com differentes pretextos na o cessava o de pilhar os navios de commercio Portuguezes, diffimulando tudo os feus Almirantes: que elle devia impedir tantas desordens comettidas no meio da paz, ordenara mulituiças dos roubos, e que seu Amo da

far hum Breve com tantas amfibologias, Era vulga iynonimos, e sentidos encontrados, que dérao occasiao a dúvidas, que nao se decidirao na vida do mesmo Papa. Duarte de Lemos, dos Senhores da Trofa, que o havia escoltar com huma Armada a Italia, como elle pedíra a El-Rei; o Doutor Joso de Faría, que lhe hia pedir as explicações do Breve, nao o achando já em Castella, retrocedêrao, sem terem lugar o requerimento, e o obsequio.

Ao melmo tempo que o Papa partira de Hespanha, chegava a ella o lmperador Carlos, que sem demora mandou a Portugal por Embaixador a Car-los Popeto de la Chaulx, seu primei-ro Sumilher, para dar a El-Rei os pezames da morte de seu Pai, os parabens da Diguidade, offerecer-lhe a renovação da antiga paz, e pedir-lhe tomasse partido a seu favor na guerra contra França. D. Joao se portou com este Ministro igualmente officioso, e liberal. Acceitou a paz com condições illustres; mas escusou-se da guerra com o pretexto da falta dos motivos, asse-TOM. XII.

Era vulg.

dissimular projectos, que fizerao demerar a Joao da Silveira nove annos na Corte de Paris sem conseguir das suas instancias mais nantagem, que a de sazer suspender a navegação da Armada da Normandia, destinada aos descobrimentos da Asia, e povoação do Bransil.

Com, a noticia, de ser elevado á Cadeira Pontifical Adriano VI que entao estava em Caragoça governando Castella , como fica dito . El-Rei fe. congratulou com elle della alia doituna por meio, do Embaixador Ayres de Sousa, Comendador de Santa Maria de Alcacova. Levava este Ministro para offerecer ao novo Papa a preciofa Reliquia do Santo Lenho, que o Preste Joao da Ethiopia mandara a El-Rei D. Manoel, e ordem para lhe pedir o Prioe rado do Crato para o Infante D. Luís. O Papa esteve alguns dias sem disteriz a este requesimento, mas servindo-se da total ignorancia, que Ayres de Soufa tinha da Lingua Latina; qualidade bella no Embaixador, que negociava com hum Papa; elle lhe mandou pale

far hum Breve com tantas amfibologias, Era vulge iynonimos, e sentidos encontrados. que déraő occasias a dúvidas, que nas se decidirao na vida do mesmo Papa. Duarte de Lemos, dos Senhores da Trofa, que o havia escoltar com huma Armada a Italia, como elle pedíra a El-Rei; o Doutor Joad de Faría, que lhe hia pedir as explicações do Breve, nat o achando já em Castella, retrocedêrao, sem terem lugar o requerimento, e o obsequio.

Ao melmo tempo que o Papa partira de Hespanha, chegava a ella o lmperador Carlos, que sem demora mandou a Portugal por Embaixador a Carlos Popeto de la Chaulx, seu primeiso Sumilher, para dar a El-Rei os pezames da morte de seu Pai, os parabens da Diguidade, offerecer-lhe a renovação da antiga paz, e pedir-lhe tomasse partido a seu savor na guerra contra França. D. Joao se portou com este Ministro igualmente officioso, e liberal. Acceitou a paz com condições illustres; mas escusou-se da guerra com o pretexto da falta dos motivos, affe-TOM, XII. C gu-

Bes vulg. gurando porém, que a havellos, elle sería o primeiro Principe, que o Imperador teria ao seu lado, nao podendo por ora obrar mais, que offerecer a sua mediação para hum ajuste razoavel entre elle, e Francisco de França. Despedido com grande satisfação o Embaixador, El-Rei quiz ouvir os votos do Conselho a respeito do casamento da Infante D. Isabel com o mesmo Imperador, que seu Pai tanto lhe recommendara. Os votos se dividirao, contemplando huns vantajosas as consequencias, se fosse a alliança dobrada por meio de huma troca: outros nao podiao crêr em allianças de Principes, quando se mettiab de permeio interesses de Estado, e difficultavao consentir, que a Infante levasse para fóra do Reino as gróssas sommas do seu dote.

Preferio El Rei a estas dúvidas a satisfação da ultima vontade de seu Pat, e resolveo-se mandar a Castella por Embaixador o Guarda-Mor D. Luis da Silveira, que El-Rei D. Manuel lhe apartara do lado sendo Principe. Elle fahio de Lisboa com tal fausto, e acom-

panhamento, como nad le havia villo gra vulga outro em occasiões semelhantes : obsequios a hum dos validos do novo governo, que levavao os olhos fixos na probabilidade dos interesses suturos. Quando elle estava a partir, chegava6 noticias do que acabava de fucceder em Cabo-Verde com a unica não, que escapara da navegação do Magalhães, e ferrara destroçada o porto daquella Ilha. Esta novidade nao deteve a jornada do Embaixador; mas depois foi causa de fe lhe mudarem as Instrucções, e agosa dos dous Monarcas fazerem requerimentos nas respectivas Cortes. Queixava-se o Imperador na de Lisboa, de que os Portuguezes em Cabo-Verde quizerad tomar a fua não; que fizerad represalia no batel com treze homens; que estes forat remettidos prezos para Portugal; que El-Rei mandára no alcance da melma não quatro caravellas, vindo ella de portos, que pertenciao a Helpanha sem offender os de Portugal; que isto era huma contravenção da paz, de que te lhe devia dar satisfação, e entregar os prezos. ElEra vulg.

El-Rei D. Joab da sua parte requeria em Valhadolid se lhe mandassem restituir as especiarias, que a não trazia das Molucas, que pertenciao ao seu Reino, e aonde os Portuguezes commerciavas pacificos, sem poderem confentir outras Nações naquellas Ilhas; que a falta defta restituição elle a teria nor huma rotura da concordia ; e que em quanto aos prezos, os mandaria ouvir em Juizo para nelle se decidir o feu processo. Destas representações nasceo mudar El-Rei toda a ordem da Embaixada, que se reduzio a visitar o Imperador pela sua vinda a Hespanha nao le fallando palavra em calamentos. D. Luis da Silveira depois de desfruetar cito mezes agrados excessivos da Corte de Castella:, som nada conseguir voltou para Portugal. Na primeira vifra d'El-Rei nao lbe beijou a mao, pe logo dos interpretes, huns tivérafor falta delle dever pon arrogancia nalcida dos muitos favores, que recebêra do Imperador; outros a estimáras confiança originada do muito trato, que des dos primeiros annos tivera com El-Rei;

Rei; os menos queriao fosse hum des- Era vulga cuido causado pelo alvoroço de vêr a face do Principe.

Como quer que isto fosse, D. Luís da Silveira, que desprezou o conselho de seu Pai D. Fernando, quando o persuadio nao acceitasse a Embaixada de Castella, nem se apartasse da vista d'El-Rei, que lhe poderia ser ausencia fatal, agora se sentio elle cahido do valimento; sem despacho ás mercês, que pedia; desprezados como extorquidos os Alvarás de lembrança, que Ela Rei Ihe, déra sendo Principe, e enthronisado na graça D. Antonio de Ataide, que sempre lhe disputara nella o primeito lugar. Com constancia de hum Hei rise soffreo D. Luis este revez da sua fortuna. Sentia-se a alma no seu fundo; o mal nad the vinha ao rosto, que alegre, e jucundo na continua assistencia do Paço, fazia vêr que delle nao pretendia mais intereffes, que ter a honra de servit toda a vida o seu emprego. de Guarda-Mór com exacçao, e probidade.

• to a marketing of the section in the

#### CAPITULO III.

Escreve-se o caracter de D. Antonio de Ataide. Falla se em casar El Rei com a Rainha sua Madrasta, e tratao se as resultas desta proposta, com alguns successos da India.

Era vulg.

Omo nós acabamos de dizer que com a exclusad de D. Luis da Silveira ficara no valimento do Rei D. Antonio de Ataide, que o servio toda a vida, e depois da sua morte, abandonando o mundo, as suas dignidades, e honras, se retirou ao Convento de Franciscanos, que elle fundára na Villa da Castanheira para passar os seus dias em exercicios edificantes; eu devo despertar a memoria deste Varao excellente, merecedor das lembranças da Patria. D. Antonio de Ataide, primeiro Conde da Castanheira, foi educado no Palacio Real, aonde lançou tao fundas as raizes no agrado d'El-Rei D. load, que em toda a vida nad as podérab abalar as fúrias dos turbilhoes mais

mais violentos. As suas virtudes na ida gra vulgi de de vinte annos o fizérao eleger Embaixador para França, aonde se conduzio com prudencia superior à idade. Com o melmo emprego nos grandes theatros de Castella, e Allemanha mao mudou; antes polio mais as reprefen-

tações da primeira figura.

Em premio de tantos servicos ... sobre as honras, que já tinha, foi nomeado Conselheiro de Estado . Vedor da Fazenda, Alcaide-Mor de Collares, e Commendador da Langroina na Ordem de Christo. No meio das prosperidades deo tao evidentes argumentos do seu desprezo ás riquezas, que recusou acceitar o copioso legado, que lhe deixara o Infante D. Luis; que em manifesto público declarou a seus filhos as causas de nao os deixar ricos; porque antes os queria herdeiros da sua reputação, que da sua fazenda: dito, e feito, que entad, e em todos os tempos teve menos lequazes, que admiradores, mais espantos, que imitações. Elle trabalhou por conservar a rectidao em equilibrio, a fidelidade ao Rei in-

Era vulg. declinavel, to amor a Patria constante. o zelo pela Religiao fervoroso. Para prova do exercicio de todas estas virtudes lao muitos os exemplos em toda a duração do seu valimento: mas por todos bastara hum , que parece nao deixar na heroicidade lugar vasio.

O Senhor da Villa da Azambuja, casa que corria parelhas com o Reino na antiguidade, opprimido de huma necessidade urgente, pedia a El-Rei licença para vender o Senhorio da fua Villa. Como ella estava tao immediata ás terras de D. Antonio, El-Rei o advertio que era boa a occasiao para as ampliar com a compra da Azambuja. O generolo Fidalgo lhe beijou a maő pela mercê da lembrança, e com semblante, de compadecido pelo mal alheio, lhe respondeo: Senhor, Vosla Alteza nao deve permittir que na occasiao de hum aperto se perea no seu Reinado o Chefe de huma Casa tao nobre como a de Mouras: a Casa de huns Fidalgos, que ajudárao a conquistar Lisboa para Corte Augusta de Vossa Alteza: faça, Senhor, mercê ao Donatario da Azambuja de lhe nao dar em vulgilicença para semelhante venda : soccorrato a liberalidade magnanima de
Vossa Alteza com a quantia necessaria para remir a sua vexação ; e nao
se perca em. Portugal a memoria, de
que a Villa da Azambuja he da tamilia dos Mouras. Não pode El-Rei neste lunce escusar-se à admiração; mas
em D. Antonio a ambição, e a avareza, de envergonhadas, summiras-se.

Nós ignoramos se este grande homem le conformou no parecer com o do Duque, de Bragança D. Jayme a refpeito do casamento d'El-Rei: materia muito importante, que se fazia attendivel no meio dos muitos negocios, que entag desastavas a circunspecças do Estado. Fazendo o Duque reflexao, em que a Rainha viova D. Leonor, sahindo de Portugal, levava hum theloura, quie prevenir as consequencias desta extracção, e propoz a El-Rei o muito que lhe era conveniente, e ao bem do Reino o casamento com a Raisha sua Madrasta; que em toda a Europa havia Princeza com qualidades rel-

### 42 - HISTORIA GERAL

Era vulg, respectivas a Portugal tao vantajosas ; e que se previniria o Papa Adriano para dar a dispensa. El-Rei ouvia esta proposta com o horror natural, que o fazia conceber huma como impossibilidade de communicar mulher, a que estava tratando Mai. Attendendo aos interesses communs, sobre a materia se convocárao Conselhos; chegárao as vozes aos ouvidos do Povo de Lisboa. que arrogando-se a representação do de todo o Reino, lhe dirigio huma Oração bem tecida, pedindo em nome de Portugal, que na materia do seu cafamento se conformasse com as intenções justas do Duque de Bragança.

El-Rei, rodeado de perplexidades á vista da approvação geral, entregou o negocio ás disposições Divinas por meio de preces fervorosas encaminhadas ao Ceo, que o livrou dos embaraços interiores. Elle escolheo por instrumento ao mesmo Imperador, que mandou pedir a El-Rei permittiffe & Rainha recolher-se a Castella com a Infante D. Maria, sua filha. El-Rei teve este requerimento do Imperador por

hum

hum effeito de inspiração suprema, e Eravulg. sem difficuldade conveio na primeira parte delle: em quanto á segunda se conformou com o voto de D. Francisco de Portugal, Conde do Vimioso, que se oppoz á resolução de apartar do Reino a Infante, filha do seu Rei, que se havia criado nelle. Quando as coulas estavas nesta sigura, sucredeo laborar a peste em Lisboa; El-Rei retirar-se para o Barreiro; fazer o melmo a Rainha, e a Corte. Depois da morte de seu Pai sempre D. Joao visitou respeitoso, e fincéro esta Senhora. Agora pela estreiteza do lugar, sem alterar a sinceridade, e o respeito, a visitava com mais frequencia\_

Succedeo o soberbo Secretario Christovao Barroso, Agente do Imperador em Lisboa, sentir-se do Porteiro-Mór Christovao de Mello o fazer descobrir estando na presença d'El-Rei. Quando elle se desculpou com os statos, que padecia na cabeca, se lhe mettérao nella os de traçar o seu despique cortando por altos objectos. Depois de con-

Ess vulz, conseguir de seu Amo por industrias. estranhas o titulo de Embaixador para poder com segurança estar a coberto dos flatos; com apparencias de obserundor zeloso das visitas d'El-Rei á Rainha, entrou attrevido a derramanio escandalo. Com publicidade infolente . nao so punha a hocca no ceo das Magestades ; nao so so arrastava a lingua pela terra motejando o intentado calamento dos Reis; nao so punha na face do Imperador attrevimentos inauditos contra as fuas poffoas fagradas; mas paf-Lando El-Rei do Barreiro para Almeirim seguindo:o a Rainha, lhe sahio ao encontro em Mugem, e teves o arrojo de lhe dizer, com o imperio de quem ordenava, que S. A. daquelle lugar para diante nao havia passar, sazendo-a entender que para a impedir tinha toda a authoridade do Imperador, seu irmao. A Rainha entendeo entad o motivo das inflancias deste Principe para ella se recolher a Castella: informou-odas intrigas do Barroso, sentio-se, queixou-se dos seus attrevimentos sacrilegos, e o Imperador justo teve por

# DEPORTUGAL, LIV. XLIII. 44

conveniente remedio para os flatos do Etavulg. Embaixador lançallo ás galés.

Em quanto a Rainha se dilata em Mugem até chegar o tempo da sua retirada para Castella, como diremos em feu lugar, vamos nos ouvir os fuccelsos da India no principio deste Reina. do. Nella deixamos por ultimo Governador nomeado por El-Rei D. Manoel no anno da fua morte a D. Duarte de Menezes, que ocera de Tangere, aonde o sieau substituindo sou irmad D. Henrique de Menezes, e elle levou 4 India para General do mar o outro îrmad D. Luis, que em Chaul foi entregue da Armada por Antonio Correia Baharem, que a governava depois da morte de Diogo Fernandes de Béja, como nos difiemos no fim do Tomo precedence. Ames do Governador Diogo Lopes de Siqueira partir para o Reis no, D. Duarte mettes de posse do gos verno de Gos a Francisco : Pereira Pestana; da Fortaleza des Chaul a Simao de Andrade, e depois de se partir Diogo! Lopes ; elle se foi a Gochim.

Ainda D. Duarte ignorava o bom

Esa vulg. successo, que as nossas armas tiveras no cerco, que o Rei de Ormuz, e Raix Xarafo haviat posto a Fortaleza, como tambem fica dito; e para prevenir as consequencias, ordenou a seu irmao D. Luís, que ainda estava em Chaul, partisse sem demora a soccorrer a praça. Elle se fez á véla com dez galebes guarnecidos da melhor gente, levando a Joa6 Rodrigues de Noronha para succeder no governo de Ormuz a D. Garcia Coutinho, que tinha o seu tempo acabado. Ainda elle achou o novo Rei, e a Xarafo na Ilha de Queixome, para onde se haviao retirado depois de derrotados em Ormuz; mas ao Principe miseravel na triste figura de hum escravo de Xarafo. D. Luis, que desejava restabelecer a paz com firmeza, para nad irritar os animos de novo fez a ambos varias propostas cheias de moderação, que encontrárao em Xarafo soberbo descomedimentos inauditos para nos enviar respostas insolentes.

> Queriao os Portuguezes que a Ilha de Queixome fosse o theatro da nossa vin-

wingança; mas D. Luís ainda se resol- gravulg. veo a obrar reportado na consideração de que fugindo Xarafo para a terra fir-me, de nada nos serviria destruir o Rei de Ormuz. Este Principe, ainda que moço , teve a advertencia de lhe parecer inflo ouvir as condições, com que os Portuguezes pretendiad a paz, para entad le tomarem as deliberações. O Xarafo estimou este desejo do Principe por hum crime tab atroz, que preparou hum copo de veneno, com que Îhe tirou a vida. Conhecêras entas os Portuguezes, que em Ormuz nao podia haver socego em quanto vivesse Xarafo; que se deviad escogitar os meios de lhe dar a morte; que deste empenho haviad ficar encarregados o novo Governador Noronha, D. Garcia Coutinho, e seu irmad D. Gonçalo; que para se nao fazer suspeitoso, D. Luís se recolhesse para a India, deixasse em Ormuz os reforços necessarios de náos, e gente, e aquelles tres Chéfes encarregados das negociações apparentes, que haviad tratar com Xarafo em Queixome, até se logiarem os designios. EſEra vulg.

Este tyranno, depois de saber dos tres Capitaes Portuguezes que nao duvidariao reconhecer Rei ao que elle quizesse eleger; Xaraso sez apparecer em público outro santasma da Magestade em hum moço de doze annos, sobrinho do Rei, que elle acabava de ma-tar. Os nossos Officiaes nas se descuidavao de buscar todos os meios para castigar no impio o crime do parricidio, quando a fortuna lhes metteo a oc-casiad em casa. Estava na companhia de Xarafo seu irmao Sabadim, que D. Luís de Menezes fez fogir de Soar na fua vinda para Ormuz. Intentou este abusar da honestidade da mai de hum Mouro muito poderoso de Queixome, chamado Xemesim, que offendido na honra, determinou nao lhe demorar a vingança. Para descarregar o golpe com segurança da pessoa, pedio a protecçao dos nossos Capitaes, que nas só lha offerecêrao efficaz, mas o estimulárao generolo, para que involvesse a Xarafo no despique, que lhe daria a gloria de dous desagravos completos; hum da honra propria offendida por Sabadim ,

dim a outro da injuria do Rei morto gra vulg.

Xemelim animado com as nollas promessas, e acompanhado de seus parentes., e amigos, cun prio com a primeira parte da commifiad, dando a moree a Sabadim O estrondo della chegou aos ouvidos de Xarafo', que se poz em cobrug antes que Xemenm o infultafle a naci lhe: dando a pressa tempo de bulcar lugar de refugio lenat Ormuz, aonde antrou disfarçado. Elcondido na Cidade, pedio leguro ans nofios Capisaesupara lhes fullat em negocios importantes, que só devia tratar em peltoa. Elles alvoroçados com esta noticia, que lhes mettia nas niãos a Xarafo ainda nao labedores do que le palfara em Queixome , dado o leguro, que o barbaro lhes pedia; elles recebem cartas de Xemesim, em que lhes dava parte da morte de Sabadim: que bufcando a Xarafo, já o nao achára: que lhe constava se escondera em Ormuz em trajes de camponez: que estava em tal cafa, donde logo o devia6 tirar para daremea morte a esta origem infame IOM. XII.

Era velg. de todas as calamidades do Reino: que elle se fazia prestes com toda a sua familia para vir estabelecer-se em Ormuz, e continuar a dar próvas fignificantes da sua fidelidade no serviço do Rei de Portugal.

> Sobprendêrad-le os nossos com esta noticia, sentidos do seguro, que dérad a Xarafo; mas arbitrárad ir á casa aonde elle se escondia; fingirem huma pendencia, e no ardor della matarem ao desconhecido Xarafo. Esta refoluçao mudou de semblante, contentando-se os Capitães com trazer prezo para a Fortaleza ao trahidor, publicando que o Governador da India faria delle justiça, quando viesse a Ormuz; nao sem escandalo universal das gentes, que attribuírad a repentina, e piedosa clemencia com réo semelhante a effeito das promessas interessantes de Xarafo, que tinha muitos meios para as cumprir. Xemesim, já estabelecido, e criado Juiz de Ormuz, nao cessava de animar a voz do Povo: nada se conseguio: Xarafo ficou prezo esperando a vinda do Governador: D. Garcia, e

> > D.

D. Gonçalo Coutinho navegárao em Bra suig. duas nãos para a India; mas a de D. Garcia, que hia riquissima, se dessez com huma tormenta junto a Mascate, aonde tudo se perdeo, e elle a vida com a maior parte da tripulação. D. Gonçalo, que pode sustentar o temporal sobre serro, quando elle amainou, recolheo a gente, que andaya aboiada nos destroços da não perdida, e chegou á India a sulvamento.

## CAPITULO IV.

Fundat os Portuguezes nas Molucas a Fortaleza de Ternate. Princeiras acções do Governador D. Duarte de Menezes, e as de Africa no Reinado de D. Joat III.

OS seus annos respectivos escrevi eu o que pertencia ao descobimento das Ilhas Molucas; o bom acolhimento, que os Portuguezes encontráras no Rei de Ternate, desejoso de que nos seus Estados sundassemos hum a Forta-

Era vulg leza, como lhe assegurou D. Garcia Henriques, que foi mandado tratar elta negociação em Ternate por Garcia de Sa, entao Governador de Malaca. Agora atando o fio da Historia, vamos a dizer que Antonio de Bito, depois da derrota que os Portuguezes tivérao em Bintao, como eu deixo referido; elle se retirou com a sua Esquadra para a liha Jaoa, a esperar monça o para navegar a Ternate . aonde chegou em Maio deste anno. Antonio de Brito nao quiz tocar na Ilha de Tidore, por ir já instruido que o seu Rei, persuadido pelos Castelhanos, matara com veneno o nosso amigo, e seu genro, o Rei de Ternate; e por nao demorar nesta llha a fabrica da Fortaleza, que era o destino principal da fua viagem.

Da Rainha viuva, e do Rei pupillo foi elle recebido com as demonstrações da maior honra, assim na sua entrada do porto, como na visita, que immediatamente lhes fez em pessoa para os consolar na morte do Rei, e offerecer officiolo no seu serviço. Foi

logo destinado lugar para a Fortaleza, Era vulg. fornecidos os materiaes necessarios: Antonio de Brito lhe poz a primeira pedra ao som dos instrumentos militares, de muitas descargas de artelharia, e com igual fervor entrárao a trabalhar nella os Nacionaes, e Portuguezes. Com a noticia desta fábrica, que o Rei de Tidore entendeo sería util nos intereffes dos de Ternate; elle os quiz participar, e mandou hum Embaixador a Antonio de Brito, que da parte de seu Amo lhe offereceo amizade; que o desculpou por haver admittido aos Castelhanos na sua Ilha, e que lhe pedia quizesse ir a Tidore edificar outra Fortaleza como a de Ternate. Antonio de Brito ainda que respondeo civil esculando-se, a Rainha sentio quo nao condescendesse com os rogos do Rei seu Pai: sentimento nao pensado, sendo elle o author da morte de seu marido, e que obrigou Antonio de Brito a prevenir-lhe as consequencias futuras, antes que passasse a rancor a melancolia, com que já nos tratava esta Princeza.

Ere vulg.

O Rei defunto deixara hum filho bastardo chamado Cachildaroes, que a Rainha defestimava, de que ninguem em Ternate fazia caso, e o Brito o entendeo instrumento habil para estabelecer a noffa segurança na Ilha pelo seu desembaraço, e capacidade. Elle o attendeo, o introduzio na amizade dos melhores, conseguio da Rainha fazello Regedor do Reino, e quando vio que pela sua authoridade ella o tinhapor suspeito, o Brito lhe destinou huma guarda dos seus amigos fiéis, que lhe conservassem com o respeito do cargo a vida da pessoa. Cresceo entad o ciume da Rainha, o do Rei de Tidore, que com ella se queixou da distinção excessiva, com que os Portuguezes o faziao tratar no Reino; mas dopois mostratad as experiencias quanto nos foi conveniente a amizade de Cachildaroes em Ternate.

Cuidadoso no cumprimento das suas obrigações, o Governador D. Duarte de Menezes depois de despachar em Cochim aos Fidalgos providos nas Fortalezas, que erao, em Coulao Joao de Mel-

Mello da Silva, em Cochim D. Dio- Era vulg. go de Lima, em Calecut D. Jozó de Lima; elle foi para Goa prover os mais negocios do Estado, especialmente a navegação, que neste anno havia fazer à China Martim Affonso de Mello Coutinho, como El-Rei lhe ordenára, e elle em Goa esperava pelo Governador com duas nãos, que viérao na sua conserva. Além destas, de que erab Capitaes Vasco Fernandes Coutinho, e Pedro Homem; D. Duarte lhe deo outro navio para Martim Affonso levar nelle a seu irmao Diogo de Mello. Na mesma comitiva despachou com duas náos a D. André Henriques para ir tomar posse da Fortaleza de Pacem a prejuizo de Antonio de Miranda, que nao tinha acabado os seus tres annos: mas Martim Affonso fez executar as ordens do Governador, que no prudente Miranda nao encontrárao a menor oppoliçao.

Acompanhado de Antonio de Miranda, veio Martim Affonso a Malaca para continuar a jornada infeliz da China, que depois dos insultos comet-

Era vulg. tidos por Simao de Andrade fazia viva guerra aos Portuguezes, como el-Je foi informado por Duaste Coelho, que achou em Malaca de volta daquelle Imperio. Fiado nas boas náos, e importante carga estimada na China, Martim Affonso resolvea continuar à jornada na companhia do mesmo Duarte Coelho. Em Agosto deste anno, mais grossa a Esquadra com as prezas, que fez no caminho, elle chegou aos pórtos da China; mas tanto que os Chinas a conhecerao Portugueza, sahirao com huma poderosa Armada a investilla. O nosso Commandante, que nas queria a guerra, senso adoçar os animos, foi soffrendo inalteravel toda a sórte de atrevimentos. Já desenganado, de que por modo algum applacava a indignação dos Chinas, tendo perdido nos repelões alguma gente, voltou as prôas para Malaca. Os Chinas ao fahir do porto lhe viérao no alcance; abordárao os navios de Diogo de Mello, e de Pedro Homem, que ficavas muito pela reta-guarda da Fróta; o do primeiro Capitao ardeo com toda a gen-

## DEPORTUGAL, LIV. XLIII. 57

gente; a do segundo foi passada á esta rulg. pada; e o tempo que os Chinas gastárao nesta manobra servio a Martim Asfonso, a Vasco Fernandes, e a Duarte Coelho para se velejarem, e por a perder de vista dos seus perseguidores.

Hum temporal arrojou os tres Capitáes á Ilha de Camatra, e prolongando a cósta viérao a Pacem, aonde achárao a D. André Henriques na ultima consternação atacado pelo Rei de Dachem. O soccorro não esperado destes hospedes arrancou aos nossos das mãos da angustia, e sez levantar o sitio aos Barbaros, antes que elles desembainhassem as armas. De Pacem soi Duarte Coelho para Malaca, e Martim Assonso esperou a monção para Cochim, aonde acabou a vida, sem lograr os designios.

11

0,

1

A desgraça de Pedro Lourenço de Mello na mesma viagem da China, ainda soi mais lastimosa, que a de Martim Affonso. Para nao navegar ás ordens deste Cabo, Pedro Lourenço de Mello, que havía ir com elle, se dei-

Era rulg. xou ficar em Cochim, aonde passou o Inverno. No Setembro seguinte partio elle só na derrota de Pacem; mas 40 legoas distante da cósta de Arració o assaltou de noite hum tempo tab rijo, que a não se fez em pedacos nos rochedos de huma Ilha. Os poucos, que escaparaó vivos, foraó costeando no batel até a embocadura de hum rio, donde sahirat os naturaes a perguntarlhes da parte do Senhor da terra o que necessitavao della. Entendêrao os afflictos que encontravaó humanidade; fiárao-le nas apparencias compasivas; chegárao á praia entre huns rochedos, aonde com igual semblante de magoa-dos o esperavad o mesmo Senhor do Paiz, e muita gente. Elles entretinhad os nossos com esperanças de os conduzir a Pacem, até baixar a maré, que era o que esperavad os Barbaros para ficar o hatel atracado entre as róchas. Entao forao elles assaltados, e prezos; mas passado pouco tempo, o Chése dos Barbaros nad esperando por elles resgate, nem querendo despender em sustentallos, mandou metellos em huma cabana de palha, deo-lhes fogo, Em vulg. e se recreou de os vêr abrazar vivos.

O Governador Diogo Lopes de Siqueira, antes de partir para o Reino, communicou a D. Duarte que elle foubéra com instrucção plena, como no anno de 1517, vindo de Malaca os dous Portuguezes Diogo, e Sebassiao Fernandes na companhia de huns mercadores ao Lugar de Paleacate na cósta de Coromandel, nella se encontrárao com huns Armenios Christãos; que estes os convidárao para irem com elles à casa de hum Santo, que ficava dalli poucas legoas ao longo da cósta: que elles viras aquelle edificio da mais remota antiguidade firmado em tres naves, e no seu interior huma Capella, aonde se dizia estar sepultado o Corpo do Apostolo S. Thomé: que ao lado opposto ficava outra Capella, que tambem se affirmava ser o lugar da sepultura de hum Rei da terra, que o Apostolo convertêra : que o corpo da Igreja estava muito gastado dos combates dos Seculos, e nelle lavradas muitas Cruzes floreteadas na fórma da que

Era vulz.

trazem os Pereiras no escudo das suas Armas: particularidades, e outras muitas, que Diogo Lopes communicava ao Governador D. Duarte para elle mandar examinar quanto havia de estimavel nesta Santa Casa, aonde se conservavao as memorias de hum Apostolo, que pregára na Asia.

D. Duarte nad se esqueceo desta instrucção, e no anno de que tratamos, mandou a Manoel de Frias, seu criado, com huma caravella, e tres fustas à costa de Coromandel para vêr o modo, com que nella se conduziao os Portuguezes contratadores; fazer provimentos dos muitos generos, que naquelle Paiz se davao quasi de graça, e sobre tudo examinar quantas memorias, e vestigios fosiem respectivos á Casa do Santo Apostolo. Manoel de Frias tudo achou confórme á relação, que os dous Fernandes Portuguezes haviao dado na India, e o communicou ao Governador, que sem demóra despedio ao Padre Alvaro Penteado com cartas ao Feitor, em que lhe ordenava que pela direcçao do mesmo Padre fizesse logo reparar com decen- Era vulgo cia a Casa do Santo Apostolo. Como o Padre, nao so queria reedificar o Templo, que achou bem consórme com as informações, mas edificar hum Mosteiro de Religiosos para sua guarda, despezas em que o Feitor nao convinha; elle se embarcou para Lisboa a dar parte de tudo a El-Rei, que o tornou a mandar á India.

TF en lo

> Como a obra nao teve effeito, o Governador no melmo anno enviou em huma não a Pedro Lopes de Sampayo com o Padre Antonio Gil, e na sua companhia a Diogo Fernandes, que era hum dos que forad com os Armenios ao Templo, e informára a Diogo Lopes, e com elles varios Officiaes, que sem perda de tempo trabalhassem na obra. Assegurao as memorias della jornada, que indo Pedro Lopes com a sua comitiva caminhando as sete legoas de Paleacate ao Templo nas demonstrações da maior festa, e prazer; que apenas o avistárao, de repente fora tal, e tao geral a compunçao, as lembranças de Deos, a memoria dos pcc-



Padre ficelle logo reparation immit in mo cia a Cala do Sarm Apolio ... Como r Padre, nao lo como recident y Tenplo, que achou dem consene non asintomações, mas ector punto ... miro de Religiolos para los punto... lespezas em que o Feltor por como hay elle de embircou para le sora a

de parte de mio a EuRei, que c to-

Ou a mandar á ladia.

Como a obra nio teve eleto, o en colum cara calam on robsenva? uma não a Ped o Lopes de Santo to rom o Paire Antonio Gil. e na ina ompanale a Diogo Fermodes, que eta sum dos eme formo com es Armenes a Templo, e informára a Diogo Loes, e com elles varios Officiaes, que em perda de tempo trabalhafiem na bra. Assegurao as memorias della jurada, que indo Pedro Lopes con a na comitiva caminhando as kite inoas de Palezcate ao Terrio na nemonstrações da maior festa, e mare: que aneres o avistarat, de renerte :.. meral a compuncat . a 3 ll-10ielue **70**do 1 2 1es (o-10. ás. gade ila-) 0 Indias :00 om-

a fos eforaó iuma das

)cos, a membla en

Be rule, peccados, que nenhum fallara mais palavra; que chegados ao Templo se desfaziao em pranto tao excessivo, mas de tanto jubilo, que nao podiao, nem desejavao conter as lágrimas. Celebrou o Padre o Sacrificio Santo dos nosfos Altares; entrou-se á obra; forad achados os osfos do Rei, que o Apostolo bautisára, e se conservava a tradição, de que se chamava Tanimoduliar, que queria dizer Thomaz servo de Deos; e debaixo delles huma pedra, que dizia: Eu dou os dizimos das rendas das mercadorias, assim do mar, como da terra, para esta Santa Casa, e mundo aos meus descendentes que tambem os dem em quanto o Sol, e a Lua durarem, com grandes maldições aos que affim o nad fizerem.

Nao estava Africa ociosa, quando se trabalhava na India. He verdade que com a morte do Rei D. Manoel parecia, que espiravad as esperanças das nossas vantagens Africanas. Pouco antes della forad villos acabar dous heróes invenciveis, terrores da Mauritania, os grandes Nuno Fernandes de

Atai-

Ataide, e Cide Haya Abeniafut. De- Bra vulg. pois della virao todos perder-se o Cabo de Aguer, terrenos vastos, vasfallos numerosos, em sim, Arzila, Alcacer Ceguer, Çafim, Azamor, monumentos eternos da corage Portugueza, aoude ella obrou os milagres, que pozerao em admiração o Mundo, agora abandonados com espanto maior do mesmo Mundo. Governava porém a Azamor o alentado Gonçalo Mendes Cacuto, que nao pode soffrer a insolencia de Allimimero, Mouro taó poderoso, que tendo essectivamente ás fuas ordens cinco mil cavallos, negava a obediencia, que devia ao Rei de Fez, zombava das suas ordens, talava as nossas campanhas. O Cacoto o busca com 200 cavallos, 10100 Infantes, e nao o achando em tres dias de marcha, em Zalé se encontra com tres dos seus Xeques, que desassa, combate, e derrota.

As consequencias desta victoria sorao gloriosas. Dos Mouros poucos escapárao vivos: os tres Xeques sorao prezos com as suas samilias, e huma б4

Ere vulg.

das mulheres de Allimimero: os captivos ordinarios passárao de 700 : o despojo constou de 20000 camellos, de 200000 cabeças de gado miudo, grande quantidade de petrechos militares, que provera6 a Praça. Da nossa parte nao tivemos mais perda, que a de dous cavallos, e na retirada o gosto de encontrarmos huns poucos de Almocadens, que acabavao de tomar na barra de Azamor hum patacho Castelhano. em que matárao nove homens. Os nosfos os prendêras, e querendo o Cacoto refervallos para os refgates, os foldados clamárao que nao se concedesse a vida aos Barbaros, que ainda vinhao falpicados do fangue quente dos Christaos. Assim se executou, e os nossos tiveras o entretenimento de lhes ir cottando as cabeças, sem attenção a que erao Mouros distinctos.

#### CAPITULO V.

Continuat os successos da India, e trata-se da jornada da Rainha D. Leonor para Castella.

S ERIA à occurrencia dos negocios, Era vulg. que acompanhao os principios dos novos reinados, ou as mudanças da vigilancia, e da fortuna: ellas forab vistas este anno no Téjo, quando houve de se aprestar a primeira Frota, que El-Rei D. Joao mandava á India. Tres nãos se fizerad promptas, duas d'El-Rei, huma de Mercadores, todas com governo arbitrario á discriçao de cada hum dos seus Capitaes, que erab Diogo de Mello, despachado com o Governo de Ormuz, D. Pedro de Castro, e D. Pedro de Castello-Branco. Destas tres nãos só a de D. Pedro de Castro chegou á India este anno, e elle fez pública a morte d'El-Rei D. Manoel, que causou nos seus vasfallos dor tao extrema, que os corações tinhad por incompetentes as devilas exteriores do TOM. XII.

Era vulg. luto mais rigorolo para marcarem as amarguras internas dos seus espíritos ternos, officiosos, fidelissimos. Em Goa se lhe fizerao exequias solemnes; o mesmo praticarao todos os Cheses das outras praças; depois se quebrárao os escudos, e misturadas as vozes das. lágrimas com os gritos do alvoroço, foi acclamado na India o novo Rei.

Nos dias da pompa funebre chegou. D. Luís de Menezes de Ormuz a Goa. Seu irmao o despedio logo para Cochim, aonde havia fazer celebrar as, exequias do Rei defunto, e despachan a Fernao Gomes de Lémos para ir tomar posse do governo de Ceilas, que lhe havia entregar Lopor de Brito. De-Cochim partio, D. Luís em huma Armada de oito náos, e quatro caravelas parra Maçua com ordem de conduzir a D. Rodrigo de Lima, que no anno de 1520, fora, mandado por D. Manuel com or caracter de Embaixador ao Preste Joaos. Toda a tripulação sahio do porto muie. to desgostada da austeridade de D. Luis, que tratava aos homens de guerra com; a menos attenção, que não he tolera-. vel à gente, que faz profisso da hon- esa vulg.
ra; que sabe embotar as sinezas no serviço, quando lhe amolgato os sios com
grossarias; e que nas occasões cuida
mais em derrotar o crédito dos Cheses,
que a ossendem, que em se arrojar dos
perigos, que a islustrato. Mas deixando
a D. Luís nesta viagem, vamos acompanhar a seu irmato D. Duarte na de
Ormuz, que lhe estivéra melhor nato

emprehendella.

Com a resolução de invernar nesta Cidade, salso o Governador de Goa em Fevereiro com huma Armada de trêze embarcações de todos os lotes, bent' provida' eni Baticala' do necessario para a viagent, e para a assistencia eni Ormuz. Elle navegou com felicidade ad feu porto, aonde foi recebido com multo applauso, especialdiente do Governador Joad Rodrigues de Noronha, que elle achou empenhado na foltura do trahidor Xarafo. Os motivos do empenho diziao entad com publicidade as linguas' de Orniuz; e quando o Governador D. Duarte condescendeo com elle, teforcatio pelb'que lhe fez o Rel E ii mi-

1523

Bra vulg.

minino, que nao fabia o que pedia, fendo visto Xaraso passear solto em Ormuz com a mesma arrogancia, que antes: a reputação de João Rodrigues de Noronha, de D. Duarte de Menezes, e do Rei de Ormuz, ella andava raza pela terra: vozes de hum Povo escandalisado, que tomado da cólera a nada perdoa, nada respeita. Entao se disse, que o Governador D. Duarte quizéra outra vez prender a Xaraso; mas elle nao o sez.

O Mouro Xemesim, que tantos serviços nos sizera na occasia da persidia de Xaraso, e nos lho pagamos com lhe tirar a vida, como logo diremos; elle considerando-se perdido com a soltura deste trabidor, buscou a D. Duarte; sez-lhe as representações mais vivas, instou, persuadio, expôz a persidia de Xaraso, as suas extorsões; quanto elle obrára nestes casos em serviço dos Portuguezes; mas tantas instancias, além das repulsas, encontrárao ameaças; abrirao o passo a Xaraso para lhe suppor crimes, entre elles o de haver dado a morte a tres Por-

tuguezes; formárem-se processos, ti- Eravulgararem-se devaças, e resolver-se em hum Conselho, que Xemesim devia morser; injustiça a que nas pode conterse a probidade de Lopo de Azevedo, que siado no respeitavel dos annos, e do nascimento, disse: Justo he que se de a Xamesim de sobejo, o que Xarasso levou de menos: aquelle, porque dizem que matou tres, ha de ser degollado; este que sem dúvida tirou a vida a cento e tres, merece andar solto. Custosa soi de tragar esta pilula; mas ella nas evacuou os máos humores, como logo mestrarás os successos.

Dos ajustes da paz com o Rei por intervença do Xarafo nascêra o outros escandalos, que na o so déra affumpto a vozes novas, sena o que confirmára o verdadeiros os clamores passados. Com força se sustentou nas primeiras sesões: Que o Rei devia pagar as perdas, que se causára o nas ultimas revoltas: Que em pena da desobediencia dobraria a quantia do tributo: Que na Alfandega haveria hum Escriva o do Rei de Portugal, que tomasse conta de todo

Ega vulg.

do o seu rendimento para pertencer ao mesmo Principe: Que ao Rei de Ormuz sicasse a liberdade de ir residir em Queixome, ou aonde bem she pare; cesse: Mas com pouco intervallo de tempo a força enfraquecep tanto, que de todo o empenho se desistio; as coustas sicaras como d'antes; a Alfandega para o Rei de Ormuz; o tributo o mesmo que era; e Xaraso, que tudo conseguira, amigo do Governador pastado Joas Rodrigues de Noronha, introduzido com o presente Diogo de Mello, bem visto de D. Duarte de Menezes, na graça do Rei de Ormuz.

Em quanto o Governador D. Duarte se entretinha nestes negocios, seu irmao D. Luís, que sahíra com a Armada de Cochim para o Estreito, chegou a Cocotorá, e sazendo-se na volta de Adem, aonde tomou várias náos importantes de Gambaya, soi ter á rica Cidade de Xael, sorte, e bem presidiada, que elle determinou investir para enriquecer a todos os soldados som os seus consideraveis despoios. Lo-

go que deo ferro no porto, elle man- Eta vulg. dou nos bateis assaltar as muitas náos, que helle estavao; baldear os seus gemeros na Armada; pôr fogo a todas, como se executou com incrivel facilidade. No dia seguinte se postou em terra com setecentos homens, que elle commandava, e ás suas ordens, cobrindo as divisões dos corpos, Antonio de Lémos, Lopo de Azevedo, Jorge Barreto, è Ruy Vaz Pereira. Atrope lando montes de perigos, desprezando o fogo contínuo da númerola guarnicao com o seu Rei na tella; os Portuguezes, ainda que perdêrao 23 homens, montarad por escadas o muro, entrarao a praça, degollárao gente innumeravel, pozerao ao Rei em fugida, dérad fogo ao Palacio, gallárad o resto do dia em carregar a Armada de generos preciosos achados na delgraçada Xael, e por nao passarem à noite em tetra, se embarcarao sem susto ao esconder do dia.

Logo que a gente esteve a bordo, a Armada se sez a vela para passar de longo sem ser vista de Adem, como

Era vulg. levava em regimento, e que esta visita a reservasse D. Luís para a volta do Estreito. Chegando á sua bocca, ferron a Ilha de Camarao, aonde se deteve dous dias em fazer agoada. Daqui foi tomar o porto de Maçua, que era o termo da jornada, para se informar do Governador de Arquico, aonde estava o Embaixador D. Rodrigo de Lima, que hia conduzir. Como soube que o lugar da sua residencia era sete jornadas pela terra dentro, lhe fez avifos repetidos, para que marchasse de sorte, que no dia 20 de Abril estivesse no porto, por lhe protestarem os Pilotos nao poderem esperar mais tem-po: que se nao fizesse assim a jornada, nao se movesse, porque certamente o nao achava: que lhe recommendava se chegasse para mais perto do mar, para na Armada do anno futuro ser conduzido á India; e que em poder do Governador de Arquico acharia outra carta sua, fardos de pimenta, outros generos para a sua passagem, e roupas, de que se poderia vestir. Com grande alvorogo recebeo D. Rodrigo estes avifos; mas fentio logo o desprazer de lhe Era vulg. nao caber a jornada no tempo, tendo de se contentar com a residencia, e prefente, que estava prompto em Arquico, até ser occasiao de voltar á Patria.

D. Luis sahio do Estreito com tempo feito, e veio amanhecer a Adem, sonde até a tarde esteve mudo, e na Cidade sem se fallar palavra. Na noite fez a despedida com a demonstração cortez de mandar dar fogo a seis náos, que estavao no porto, e foi surgir no de Mascate, aonde o informarao de quanto se havia passado em Ormuz a respeito de Xaraso, e Xemesim; do muito que entre as gentes andava amolgado sobre a liberdade de hum, e a desgraça do outro, o credito dos dous Governadores da Fortaleza, Joan Rodrigues de Noronha, Diogo de Mello, e sobre tudo o de seu irmao o Governador da India D. Duarte de Menezes: noticia infausta, que penetrou até ao fundo o espirito honrado de D. Luís, que soube dissimular, e sentir. Como elle teve noticia, que seu irmao estava a partir de Ormuz para a India, e que ha-

Ecavulg. via vir a Mascate, o esperou neste porto, menos para ter o gusto de o vêr, que para com mais brevidade o atguir.

> Corria o mez de Julho, quando e Governador se havia levar de Ormuz. A bórdo da sua galé o mandou visitar o Rei com hum grande refresco para a viagem, que foi conduzido pelo Xarafo. O mesmo sez o inseliz Xemesim, que foi entretido até a noite, e querendo despedir-se, o Governador she disse que tinha negocios, de importancia, que lhe communicar; que mandafse recolher a sua lancha para terra, e que em sendo tempo se lhe daria aviso. Immediatamente a galé se fez à véla; mas a pouca distancia, por pessoas de confiança, que estavas prevenidas, sem ninguem o sentir, foi o miseravel Xemesim lançado ao mar com hum pezo ao pescoço por ordem do Governador. A sua familia, que via marchar a galé, a mandou seguir a Mascate. Ninguem dava novas de Xemesim. Em Ormuz o suppozerao logo morto, e crescêrao os clamores animando infamias

### DE PORTUGAL, LIV. XLIII. 73

atrozes contra os Portugueses. D. Luís Esamie, penetrou a execução barbara, e rompeo todas as medidas da moderação contra D. Duarte em quanto sey irmão, e seu Chése. Elle o acompanhou para a India tão esquivo no animo, como na viagem. Nesta recebeo D. Duarte a pena do crime no catastrophe, que vou a contar.

Na sua conserva navegava a galé de Seballiao de Noronha, que por ser muito veleira se avançou tanto, que perdeg a Frota de vista. Encontrou-se indo só com huma grande não de Meca. que investio, fez amainar, e mandava abordalla. Os foldados velhos eriados na India o advertirao nao abordas se a não, que ficava na altura muito superior à Galé, e podia lançar-lhe dentro tanto fogo, que a abrazasse: que fizesse it o batel au seu bordo conduzir os Mouros rendidos, o depois entraria nella. Despresou o Capitad hisanho o conselho prudente; abordou a não, e pedio hum cabo aos Mouros, com que se amarrou do masto da não 40 da Galé. Oz Barbaros, que virad es-

Bra vulg, te desaccordo, e reconhecêrao a sua superioridade, arrojárao tantas pedras, chuços, e armas de arremeço na galé preza, que matárao toda a gente sem escapar hum só homem; atárab-na por popa, e a levárao a Dio, aonde de Meliqueaz, e do Rei de Cambaya recebêrao prémios, e louvores merecidos da sua corage.

Os attrevimentos escandalosos de Christova Barroso com a Rainha viuva. que ficab referidos nos successos do anno passado, obrigárao esta Senhora, a que a fua audacia tocára com a major fensibilidade, a nao sahir de Mugem para Castella, em quanto plenamente se na6 iustificava de tantas imposturas na presença do Imperador seu irmao. O tempo que lhe levou este justo dever do seu alto caracter, estiveras detidos em Badajoz o Conde de Cabra, e o Bispo de Cordova, que o Imperador nomeára por seus conductores. Neste intervallo, e para negociar a partida da Rainha mandou elle a Almeirim, aonde estava a Corte, o Embaixador Cabrero, do Conselho Real de Castella. Es-

te Ministro foi o primeiro, com quem Era vulge El-Rei alterou a fórma costumada de receber os Embaixadores daquella Monarquia para seguir o mesmo formulario, que o anno passado usára o Imperador com D. Luís da Silveira. O costume antigo era levantar-se El-Rei, logo que o Embaixador entrava na sala da audiencia; pôr a mab, e mover a gorra, quando elle chegava junto á Pessoa; passar com elle a outra antecamera, e ouvillo affentado em cadeira raza. Agora com o Doutor Cabrero, El-Rei o recebeo sentado até lhe dar as Cartas Credenciaes, e principiar a Oração, levantando-se entao para a ouvir de pé.

A Rainha bem instruida das impressões, que os seus Officios causárao no. Imperador; que elle formára o alto conceito, que devêra da probidade da fua conducta; que castigára ao atrevido Barroso com a pena vil, que merecia a sua infamia: ella se poz prompta para se retirar a Castella, e El-Rei deo as ordens necessarias, para que a profusa na jornada fizesse eviRes vula dente o seu respeito, e a sua liberalidade. Elle nomeou para a conduzirem os Infantes D. Luis, & D. Fernando, o Doque de Bragança, e grande nú mero de Fidalgos. Em pessoa veio a Mugem visitella, e a acompanhou até Pavia, seguindo a mais comitiva a marcha para a fronteira de Badajoz, aonde foi entregue ao Conde, e ao Bifpo, que a esperavao. Esta resolucao commun dos Principes interessados desterrou de Portugal, e Castella as imaginações do casamento d'EliRei com ginações do caiamento d'El-Rei com as Rainhas sua Madrasta, que se a ponderação das Razões de Estado o propôz na idéa de alguns Politicos; a repui o gnancia da natureza o delviava da do h Rei , que nat podia destettar della bu-

ma estranticza nao vulgar.

Em quanto estas cousas se passavato a na India, e em Portugal; os Xerises se em Africa, depois que se apoderárato do Reino de Marrocos, conseguitad a que shes levassem as sua presença os Portuguezes captivos na occasiad da seriota de Nuno Fernandes de Attalia des Hampdelles era contenio a presenta de Attalia des Hampdelles era contenio a presenta de Adaila

Lopo : Barriga, que fervindo carregado Em vulz. de ferros na cavalherice do Xenife, concorsiao a vello Mouros de muitas partes aztrabidos da fama do feu valor. Hum dos de Tremecem chamado Cide Hali ... que no tempo de solto nao teria para o Barniga mãos, nem lingua, agora que o vio prezo, foltou contra elle a lingua, e lhe poz as mãos. Pegando-line mas barbas; o Mouro line difse arrogante: És tu aquello, de quem tantas façanhae se contad? Eu te affirma , que le te encontrasse solto no campo, te arrangaria estas barbas. O Heroe intrépido, no mais trifte abatimento da forte cheio de espiritos generofos, lançando-se a hum páo, que acaso lhe depareu o destino, descarregou com elle tal golpe na cabeça do Barbaro, que o deitou em terra morto. Os da sua comitiva tomáras o expediente de fugir, antes que o Barriga os tratafie com cortezia femelhante.

Huma tal acçao, que obrada entre gento culta, e civil, era merecedora de premios distinctos, de applau-

Bra vulg fo que nada tivesse de commum , o barbaro Xerife a mandou castigar no feu author como crime, com a pena de dous mil açoutes. O homem superior á humanidade no esforço, soffreo o martyrio com tal constancia, tao mudo, tanto como infensivel, que parecia hum penhaico, hum rochedo, hum promontorio. A camila despedaçada dos golpes, tinta no sangue das feridas, nova Toga deste Pompeo Lu-sitano, Lopo Barriga a mandou pouco depois apresentar a El-Rei D. Joa6. que movido da compaixao, antes da féra péssima do odio acabar de devorar tal vassallo, que bem merecia o nome de filho, ordenou a Francisco Mendes, Alcaide Mor de Çafim, refgatasse Lopo Barriga a todo o custo.

Para nós concluirmos o mais que pertence a este grande homem, se deve saber que nao conseguindo elle dos seus assignalados serviços outra recompensa, que a de ser resgatado, este premio lhe aproveitou para mais de-pressa acabar a vida. Lopo Barriga reconhecido a esta mercê, que acabava

de receber do seu Principe, quiz dar Eravulg. tantas próvas de agradecimento, como se entraffe a servir de novo. Restituido a Çafim, no anno seguinte de 1524, se offereceo para ir visitar os Mouros, e dar-lhes as graças da boa hospedagem, que lhe fizérao; mas indo na marcha por hum, caminho fundo, da barreira opposta Azuago, Mouro de muitas forças, lhe arrojou huma lança de arremeço, que lhe atravessou a garganta, e com moite semelhante á de Nuno Fernandes de Ataide acabou ás mãos dos mesmos Barbaros o seu famoso Adail Lopo Barriga. Este homem, com tanto de merecimento, como de sem fortuna, foi outro dos exemplares do valor Lustano desattendido, que achou todo o premio na beroicidade elegante das suas obras.

#### CAPITULO VI.

Trataō-se os mais successos das nossas conquistas da India até ao sim do anno de 1523.

Era vulg.

GRANDE número de Capitaes Portuguezes espalhados pela Iudia se occupava em expedições differentes : huns já dominados do amor das riquezas, trabalhavao pelos interesses proprios: outros ainda discipulos dos amantes da glória, nao se poupavao a fadigas para avançarem com a sua reputação a da Patria. Das tres naos, que dissemos fáhiran do Reino no anno passado, e que só a de D. Pedro de Castro chegára a Goa; as duas de Diogo de Méllo, e de D. Pedro de Castello-Branco invernárao em Moçambique. A primeira resolução destes dous Chéfes foi a de irem cruzar no Cabo de Guardafú a aproveitar-se do interesse das prezas, mas ambos tiverao de mudar de intentos. Elles encontrárao huma barea, em que vinhao Embaixadores dos Reis

## DEPORTUGAL, LIV. XLIII. 82

Reis de Zanzibar, e de Pomba pedir Era vulz. soccorros ao Commandante de Mocambique, como vasfallos de Portugal, para recobrarem as Ilhas de Querimá, que o Rei de Mombaça lhes havia conquistado. A D. Pedro de Castello-Branco pareceo justa esta demanda, honrosa á Naçab Portugueza, e determinouse a soccorrer os Reis amigos. Do mesmo parecer foi Christovao de Soula que hia na sua não despachado com o

governo de Chaul.

Diogo de Mello tinha outros designios no Cabo de Guardafú; apartouse delles, e navegou a Cocotorá. Como elle vinha provido na Fortaleza de Ormuz, e aqui soube que o Governador da India partia para ella Cidade, houve de mudar de intenções, é o foi encontrar em Chaul. Ainda que o Governador sentio a sua chegada pelo prejuizo de Joao Rodrigues de Noronha, que pouco antes havia nomeado Governador de Ormuz; nao pode escular-se de o levar comfigo, e metello de posse da Fortaleza na fórma que El-Rei mandava, e como nós acaEra vulg. bamos de dizer. D. Pedro de Castello-Branco chegou á principal das Ilhas de Querimá, que achou bem fortificada, e por seu Commandante hum Principe de Mombaça. Sem mudar de conselho á vista do inimigo, poz em terra 200 homens em dous esquadrões, o da vá-guarda, que mandava Christovao de Sousa, elle no segundo, e se avançárao ao ataque. Depois de huma brava resistencia, Antonio Galvao, silho de Duarte Galvao, o Embaixador da Abyssinia, teve a selicidade de atravessar o Principe com huma lançada, de que cahio morto.

Entao se pozerao os Barbaros em fugida seguidos dos Portuguezes, que os degollavao sem piedade. Rendeo-se esta, e as mais Ilhas, que D. Pedro entregou a seus donos, e deo licença aos soldados para se aproveitarem dos copiosos despojos dos rendidos. Ainda que entrava o Inverno, elle atravessou o golfo, e chegou a Goa; mas com a não tão aberta, que soi necessario varalla para se aproveitar a carga, a artelharia, todo o seu maçame, antes

que

que se fosse ao fundo. Nao passou mui- Era vulg. to tempo, que este Fidalgo nao fosse testemunha dos effeitos, que causava nos Christãos, e Gentios de Goa o desabrimento, com que a todos tratava o seu Governador Francisco Pereira Pestana. Do desagrado geral, e da ausencia de D. Duarte de Menezes, que tinha ido para Ormuz, se aproveitou o Hidalcab, mandando occupar as nossas terras firmes por hum dos seus Generaes com 700 cavallos, e schooo infantes, que dos moradores escandalisados forad mui bem recebidos. O Tanadar Fernando Annes de Soto-Maior, duas vezes se oppoz ás correrias dos Barbaros; mas em ambas desbaratado, e nao havendo gente na Cidade para poder ser soccorrido, teve de abandonar a Provincia de Bardez á discrição dos inimigos, e recolher-se para Goa.

Pelo mesmo tempo se soffreo outra alteração não menos sensivel em Ternate, aonde Antonio de Brito ainda nad acabára a Fortaleza; a gente lhe adoecia pela esterilidade dos mantimenEta vulg.

tos; faltavad-lhe generos na Feitoria para pagar aos homens da terra, que trabalhavao: tudo occurrencias, que demoravad a obra, que nos havia pôt a coberto dos insultos não previstos. Acodio a Providencia nelle aperto com à chegada às Molucas de D. Rodrigo da Silva, que trazia hum navio com muitos generos para cambear por cravo. Como ao mesmo tempo vierao embarcações de Malaça, e de Banda, Antonio de Brito para se prover com a ga-pancia dos cambios, mandou pedir aos Reis das outras Ilhas nao vendessem cravo a ninguem; porque todo queria para o Rei de Portugal, de quem elles erao vastallos. O de Tidore nao obedeceo ao recado. Antonio de Brito fe estimula, e manda a Antonio Tavares em huma fusta, armada com vinte homens, vá persuadir ao Rei de Tidore, que lance do seu porto todas as embarcações, e que nao o fazendo, elle o execute a tivos de canhad.

Cumprio o Tavares a segunda parte da commissão com desembaraço; mas soi tao inseliz, que na noite o as-

faltou hum temporal, que varou a ful- Era vulg. ta em terra destroçada, que os de Tidore affaltarao, tirarao a vida a vinte Portuguezes, e se fizérao fenhores da artelharia. Com a fusta reparada, e com as nossas mesmas armas se preparárad para nos fazer a guerra. De toda a preza pedio Antonio de Brito a restituição; mas o Rei se sez desentendido a todas as proposias. A Rainha de Ternate, sua filha, sentio a revoluçao, e Cachildaroes, como necessaria para firmar o seu estabelecimento, a promove. Abertamente movia Cachildaroes a gente de Ternate para ser a authora das hostilidades contra Tidore, na6 querendo o Brito arrifcar os Portuguezes, que sobre serem poucos, os necessitava para a Fortaleza. O Cachil, que conhecia o genio do Povo barbaro, e temia a condição da Rainha, deo a ambos os respeitos dous conselhos ao Brito nao pouco vantajosos: hum, que fizesse publicar na Ilha, que daria hum corte de panno a todo aquelle, que lhe apresentasse em Ternate cabeças de homens de Tidore: outro, que

Bid was mantimentos, fazer cruel guerra a Ma-1808. Voltou Duarte Coelho a dar esta winia ao Governador Jorge de Albuconsiçue, que mandou logo esquipar how galcao, huma galeota, e seis fultax man irem observar os inimigos até Ad " of Mear. D. Sancho Henriques, vie vinmandava effe Fróta, sendo já row, not pode com o tempo contrahas tomer a barra com o galead . e A garria, lintrarad as leis fultas, e Av 1 ve de Antonio Leme, de Diogo tresser, e de Francisco Lourenço se And wheat tanto, que fem o pensar se para as an centro de Armada inimiwe have grande deiptoporção de naese voles a realitancia bijola dos Portugreener, one todos foras mórtos, me-Him l'innerien Lourenço, que a favor ela moite pode e'capar em hum pantami, e voltar a Malaca. As outras tres tutes com a luz da manha sahiráo do rio; mas tao carregadas pelos Barbares, que amontoadas as embarcações, vierad cahir sobre a galeota sem lhes poderem valer D. Sancho Henriques, nem Duarte Coelho com a artelharia

das suas náos. A maior parte das nossas Era vulg. tripulações soi passada á espada, a galeota rendida, e levada para o Porto de Muar, custando-nos esta infelicidade, além dos Malaios, setenta Portuguezes mórtos.

Com o seu galead, o navio de Duarte Coelho, e huma fusta se recolheo D. Sancho Henriques para Malaca. Laque Xemena foi para Bintab receber os premios do seu triunfo novo, a que tambem se seguirao novas calamidades em Malaca, já attrevidos os que nos erab sobordinados para promoverem contra nos escandalos. Veio a ser hum destes o Rei de Pao, que do tempo do Albuquerque atégora nos tratára com amizade tao estreita, como alliança fiel. Casou elle com huma filha do Rei de Bintao nosso inimigo, e soi huma das primeiras condições do casamento fazer-se verdugo dos Portuguezes, que entrassem no porto da sua Cidade. Elle descarregou o primeiro golpe da perfidia em Antonio de Pina, que Jorge de Albuquerque, Governador de Malaca, mandou com hum navio ao porto de

Era vulg. que recolhesse na Fortaleza a Rainha. e o Rei, seu filho, para nao só deixar de lhes temer os intentos, mas para lhe ficarem os Póvos sobmettidos.

> O primeiro destes pareceres produzio effeito tao prompto, que chegárao a faltar pannos para pagar os serviços contínuos dos verdugos barbaros. No segundo, a Rainha, que o prevenio, se pôz em cobro fugindo para Tidore; mas ella se retirou com tanta pressa, que nao pode levar o Rei minino. Antonio de Brito se encarregou delle, e o trouxe para a Fortaleza, aonde nas realidades de prezo, o fazia tratar com as honras devidas á Magestade. Estes successos estranhos affeárao o semblante da guerra de Tidore, que o Rei contumaz sustentou algum tempo perseguido sempre, já dos de Ternate, já dos moradores das Ilhas de Bachao, e de Geilolo, que invejofos de verem os seus nacionaes vestidos dos nosfos pannos comprados na fua imaginação por preços tao baixos, como erao as vidas dos homens de Ti

dore, tomárao o nosso partido, anda- Era vulg. vao á caça daquelles infelices, e se sizérao participantes da ventura dos Ternatezes.

Na Fortaleza de Pacem erao os infortunios maiores, que em Ternate, como nascidos do vicio, que he raiz de todos os males. Nos dissemos, que D. André Henriques fora para seu Governador, Fidalgo muito pobre de cabedaes, muito rico de avareza, que quanto mais tem menos possue; e D. André sem nada, queria ser em Pacem senhor de tudo. A naturaes, e estrangeiros erao intoleraveis as suas extorsões, de que se soube aproveitar o Rei Dachem para nos ganhar a Fortaleza a pouco custo. Elle aprestou cincoenta lanchas de remo, que mandou pôr occultas na volta de hum rio nao longe de Pacem. A bocca do mesmo rio ordenou fossem oito lanchas, como de contrabandistas, carregadas de boas mercadorias, para servirem de engodo á cubiça de D. André, e nas aguas envoltas da negociação, ou do combate, pescar a Fortaleza. Os as-

Era vulg. mantimentos, fazer cruel guerra a Malaca. Voltou Duarte Coelho a dar esta noticia ao Governador Jorge de Albuquerque, que mandou logo esquipar hum galeao, huma galeota, e seis fustas para irem observar os inimigos até ao rio de Muar. D. Sancho Henriques, que commandava este Fróta, sendo já noite, nab pode com o tempo contrario tomar a barra com o galeaó, e a galeota. Entráraó as seis sustas, e as tres de Antonio Leme, de Diogo Fogaça, e de Francisco Lourenço se avançarao tanto, que sem o pensar se mettêrao no centro da Armada inimiga. Em taf grande desproporção de nada valeo a resistencia briosa dos Portuguezes, que todos foraó mórtos, menos Francisco Lourenço, que a favor da noite pode e capar em hum pantano, e voltar a Malaca. As outras tres fustas com a luz da manha sahirao do rio; mas tao carregadas pelos Barbaros, que amontoadas as embarcações. vierad cahir sobre a galeota sem lhes poderem valer D. Sancho Henriques. nem Duarte Coelho com a artelharia

# DE PORTUGAL, LIV. XLIII. 93

das suas náos. A maior parte das nossas Era vulgos tripulações soi passada á espada, a galecta rendida, e levada para o Porto de Muar, custando-nos esta infelicidade, além dos Malaios, setenta Portu-

guezes mórtos.

Com o seu galead, o navio de Duarte Coelho, e huma fusta se recolheo D. Sancho Henriques para Malaca. Laque Xemena foi para Bintab receber os premios do seu triunfo novo, a que tambem se seguirao novas calamidades em Malaca, já attrevidos os que nos erab sobordinados para promoverem contra nós escandalos. Veio a ser hum destes o Rei de Pao, que do tempo do Albuquerque atégora nos tratára com amizade tao estreita, como alliança fiel. Casou elle com huma filha do Rei de Bintao nosso inimigo, e soi huma das primeiras condições do casamento fazer-se verdugo dos Portuguezes, que entrassem no porto da sua Cidade. Elle descarregou o primeiro golpe da perfidia em Antonio de Pina, que Jorge de Albuquerque, Governador de Malaca, mandou com hum navio ao porto de

En me d'an nome derrois de derrota da Espunct en limit. Como as atrocidaes à meral exermi occultas para mei enegren es meidas a Malaca, ren emerater es Portuguezes danum e minne. O memoro Rei fez lenar a las referen a Antonio de Pina ent an en de de de de de de mandou Le retence in Sei de Bintio, que os anyou and endentes crueis para le to darem Morres. Todos permanecê-ಗಾನೆ ಸಾರ್ವೇ ಜನೆ ಸೇಸ್ , que o impio Rei arreido de las configncia, maneur mie a cucie com na bocca da fua innucerate e direct fogo.

Proces dence de l'accesso ordemore large de Albuquerque a D. Sanen Frances, e a Ambroho do Rego, em coes nivios com 30 Portuexeres era hum, que fossem correr a cella de Patane. Na sua companhia levated elles a André de Brito, que n huma não fus hia commerciar a

mas na volta da viagem entranporto de Pab, o Rei fraudumandou fazer-lhe as offertas amis, que praticara com o Pina paz

ra laborar o engano. Na noite seguin- Era vuigo te, quando estes hospedes dormiao descançados no seguro da boa fe, de repente foraf affaltados por vinte fustas, e entrada a não por todos os bórdos. Os Portuguezes, ainda que sobprendidos, fizerao huma defensa, em que cometteo temeridades o valor, até que opprimidos da multidad, morrêrad todos, matando a muitos. Os Barbaros dérao fogo á não, para que vista no porto nao descobiisse a tragedia.

D. Sancho Henriques, e Ambrosio do Rego, depois de fazerem prezas consideraveis no seu corso, recolhendo-sa para Malaca os assaltou hum temporal, que nao impedio a náo do Rego melhor mareada fazer-se ao largo. A de D. Sancho, que vinha mais no bórdo da terra, teve de entrar em Pao, ignorando elle os dous successos referidos. Como a sua pessoa naquellas Regiões era tao conhecida, os cumprimentos do Rei para com elle forao mais rasgados; agora melhor tecidos pela astucia de Laque Xemena, o General de Bintad, que o combatêra em Muar.

Era vulg. Muar, e no dia antes chegára a Pao com trinta fustas do seu Rei para dar caça aos navios de commercio Portuguezes. Grande foi o seu alvoroço com esta chegada de D. Sancho, que a fortuna lhe mettia nas mãos para desaffogar nelle o seu odio; e sem perder tempo, incorporando-se com outras trinta fustas do Rei de Pao, com força descoberta veio a investillo. D Sancho á vista de tanta desigualdade nao perdeo o animo, antes esforçou, e repartio a sua gente para a defensa com a corage, de que se costumao servir os Heroes nos ultimos apertos.

Elle mandou subir huns marinheiros ás gaveas, e repartio outros pelos bórdos para arrojarem sobre os inimigos armas de arremeço. Em cada hum dos melmos bordos poz seu pelotao de oito espingardeiros: no Castello de prôa a seu irmao D. Antonio Henriques com outros oito: elle com o resto da gente montou o de poppa, donde dava as ordens aos que laboravas com a artelharia. Nesta forma esperou D. Sancho por hum dos combates mais viſ-

vistosos, mais desigual, mais horren Era vulg. do, que as nossas armas tivérao no Oriente: combate cheio de glória; porque todos os Portuguezes foubérad morrer por ella; nada sensiveis á mórte, todos penetrados, cheios, occunados da honra. Foi atacado hum navio por sessenta fustas. Na primeira descarga metteo elle quinze no fundo. Todas as mais, para no darem tempo de atacar, o abordárao, e as suas tripulações numerosas, sem fazerem caso de mortos, e feridos em grande cópia, atropellando a mais dura resistencia, entrárao de tropel por todos os bordos. Entao foi a peleija hum alsombro de valor inaudito nos poucos defensores, e os primeiros, que a ensanguentárao, forao os marinheiros das gaveas, que como incommodava6 muito os inimigos, disparárao sobre elles tantos tiros de espingarda, que todos viérao rodando pelos ares.

O convéz estava cheio de montes de inimigos mórtos; os noslos cançados de matar; elles revezando-se com gente de refresco, fizérat que os nos-TOM. XII.

Era vulg. sos sentissem lassas as forças. D. Antopio Henriques, e os seus oito camaradas, cahindo enfraquecidos forao degollados. Hia succedendo o mesmo aos que defendiao o convéz, aonde só treze vivos se contavao iá no número dos mórtos. D. Sancho lhes ordenou se encorporassem com elle no castello de pôppa para morrerem todos em hum corpo depois de bem vingados. No calor deste ultimo avance se redobrárao os espectaculos da carnagem, do horror, ingratos á humanidade. Acabou em fim D. Sancho com todos os Portuguezes, sem escapar hum só, depois de tirarem a vida a innumeraveis Barbaros. Nada ficou devendo á honra quem deo tudo por ella: os inimigos da victoria recolhêrat despojos, mas nao achárao captivos.

Este successo descobrio a perfidia até entad occulta do Rei de Pad. Elle, e todos os antecedentes penetráraó o espirito de Jorge de Albuquerque, justamente temeroso, de que o Rei de Bintag sabedor das nossas pendas, e principal instrumento dellas, aproveitasse as suas vantagens em damno de Era vulg. Malaca. Estas considerações o obrigárao a requerer com instancia ao Governador da India o soccorresse com gente, e navios sem demora: requerimento, que foi acompanhado de outro semelhante, que Antonio de Brito mandava fazer de Ternate por D. Garcia Henriques, que ao mesmo tempo chegava das Molucas a Malaca, e deo noticia das revoluções daquellas Ilhas, que referiremos no seu devido tempo.

#### CAPITULO VII.

Referem-se os ultimos successos da India no anno de 1523, e principias os de 1524.

Ars cuidadoso este amno, que o paffado, o Ministerio de Portugal a respeito do Estado da India, elle despachou sete náos ás ordens de Diogo da Silveira com os Capitaes D. Antonio de Almeida, Heitor da Silveira, Manoel de Macedo, Pedro da FonseEca vulg.

ca, Antonio de Abreo, e Ayres da Cunha. Excepto a ultima destas náos, que naufragou á entrada de Moçambique, salvando-se quanto ella levava, as mais chegárao á India com feliz viagem. Ainda o Governador D. Duarte se achava em Chaul da volta de Ormuz, donde veio a Goa dar expediçao ás que haviao voltar para o Reino, e logo passar a Calecut, que necessitava da sua presença para moderar os excessos de D. Joad de Lima, Governador da Fortaleza, que fazia muito por desmerecer as attenções dos Portuguezes, e dava motivos aos Mouros de queixar-se, ao Rei de Calecut para sentir-se. Como o Governador nada obrou do que se esperava a respeito dos desmanchos de D. Joao, crescerao os escandalos, que originárao á Naçao grandes prejuizos no commercio, que se via roto, e roubado pelos muitos cossarios, que armárao os Mouros dos pórtos de Calecut offendidos.

A todos se fazia notavel a frouxidao de D. Duarte de Menezes em nao refrear estes insultos, e todos reparavad

## DEPORTUGAL, LIV. XLIII. 101

na diligencia, que elle applicava á ex- Era vulg. pedição das nãos para o Reino: dous extremos, a que a gente nao duvidava descobrir a causa, dizendo que este D. Duarte na India era nella hum, em Tangere outro: na Africa soldado, na Asia contratador: que embaraçar-se com os attrevimentos dos pyratas, e nao despedir depressa as naos do Reino, lhe retardavao outra jornada para Ormuz com huma Fróta, que levava carregada por sua conta das muitas mercadorias, que ajuntára em Cananor, Coulab, e Baticala: que para cobrir os feus trates, franqueava o commercio a todo o genero de gentes, vendo-se grande diminuição na trópa por haverem os militares degenerado em tratantes: que mandando El-Rei nestas náos pelas informações, que lhe déra o Padre Penteado respectivas á Casa de S. Thomé, a Joa6 de Flores encarregado da pescaria do aljofar entre Ceilao, e o Cabo de Comorim; para elle se aproveitar, nao cumprio com o Flores o que El-Rei mandava, e deo esta commissa ao seu criado

Eca vulg. do Manoel de Frias, que tambem nemeou Capitao, e Feitor da Costa de Coromandel, como bom agente dos feus intereffes

> Estando os negocios na India com esta figura, Ambrosio do Rego chegou de Malaca a Cochim, e informou a D. Duarte das infelicidades, que deixo reseridas: pedio da parte de lorge de Albuquerque, e de Antonio de Brito soccorros effectivos para Malaca, e para as Molucas, a tempo que de Pacem chegava o navio mandado pelo opprimido D. André Henriques a fazer requerimentos semelhantes. Com a promotidao possivel despachou D. Duarte para Malaça a Martim Affonso de Sousa com huma Armada bem provida; para Governador de Pacem, como D. André lhe pedia, a Lopo de Azevedo no melmo navio, em que viera, com 80 homens, e muitos provimentos, que se alijáraő ao mar em huma tormenta; para Magua mandou a Heitor da Silveira com oito náos para conduzir o Embaixador D. Rodrigo de Lima, que El-Rei nat cessava de lhe recommender:

para ficar com o governo da India no- Era vulgameou a seu irmao D. Luís de Menezes; e dadas estas providencias, elle com a sua Armada soi de Cochim a Goa para navegar a Ormuz, como tanto desejava.

Ora nos seguiremos as marchas destes Chéfes dellacados na sua ordem no anno de 1524, a que pertencem os successos dos seus destinos, e thes daremos principio pelos da viagem de Heitor da Silveira ao estreito do mar Roxo. No fim de Janeiro sahio elle de Goa com a sua Esquadra, em que embarcárao 700 homens, e navegou felizmente a Cocotorá, aonde se proveo do necessario. Na derrota até Adem sez elle prezas de grande importancia em náos, que hiao de Cambaya para Meca, e lhe carregarao a Frota de generos de valor; mandando abrazar com toda a gente as nãos saqueadas. A noticia deste rigor usado com os nossos antigos contrarios, que chegou a Adem antes de Heitor da Silveira, rodeou de tal consternação aos donos dos muitos navios, que estavad no porto, e já nad

1524

gra vulg. podiad fugir, que recorrêrad ao Rei para os livrar do perigo, que viao eminente. Elle lhes assegurou nao se pouparia ás diligencias, que podesiem contribuir para a sua segurança; e apenas Heitor da Silveira chegou ao porto, lhe mandou hum refresco tao copioso, que forneceo bem toda a Armada, e com elle o recado: De que o desejo que sempre tivera de ser vassallo d'El-Rei de Portugal, o conservava no mesmo vigor; que se algumas vezes as obras desimentirad estas palavras, a culpa era dos Portuguezes, que com as suas desordens irritavao o Povo: que, se elle vinha de paz, acharia acolhimento em Adem, como em qualquer das Cidades de Portugal; mas que se trazia intença6 de fazer a guerra, nao lhe estranharia a opposição, sendo a defensa natural aos homens.

Heitor da Silveira sensivel aos estimulos gloriosos de deixar a Adem tributaria, respondeo ao seu Rei: Que elle nao podia ter pensamentos de se declarar inimigo de hum Soberano, que queria set tributario do Rei de Portugal; que lhe acceitava, e agradecia a Era vulg." offerta, offerecendo-lhe toda a Armada para o que fosse do seu serviço. Com esta resposta o Rei, o Povo, e os mercadores, que estavao em Adem ficárao fatisfeitos: continuarao de ambas as partes os prezentes: veio hum dos Regedores da Cidade assignar os Artigos, em que AJem se fez tributaria de Portugal em dous mil xerafins, que se pagariao cada anno em huma coroa lavrada, e que os Portuguezes no porto satisfariao so a metade dos tributos impostos ás mais Nações; e outras vantagens mutuas, que fizerao o gosto reciproco. O Rei pedio a Heitor da Silveira lhe deixasse ao seu soldo hum brigantim, que trazia na Fróta com 20 Portuguezes para guarda do seu porto, e para obrigar os navios, que passavao de largo, a virem pagar nelle os direitos devidos. A tudo condescendeo Heitor da Silveira; e satisfeito de conseguir semelhante vantagem da Adem contumaz, navegou para Maçua inconsideradamente satisfeito.

Aqui lhe succedeo com o Embaixa-

Era sulg. dor D. Rodrigo de Lima o melmo, que a D. Luís de Menezes o anno passado. Aquelle Fidalgo deixando de obfervar as ordens, que este lhe mandou de Arquico, tornou para a Corte do Preste Joad, donde era impossivel chegar a tempo, que os nossos nao perdessem a monçao de navegar. Heitor da Silveira lhe fez avisos semelhantes aos de D. Luís de Menezes; accrescentando, que pela sua impaciencia de esperar nos portos de mar, nao mallografse as despezas, e trabalho das Armadas, que de ordem d'El-Rei o vinhao conduzir, como a elle, e a D. Luís tinha succedido. Na volta por Adem vio os Portuguezes tao favorecidos do Rei. que lhe deixou o melmo brigantim com 20 homens escolhidos; por seu Capitab a Fernab de Carvalho, e navegando pela Costa de Fartaque, fez escala em Curia Muria para paffar á India fem tocar em Ormuz; mas na Costa de Dio se encontrou com o Governa-

> ta Cidade para Goa. Lopo de Azevedo chegou a Pacem

> dor D. Duarte, que já se recolhia des-

com o navio destroçado da tormenta, Era vulz. que dissemos; achou a D. André restizuido á sua saude, e encontrou nelle, e em seu cunhado Ayres Coelho, que era Alcaide-Mor da Fortaleza, tanta repugnancia na entrega do seu governo, que com a mesma gente do soccorro tornou a voltar para a India. Pouco depois o seguio nesta viagem D. André, novamente recahido, è incapaz do governo, que encarregou a Ayres Coelho. Os Achens suppondo a Praça mais fraca com a falta da gente, que Jevárao estes dous Cabos, assaltárao a povoaçat de Rei de Pacem, aonde os poucos, que escapárao com vida, se refugiárao na Fortaleza para augmentarem a fome. Ella estava nesta triste figura, quando D. André se encontrou no mar com Sebastiao de Sousa, que sahira de Cochim com alguns navios, e lhe pedio a soccorresse. Elle o sez com tanto vigor, que os inimigos se retirárad para o interior do paiz; defaffogou-le o animo dos nossos, e respirou, mas por pouco tempo, o afflicto Rei de Pa-ČEBI.

Eça vulg.

Succedeo affaltar a D. André hum temporal, que o fez arribar á Fortaleza. O seu genio vario, inquieto, e ambicioso, vendo-a em soccego, e esperando restabelecer os interesses, o metteo em tal desordem com Sebassia 6 de Sousa, que elle escandalisado se retírou para Malaca. D. André, que sem elle nao podia sobsistir, sbandonou a Fortaleza aos inimigos, embarcou-se com o Rei, e a gente da guarnição, e feguio o mesmo rumo. A perda desta praça, e a da reputação das nossas armas tiverao por consequencia conquistar o Rei de Achem todo o Reino de Pacem, e logo o de Darú, obrigando o seu Soberano a refugiar-se tao bem em Malaca, que alimentou estes dous Principes infelices, por nossa causa arruinados, vivos, e mórtos com mileria nas mãos da enganosa esperança.

Justamente temeo Jorge de Albuquerque, que esta perda de Pacem animasse o Rei de Bintas para continuar as suas tentativas contra Malaca. Ainda nas era chegado Martim Assonso com a Frota, que lhe trazia de soc-

corro; mas Jorge de Albuquerque pa- Era vulgi. ra dissimular o seu pouco poder, para prevenir as resultas do seu temor, aprestou duas náos, e duas caravellas, que entregou a D. Garcia Henriques, e a Ayres Coelho para irem pairar na barra de Bintao, e impedirem a sahida da sua Armada. Ella estava no porto ás ordens de Laque Xemena, que esperou occasiao de sobprender as caravellas sem se expôr aos riscos de huma batalha. Ella se lhe offereceo favoravel com a marcha dos dous Chéfes a fazerem aguada a huma Ilha meia legoa distante, deixando as caravellas sobre ferro na bocca da barra. Na enchente da maré sahio Laque Xemena com poucas fustas; humas para entreterem a fórma do combate; outras para cortarem os cabos, quando os Portuguezes estivessem occupados na defensa, de sórte que a corrente mettesse as caravellas no rio, além dos baixos, aonde nao podiao chegar as náos por alterosas, e deste modo as sobprender.

Como Laque o pensou, lhe succedeo. Os Portuguezes empenhados na

Esa rulg. batalha apparente, nao sentirao cortar as amarras, nem entrarem as caravellas no rio, senao a tempo que estavao rodeados por toda a Armada de Bin-tao, sem poderem ser soccorridos pelos Chefes das náos, que na bocca do rio ficarao em inacçao. Trinta Portuguezes, e os Malaios morrêrao abrazados no incendio das duas caravellas. depois de fazerem huma defensa bisarra: D. Garcia, e Ayres Coelho voltárao melancolicos para Malaca, e o Rei de Bintao ficou tao soberbo com as victorias repetidas, que resolveo sitiar a respeitavel Praça. Elle o executou par terra com hum Exercito de 120000 homens, e por mar com huma Esquadra de 80 fustas ás ordens de Laque Xemena, que em todo o Inverno fez os maiores esforços para o Rei de Bintab reentrar na posse da sua fuspirada Malaca. Mas em 80 Portuguezes, de que entad le compunha a guarnicao, sem outros Officiaes, que o Governador, D. Garcia Henriques, Ayres Coelho, e o Feisor Garcia Chainho, os Barbaros encontrátao huma

### DE PORTUGAL, LIV. XLIII. 111

corage tao impávida, huma opposição Eravulg.

tao dura, que chegado o tempo de poderem vir soccorros da India, não se
attrevêrão a esperallos, e ignominiosamente levantárão o sitio contra toda

a esperança.

1

ſ

t

Pouco depois chegou Martim Affonso com a sua Frota de cinco náos. 200 homens, artelharia, municões, e viveres, com qué recobrou alentos a vexada, e faminta Malaca. Jorge de Albuquerque o mandou logo impedir a entrada dos mantimentos em Bintad, por ser a guerra mais crúa, que se podia fazer aquelles Barbaros. Elle os reduzio ao maior aperto da fome, sem que o arrogante Laque Xemena tivesse a confiança de sahir ao mar para o combater. Daqui foi ao porto de Pao agradecer ao seu Rei impio com diluvios de sangue, e incendio de muitas náos o serviço, que nos bavia feito. A nada perdoou a colera justamente estimulada, para sentir aquelle Rei pérfido que nos nao lhe faziamos a guerm, que tomavamos vingança. Em Patane fez efiragos iguaes por causas feme-

#### 112 HISTORIA GERAL

Era vulg. melhantes; e porque os moradores, aterrados do medo, abandonárao a Cidade, Martim Affonso saltou em terra, e mandando-lhe dar fogo por todas as partes, nao ficarao de Patane mais que as cinzas. Renovou este Chéfe as glórias de Malaca com os triunfos, as suas riquezas com huma Armada carregada de despojos.

Apenas Martin Affonso levantou o bloqueio de Bintao, e foi sos dous pórtos de Patane, e de Pao, Laque Xemena partio para o do Rei de Linga, nosso alliado, que reduzio ao ula timo aperto. Elle pedio soccorros a Malaca. Jorge de Albuquerque lhe mandou dous navios bem artilhados. com 40 homens cada hum, commandados por Alvaro de Biito, e por Jorge Correa. O Rei de Linga acabou de perder o animo com a villa de auxilio na sua imaginaça6 inesticaz para o salvar do perigo. Laque Xemena já mettia a acçao futura no número das suas victorias, e com 40 fullas le avançous a atacallos. Os Capitaes atárao os ma-r vios hum ao outro : fizeras carregan: os canhões, huns de metralha, outros Eravulg. de balla grossa; esconderas a gente debaixo das cobertas para esperarem a primeira descarga dos inimigos, promptos os artilheiros para fazerem sogo, quando se lhes ordenasse. Os Barbares vendo os navios presos, suppozéras os animos cahidos, e seguros da victoria vinhas apinhados. Fizéras sogo sem damno nosso, e balroáras para abordar; mas a nossa artilharia os servio de modo, que mettidas doze sustas a pique, mórta nas outras muita gente, ellas retrocedêras no avance.

Os Officiaes inimigos á força de golpes violentárao os remeiros para tornarem á carga. Os nossos lha dérao tao bem servida, que dobrada a perda nas embarcações, e nos homens, as que escapárao, humas sugírao com Laque Xemena pela barra sóra, outras com o Renegado, que entre nos se chamou Martim de Avelar, sorao a toda a voga varar em terra, desamparando-as a gente, que se refugiou na montanha. O Rei, e o seu Povo atonitos com tao grande triunso ganhado TOM, XII.

Era vulg. em hum intervallo breve de tempo; viérad a bordo dos navios admirar nos seus Capitaes dous milagres de sciencia militar, nos seus soldados outros tantos prodigios do valor. Das fustas rendidas dos contrarios fez o Rei carregar algumas dos generos mais estimaveis do Paiz, que mandou na companhia de Alvaro de Brito a Jorge de Albuquerque, como agradecimento devido ao obsequio, que acabava de lhe render. Esta victoria tao fora da ordem vulgar, que recahia fobre as de Mari tim Affonso, pouco depois chegado a Malaca, restabeleceo o crédito das nossas armas, derrotou o de Laque Xemena, mereceo aos seus authores universaes applausos dos Principes vifinhos.

Nas Molucas sustentava a guerra com successos vários Antonio de Bris to contra o Rei de Tidore , sempre ajudado de Cachildaroes, como alliado siel, com a gente de Ternate. Quando chegárao a esta Ilha os soccorros a que levárao Martim Affonso de Mello Zuzarte, e Martim Correa da Ilha de

## DEPORTUGAL, LIV. XLIII. 115

de Banda, os melmos successos sorao Era vuig.
pouco vantajosos, e a todos sensivel a desgraça de Jorge Pinto, que varando com a sua lancha em hum baixo, 2011de Leonel de Lima o nao pode soccorrer; elle, e doze Portuguezes forao passados á espada pelas tripulações dos paráos de Tidore. Depois mudos tanto de face a fortuna pelas gentilezas do mesmo Leonel de Lima, de Martim Correa, e de Cachildaroes, que abrazados os lugares principaes da Ilha, morto grande número de inimigas, o Rei de Tidore pedio a paz, que Antonio de Brito nao so deixou de the conceder, mas havendo ás mãos 200 dos seus vassallos prisioneiros, os mandou affar vivos para atemorifar os seus Póvos com esta atrocidade indiena, ás gentes escandalosa, á Religiao Christa abominavel.

povernando a India na aufencia de seu irmas, com a observação dos exemplos, de talisorte mudou a condição, que sazendo se lugar distincto na acceptação dos homens, todos debaixo H ii do

Era vulg.

do seu mando serviao gostosos. Esse andou no mar todo o Verao com huma groffa Armada domando o attrevimento dos pyratas, e no Inverno foi para Cochim fazer trabalhar nos estaleiros com tanta actividade, animada da sua presença, que concertou todos os navios, e teve o gosto de vêr lançar no mar hum galeao novo, huma galé, e huma galeaça. No seu tempo Te acabou a obra da Igreja de S. Thomé em Meliapor pelas diligencias do Padre Antonio Gil, e de Manoel de Frias, que merecêrao gozar a felicidade de descobrir na terra a 15 palmos de fundo as Reliquias adoraveis do Apostolo S. Thome, que guardarao com summa reverencia no mesmo Templo. Mas vindo do Reino o Padre Penteado provido por El-Rei no cargo de seu Vigario, escondeo as fantas Reliquias no fundo do Altar sem mais testemunha, juramentada para nao as descobrir, que hum Rodrigo Alvares, bom Christao, e honrado homem. Nao sabemos qual fosse o designio do Penteado em tornar a esconder no cam-

### DE PORTUGAL, LIV. XLIII. 117

po o thesouro precioso, que a Provi- Era vulg. dencia depois quiz se descobrisse, como em seu lugar se dirá.

# LATO CAPITULO VIII.

Da segunda viagem do Governador D.

Duante de Menezes a Ormuz. Tra
ta se do casamento d'El-Rei D. Joab,

e da vinda do Viso-Rei D. Vasco da

Gama á India.

C. SE DUST CO. on Ar sh so GOVERNADOR D. Duarte de Menezes em Ormuz deo boa expedição ás muitas fazendas, que levava, recebeo de Raiz Xarafo repetidos, e importantes presentes; mas em quanto aos ne-.gocios públicos , nada mais sabemos que sferem entad chegadas para elle cartas do Embaixador D. Rodrigo de Liman, que já soffria sem paciencia a sua demora nos Estados do Preste Jozo: mandar o melmo D. Duarte outro Embaixador à Persia a promover os interesses de Xaraso cobertos com o mome do Rei de Ormuz. D. Rodrigo 13

Ers vulg.

de Lima lhe pedia, com expressões de enternecer, se compadecesse dos seus trabalhos; que mandasse sem demora conduzillo, e que ordenasse á Armada, que sosse a esta diligencia, nao se dilatasse em outras partes, como sizérao seu irmao D. Luís, e Heitor da Silveira; mas que sosse logo a Maçua, aonde devia chegar em Março para elle ter tempo de receber os avisos, e vir embarcar-se.

Para a Embaixada da Persia déra6 causa as instancias de Xaraso, que rèpresentou ao Governador, como os Capitaes de Sophi Ismael rompiad o commercio, impediao a introducção dos generos, com grande detrimento das rendas de Ormuz; e que elle devia interpôr a sua authoridade para conseguir do Sophi, que as Cafilas se desembaraçassem para o Rei cobrar os direitos, com que pagava os tributos a Portugal. Balthafar Pessoa foi encartegado da Embaixada da Persia, bem inftruido nas formalidades destes Officios; mas pouco depois da fua chegada morreo o Sophi Ismael, e Xatamas seu

### DE PORTUGAL, LIV. XIIII. 119

sobrinho, que lhe succedeo, nao sa Era vulgazendo caso de requerimentos semelhantes, Balthasar Pessoa voltou para Ormuz, como sora, nao achando já o Governador, que partira para Mascate, donde seguio a viagem de Dio.

Na altura desta Cidade dividio elle a Armada para dar caça ás náos de Meca, que esperava em Chaul. Chris-Lovao de Sousa, que governava a Fortaleza, lhe mandou a bórdo com hum refresco o recado, de que estava para o servir como a D. Duarte de Menezes; mas que como a Governador da India nao podia obedecer-lhe, por ter ordens em contrario do Viso-Rei Conde da Vidigueira. O mesmo cumprimento lhe fizerao em Goa, donde foi a Baticala para se prover do necessario para a viagem do Reino. Heitor da Silveira, que até aqui o acompanhára, vendo os vagares, com que se entretinha nos portos até estarem as náos promptas para se embarcar, e evitar o encontro com e Viso-Rei, se despedio delle, e com o grosso da Armada entrou em Cochim, e deo parte ao Viso-Rei da satisfaçao com

Era vulg.

com que vinha das vantagens, que con feguira em Adema Ellas nao forao apaprovadas, e muito menos haver deixado o brigantimo o menos haver deixado o brigantimo o menos haver deixado o Rei infiel, que os faria victica mas do odio, ou da autica para dersatisfazer do valor da coroa do dous mil Xerafins, que pagára por primeiro crishuto. Heitor da Silveira com corteztas officiolas, e obediencia prompta senhe aplacar o Viso-Rei, como bem infirmido em que estes sao os meios de fazer propricios os que estas no gráo de su periores.

Em quanto estas cousas se passavas na India, El-Rei D. Joas cuidava no sem casamento em Castella. Para pedirem a Carlos V. sua irma a Princeza D. Catharina, mandou elle por Embaixadores a Pedro Correa, senhor de Bellas, e a Joas de Faria, ambos do seu Conselho, que acharas ao Imperador em Burgos. Acceitou o Cesar as propostas, e para tratarem as Capitulações nomeou com os seus plenos poderes a Mercurino de Gatinara, grande Chanceller, e a D. Fernando da Veiga,

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIII. 121

Commendador-Mór da Ordem de Sant- Era vulg. lago. Assentou-se que El-Rei pagasse a Dispensa; que o Imperador faria os gastos do transporte da Rainha até a fronteira; que este lhe daria 2000000 dóbras Castelhanas por huma vez, e 30000 cada anno, e sobre isto os vestidos, os adornos, as joias; que El-Rei faria de arrhas á futura Esposa a terça parte do dote , cada anno dez . mil ducados, e as terras, que compunhao o Estado da Rainha, quando vagassem por morte de D. Leonor, viu-va d'El-Rei D. Jo20 II. Pelo mesmo tratado se confirmárao as pazes antigas; se prometteras os dous Monarcas contratantes a ajudar-se mutuamente para a defensa dos Estados, que tinhab nas Hespanhas , e em Africa des de Orao até ao Cabo de Aguer, e mais nao.

Na India tinhao tomado huma triste figura os negocios de Calecut pelas tentativas dos Mouros, inimigos declarados de D. Joao de Limao, Governador da Fortaleza, e que nao perdoavao a diligencia, para que o Rei lhe declarasse a guerra. Já os dous partidos

Era vulg. comettiao hostilidades, quando chego com o caracter de Viso-Rei o grande Vasco da Gama condecorado com ò titulo de Conde da Vidigueira. Entendeo El-Rei que lhe era necessaria para a conservação, e augmento da India a experiencia, o respeito, a dexteridade do famolo D. Vasco, seu descobridor, e sobre o titulo, que já tinha de . Almirante dos seus mares, lhe conferio agora o de Viso-Rei, lhe sez mercê da Fortaleza de Malaca para todoscos seus filhos, entre elles nomeon para Capitaő-Mór do mar a D. Estevañ da Gama, e com outras beneficencias Reacs fez, que pela terceira vez apparecesse respeitavel D. Vasco da Gama na India.

Sahio elle de Lisboa a o de Abril com huma grossa Armada de quinze náos, em que levava por Capitáes a Affonso Mexia despachado Védor da Fazenda, a D. Henrique de Menezes provido nos governo de Goa, Pedro Mascarenhas no de Malaca, Lopo Vaz de Sampayo no de Cochim, Francisco de Sá de Menezes, que havia fazer a ForFortaleza de Sunda, D. Simao de Me-Eravulg. mezes para a de Cananor, Antonio da Silveira para a de Cofala, D. Fernando de Montroy, e Prancisco de Brito para Capitao-Mór das nãos do trato de Goa para Ormuz. Levava o Viso-Rei a seus dous filhos Estevad, e Paulo da Gama e muita da mais luzida gente do Reino, que até entab animada pelas attenções, e despachos com que sahia delle, e depois encontrava na India, mao duvidava abandonar o descanço das proprias cafas, a fociedade das fuas familias, arrojar-le aos perigos, bulcar as honras, que a distinguizo. Correrao as idades; mudaran-se os tempos, e as configurações; os Portuguezes não se mudarao, ellas os fizerao mudaveis.

٤

ĭ

Ì

Com pouca demora em Moçambique, o Viso-Rei se sez na volta de Melinde, aonde desappareceo a não de Francisco de Brito sem já mais haver novas della. A de D. Fernando de Monrroy varou em hum dos baixos das Ilhas daquelles mares; mas salvou-se a gente. Successo semelhante teve a caravella de Christovao Rosado; e Mossem

Eravulg. Gaspar, que mandava outra, e era de condição soberbo, a tripulação não quiz soffrello; matou-o, e foi-se a piratear no Cabo de Guardafú, donde foi trazida á India para pagar com a pena de morte o crime da rebeldia. Com estes vasos de menos o Viso-Rei chegou ao mar alto de Dabul, aonde se nas-achae va fundo; mas todas as náos entrárao a tremer com impulsos 436 violentos estando o mar em calma, que todos ficárao atonitos. Succedeo ir a bordo da Capitania hum bom Physico , que advertio ao Viso-Rei , que aquelle phenomeno era causado por hum marimoto. Entao subio esse Chése (408 convéz, e com semblante jucundo disse à fua gente: Alegrainvos, camarades, que o mar treme de nos: Cefar Lustano. que semelhante ao de Roma, emi desterrar agouros, quando indes conquistal. la, ao saltar em terra cabio na praia de Africa. abraçando-se com ella, exclamou: Es. minhage & Africa & showing

Socegada a agitação das aguas, o Viso-Rei ferrou o porto de Chaul aonde o Governador Simao de Andrade.

recebed com as honras devidas ao seu Era vulg. caracter. Elle entregou a Fortaleza a Christovat de Sousa, que estava provido por El-Rei; deixando-lhe ordem, que se por alli passasse o Governador D. Duarte de Menezes, quando voltusse de Ormuz, em nada lhe obedecesse do que elle lhe mandasse. De Chaul partio para Goa, aonde chegou a 11 de Setembro, e aonde a sua pessoa por todas as circunstancias veneravel, foi recebida pelo alvoroço dos corações no seu fundo officiosos, e reverentes. Sem demora tuspendeo elle do governo a Francisco Pereira Pestana, e o entregou a D. Henrique de Menezes; dispondo que da fazenda do primeiro se satisfizessem os prejuizos, que causára as partes queixosas. Dadas outras providencias na Cidade, o Viso-Rei foi cuidar nas de Cochim, e na expediça6 das náos para o Reino, nao lhe tar-dando o gosto da boa estrea de D. Henrique de Menezes nas novas da grande victoria naval, que pelas suas disposições acabavao de ganhar os Portuguezes,

302

Era vulg.

O novo Governador de Goa foube que do rio de Dabul sahirab no-? ve fultas grandes bem armadas, guarnecidas de muita gente, que acabava6 de apresar huma não, que sinha de Ormuz com cavallos. Elle as mandour atacar por Christovad de Brito: ham Fidalgo moco de grande valor, como mostrou no combate, em que gloriosamente perdeo a vida. Levava este tresi fustas, e quatro catures, que os Bara baros depois de descarregarem a preza: em Dabul, viérab involtir fora da canbocadura do seu rio. Tres dos catures temerofos da defigualdade das forças .: se fizerati ao largo para veremua batalha de longe. Christovao de Brito le: avançou á capitania; o melmo fizéras! os Commandantes, dos tres valos lobre. outras das fustas dos inimigos. Tantofoi o furor na refrega, que os Portuguezes nao reparárao no seu Capitao. que cahio morto atraveffado com hum ma flecha pela garganta. Ao mesmer tempo huma das nossas ballas demubose o Chése dos inimigos, e soi entrada a capitania com morte de todos. Ence

fraquecêrad os Capitaes das mais sustas com este golpe; e voltando á carga os tres catures medrolos, consummárad a victoria, em que morrerad trinta dos nossos, dos contrarios 400, e tomamos sete sustas, que sevamos a Goa em triunso.

Foi, acompanhado este júbilo da vi-Aoria na India, do prazer do Reino de Portugul a pela entrada nelle da sua Rainhao Do Catharina, druma das Princezas mais admiraveis que teve o mundo. Blia velo conduzida com pompa magnifica á Fronteira de Badajoz, e Elvas pelo Bispo de Siguença, e pelo Duque de Bejar; recebida com apparato, em nada inferior polos Infantes D. Luis, e D. Fernando, que a conduzirad a Villa do Crato, aonde El-Rei a esperava. Este matrimonio foi dos mais felices, nao fo pela copiofa geração, que fica dita, ainda que mallograda, mas pelas qualidades pessones da Rainha, como por muitos annos experimentárao os Povos na brandura da fua condição, nos effeitos da fua clemencia deridade deneficencia de ou-----

Era vulg. tras muitas virtudes, de que a dotou com liberalidade o Ceo, e ella soube exercitar na terra.

> Aprestava-se o Viso-Rei da India em Cochim para a guerra de Calecut. que se esperava, quando á barra daquella Cidade chegava de Chaul o Governador D. Duarte de Menezes, que vinha embarcar-se para o Reino. O Viso-Rei com o rigor summo, em que sempre permaneceo constante, o man-dou notificar por Lopo. Vaz de Sam-payo, que não viesse a terra; mas logo entrasse prezossobre homenagem na náo Castello, donde nao sahiria sem ordem d'El-Reillem chegandon a: Life boa. Sobprendeo-se ; mas obedeceo D. Duarte, menos na acceitação da não 4 e se foi embarcar na que chamavao S. Jorge. Tres vezes forad reiteradas as ordens do Vifo-Rei para que elle observasse a primeira, e que se ainda teimasse, toda a gente sahisse da não. e duas que ella tinha pelo costado; a mettessem a golpes de canhao com D. Duarte no sundo. D. Luis de Menezes até entab bem visto do Visa-Rei .

Rei , quizaremediar estes desconcertos; Era vulu. mas da prática refultou esquentarense os animos, ser DiaLuis mandado embarcar fem companhias de elle dando oi devido enfor à sua sprudencia, reduzios feu sirmos en dente da náo Si Jorge Litrizendosa combgo para a mue eltres offer a de finada. Ib boriestidos simbos y buyá anudandardorscimpo Alou d substerves notes dan dan bridging of most is dealify solden address for a continue region de aridab pasal and lilb-Bogi renaheri ane fperapras, premes fell timbeso melle. Ainda eftara barno portales onáos do Reino que sambemu feribrato para voltarem nellas seusifibos Di Estevad; e D. Pauloi , quando elle punoipion a sentir a doençai, cope fui la altima para a mor-. te nas Regiões da Afia, que lhe levá-726. estannos mais robultos da vida. No dia 24 de Dezembro morreo em Cachim, pioscomos Catholico, intrépido domo Herós, o grande D. Vafco da Gama, a quem deve Portugal no descobrimento da India a posse de ham Imperio., antao respeitavel, e grande, hoje abatido, e desmembra-. TOM. XII.

Era vulg. do, por consequencia da nossa sujeiças de 60 annos a dominio estranho.

Immediatamente se abrirao com as formalidades, que ficário em costumes, as primeiras vias da successas do governo da India, que o Vito-Rei levára do Reino, concebidas nos proprios termos, e com a ordem, que hoje se pratica. Erao tres as vias, e aberta a primeira, le achou-nomeadociGovernador D. Henrique de Menezes, que o era de Geas Antonio de Lemos foi o Fidalgo destinado para dhedevar o avilo; mas hum André Gil leu officiolo le aproveitou da noite para marchar em huma barca ligeira, que chegou a Goa antes de Antonio de Lemos. Como estavao quali expeditos negocios, que nao podiao esperan pela vinda do Governador a Cochimia Lopo Vaz de Sampayo, e Affonso Me--xia ordenárao a Diogo de Minanda, que fosse levar tres navios de carga a Melinde, donde havia trazer materiaes necessarios para a Armada; a Lopo de Azevedo, que marchasse com quatro navios de provimentos para Ormaz;

a Antonio de Miranda, que com tres Era vulg. galedes, e oito velas menores partisse para Maçua a buscar D. Rodrigo de Lima, e cobrasse de caminho a coroa de ouro, que Heitor da Silveira pozéra de tributo ao Rei de Adem.

Esta viagem de Antonio de Miranda a respeito da conducças do Embaixador, teve o successo das passadas. No caminho tomou elle huma não de Cambaya; mas sabendo que os mercadores erao de Adem, a tratou de paz, e a quiz levar na fua componhia. Estando ella amainada á falla com a capitania, hum negro a nado a abordou, e deo parte a Antonio de Miranda, como o Rei de Adem, logo que Heitor da Silveira lahira do seu porto, mettera a cermento os vinte Portuguezes do brigantim, que elle lhe deixara, para se tornarem Mouros: que hum destes fora fen fenhor, e elle vira o fim de todos: que quatorze, animados pela confe tancia do fen Capitat Fernat Carvalho, soffrêras o tormento exquisito de cada dia lhes ser assada huma parte do . corpo, até que derab a vida pela con-I ii

Era vulg. fissaő de sua Fé, acompanhando-os nesta felicidade o mesmo Capitao: que cinco enfraquecêrao, e se fizerao Mouros, que ferviso no brigantim acompanhados de outros para lhes nao fugirem. Com esta noticia confirmada pelos Mouros da não, que guardou com cautéla, Antonio de Miranda chegou a Adem, e mandou seguro á Cidade por hum delles ás familias dos mercadores prezos para virem tratar do seu resgate.

Como os mercadores eraó muitos, forad muitos os parentes, que chegárao a bordo, e que entregarao 30000 xerafins pelo seu resgate. Entab Antonio de Miranda com mais captivos, e mais dinheiro, baldeadas as fazendas da não na Armada, mettidos nella prezos todos os Mouros, rodeada dos bateis, para que nenhum escapasse, mandou dar fogo á nao, aonde forao queimados vivos. Depois enviou dous dos Mouros, que viérab de terra dizer ao Rei: Que como elle o enfinára a faltar á palavra, seguira as suas doutrinas em fazer aos seus vasfallos o mesmo, que elle fizéra aos Portuguezes. He Era vulg. verdade que o barbaro Rei pouco depois teve occasias de vingar esta injuria; porque vindo de Ceilao ao seu porto, fiada na paz, huma nao de Garcia de Sá com fazendas de muito valor, e doze Portuguezes; a fazenda foi roubada, elles martyres gloriosos, que com o preço do sangue derramado pelo Redemptor, que confessara firmes, fizérao em Adem hum cambio de preço infinito. Antonio de Miranda chegou á Ilha de Camarab, e sabendo que em Juda havia huma groffa Armada de Rumes, nat se atreveo a entrar no Estreito; voltou para a India, veio por Adem, e achando no porto duas náos de Cambaia, tomou-lhes a fazenda, poz-lhes fogo, cortou as mãos aos Mouros, e os mandou a terra de presente ao Rei tyranno.

O Governador D. Henrique nad podendo sinda deixar Goa, ordenou a Lopo Vaz de Sampayo, e a Affunso Mexia, que expedifiem as náos do Reino; e pelo que pertencia a D. Duarte, e a seu irmas D. Luís, se obser-

1'34

Era vulg. vasse quanto o Viso-Rei tinha disposto, menos o que respeitava ás nãos da viagem, que elles poderias eleger ao seu arbitrio. Ambos estes Fidalgos forad infelices. D. Luís já quah nas cóftas de Portugal, vindo a não com huma agua aberta, o aflaltou hum coffario Francez, que o roubou, e deo fogo à nao, aonde todos se queimara6 vivos para se nao saber o seu insulto, que muito tempo esteve occulto. D. Duarte contra os proteftos dos Pilotos. quiz ir desembarcar a Cesimbra com a fua fazenda, e despedida a não, que vinha riquissima, para entrar em Lisboa, hum temporal furioso deo com ella à costa, aonde tudo se perdeo. El-Rei informado della delgraca, e do delembarque de D. Duarre, o mandou vir á fua presença, decahe a mad a beijar, e della foi levado a prisões diffetentes, que povoou alguns annos: fins das glórias do mundo, que ordinariamente fe tragati como as docuras do mel na ponta da lança de Jonathas.



### LIVRO XLIV.

# Da Historia Moderna de Portugal.

### CAPITULO I.

Successos da India no tempo do Governador D. Henrique de Menezes.

OM Henrique de Menezes era hum Era vulg. Fidalgo de qualidades tao excellentes, que elle deixaria na India completas as vastas idéas, que tinha concebido o Viso-Rei Conde da Vidigueira, se a morte, que rompe as medidas humanas, nao as atalhara. Como a primeira daquellas idéas, tinha por objecto, nao so a guerra de Calecut; mas a de toda a cósta do Malabar para abater a devacidad audaciosa dos piratas, que com grossas forças estragavas, o nosso commercio; logo que elle tomou posse do governo, cuidou em aprestar a Armada para a execução prom-

Era vulg. prompta deste designio. Nelle se occupava o Governador, quando chegou a Goa com seis embarcações o Mouro Cide Ale, bem conhecido dos Portuguezes, e mandado de Dio por Meliqueaz com cartas, e presentes para o Viso-Rei D. Vasco da Gama. O fim desta deputação era desculpar-se aquelle Chéfe dos insultos comettidos contra os Portuguezes em tempo do Governador Diogo Lopes de Siqueira: damnos, que elle promettia satisfazer, como preliminares para a renovaça da paz, que mandava propôr.

O Governador recebeo as cartas; e diste ao Emissario: Que como Meliqueaz estava de tao bom animo, elle lhe daria resposta conforme ás suas intenções; que o presente, como nao vinha para elle, o tornasse a levar; muito menos o acceitaria, fendo parte delle composto de armas, que os Portuguezes nao costumavao receber das maos dos Mouros, senao quando lhas arrancavao dellas nos combates. Cide Ale, ainda que desgostado desta resposta, acompanhou até Baticala

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 137

so Governador, que sahio de Goa Era vulg. com a consideravel Armada de treze náos, varias galéz, muitas fustas, e catures guarnecidos de gente desejosa da guerra, ambiciosa da honra. Aqui soube elle que os paráos dos rios do Malabar depois da morte do Viso-Rei tinhao sahido para as suas respectivas viagens; que o grande número dos outros, que os guardavad, haviad fido tao confiados, que viérao dar de si huma vista arrogante á nossa Fortaleza de Cochim; e que Meliqueaz, pedindo pazes, tinha promptos alguns navios carregados de madeira, que determinava mandar a Juda para a fabrica da Armada, que os Rumes construiao pata virem expulsar os Portuguezes da India.

A ambos os projectos dos nossos contrarios ocorreo a actividade do Governador. Elle destacou para irem tomar os navios de madeira aos Capitáes Joaó Pereira de La-Cerda, Manoel de Moura, e Manoel de Macedo; mas elles se conduziras na viagem com tanta lentidas, que quando chegáras a Dio.

Era vulg. Dio, já os navios tinhao partido para o Estreito. Porque os paráos do Malabar lhe nao escapassem, mandou diante os catures ao longo da cósta para os espiarem; elle com as embarcações ligeiras foi navegando cofido com a terra, e ordenou às náos fossem sempre na volta do mar. Estas foras as primeiras, que avistaras a Frota inimiga de mais de 40 paráos bem armados . e. guarnecidos, que vinhao no bordo da terra, e tambem se coserao com ella vendo a Armada do mar, nat descobrindo a do Governador, que estava occulta junto ao Ilheo de Baticala. As nossas fustas, e galeotas ao fignal, que se lhes fez das náos, advertirao na vifinhança dos inimigos; dobrárad o liheo, e a toda a voga vierao ganharlhes o barlavento por terra. Ellas o conseguirao felizmente, ficando os inimigos por ambos os bórdos de mar, e terra mettidos entre os nossos fogos, de que foran bem fervidos.

O seu Chése, que era irmas de Mamale, Regedor de Cananor, aninado com as vantagens, que tinha ga-

nha-

nhado sobre nos, nao perdeo o animo, Era vulg. antes se avançou intrépido a forçar as nosses embarcações ligeiras. Ellas sustentarao a peleija com tal vigor, que forao levando os paráos até ao liheo, aonde rendêraő doze desamparados da gente, que se salvou anado. Este bom principio augmentou de forte a nossa corage, que dobrando o fogo, e o vigor, as nossas fustas á vista do seu Chéfe ganharab a gloriosa victoria, em que os inimigos perdêrao trinta e oico paráos, desoito rendidos, e vinte despedaçados nas rochas. O seu General com o favor da noite quiz fugir para Cananor; mas chegando ao monte de Dely, e vendo huma fusta nossa, que fora fazer agoada, nao lhe descobrindo a pouca gente, que dormia, a entrou fem rebftencia. Ao ruido despertarad os Portuguezes defendendo-fe; aos primeiros impullos arrojárao o General por huma escotilha ao fundo do porad; lancárad os Mouros fóra, abordaras, e rendêras ao seu paráo, que trouxerad a Cananor, aonde achárad no porad da fusta escondido ao irmad

Era vulg. de Mamale, que dava pelo seu resgate 200000 pardaos ao Governador da Fortaleza D. Simao de Menezes, e elle generoso nao quiz acceitar sem ordem do Governador da India.

> Ainda que o Rei de Baticala era nosso amigo, esta victoria o sobmetteo tanto, que a nada teve resistencia de quanto o Governador pretendeo delle. Bem provida a Armada de mantimentos em pena de consentir, que os inimigos os levassem a Calecut; elle veio a Cananor, aonde mandou cortar as mãos, e enforcar nas ameias da Fortaleza ao General captivo; desprefando magnanimo as grandes promefsas, que Mamale, e o Rei de Cananor lhe mandárao fazer pelo few refgate, e acompanhando a execução da resposta, de que era Governador da India com os olhos abertos parava juliça, com o coração fechado aos interefles. Depois proveo a Fortaleza em Heitor da Silveira; nonveou a D. Simab de Menezes para Capitab-Mor do mar da India em lugar de D. Estevas da Gama, que voltara para o Reino, e elle o fez com

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 141

com a Armada para Cochim, resoluto Eta vule. a continuar a guerra pela cósta do Malabar.

Nao tardou muito a proposta, que Heitor da Silveira lhe mandou fazer da necessidade, que havia de se queimar a povoação de Marabia, que sendo do Rei de Cananor, este sentia consideralla o refugio dos piratas de Calecut. Condescendeo o Governador com a proposta, e lhe mandou huma galeota com dez fustas para o ajudarem na empreza. Heitor da Silveira foi a ella em pessoa como varas magnanimo, que nao queria deixar passar na India occahad de affignalar o seu valor. A vista de Marabia entendeo elle que bastava fiar a expediçad á corage de seu parente Joad Fernandes da Silveira na tésta de 140 homens: mas attento ao combate, e ao grande número de inimigos, que de muitas partes vinhad a darlhe calor, julgando-o entab digno da sua presença, saltou em terra com o resto da gente, e á maneira de turbilhao rápido, que no ar enrola o pó, elle foi dobrando os esquadrões contrarios 4

Era vulg. rios, parte desfeitos, muitos fugindo, todos derrotados. Seguio-se o incendio da povoação, de todas as embarcações; e a prizao das mulheres, e mininos, que entregou ao Rei de Cananor por serem seus vasfallos.

Se este estrago tocon com sensibilidade ao Camorim para delejar a paz. as instancias dos Mouros forao tantas. e tao persuasivas, que lhe irritárao o animo para nao pretender menos delpique, que a conquista da nossa: Fortaleza de Calecut. D. Joao de Lima, que a governava, foi logo avisado, como da Serra , aonde, o Rei tinha entas a sua Corte, baixavas 1500000 Navres ás ordens de tres Chéfes, que se haviao unir ao Catual, que estava reforgado com 40000 Mouros. D. Josó le dispoz para receber estes hospedes, nad dentro, dos muros; mas alémadas obras exterioses ... só com a companhia de 40 homens, em que entravad D. Miguel de Caftro, Leonel . e Fernando de Isima com outros bravos aventureiros coltumados a desprezar perigos. Elles se avançaras aos Mouros, que ou atomitos da audacia, ou temerosos de que gravulg. sosse vá-guarda de maior número de trópas, parárao circunspectos. De tal sorte os carregou D. Joao, que elles tiverao de defender-se, quando D. Vasco de Lima, Artur de Mello, Joao Rodrigues Pereira, Antonio de Sá, Mem de Lima, e Ruy Dias da Silveira com outros 40 homens os atacavao por hum dos stancos.

Borad a refrega pareceo batalha; mas succedendo attravessar Mem de Lima comi huma lança a hum dos tres Generaes inimigos, que logo cahio morto , os Mouros corrêrad de tropel a vingallo 4 cos Portuguezes opprimidos da muhidao, sem a menor perda, e em boa ordem. se retirárao para a Fortalèza, aonde apparecerao coroando os muros. Como os Barbaros vinhad apiahados de furiolos, elles le metteras fem accordo debaixo do nosfo fogo, que entron a varejallos com a artilharia carregada a carturo, com toda a fuzilaria fem perder balla; ficando mais de mil despedaçados. Tanto se apertáred os espiritos de Camorim com este

#### HISTORIA GERAL 144

Era vulgi segundo revéz da fortuna, que immediatamente mandou hum Embaixadora Cochim para pedir a paz ao Governador. Este lhe respondeo: Que seu amo fora quem declarára a guerra sem razao na fórma do seu costume, e por isso nao devia sentir a pena da injustiça: que elle mandaria ao Commandante da Fortaleza as instrucções necessarias para o ajuste, se o Camorim quizesse estar por ellas. Ouvido D. Joao de Lima, que estava menos soberbo com a sua victoria, que bem instruido nos inconvenientes de se fazer entad a paz, respondeo ao Camorim que á vista de huma rotura de guerra tao injusta, os Portuguezes nao metteriao as espadas na bainha sem as condições seguintes.

Que no seu Reino nad se haviad fabricar paráos, e elle entregaria quantos estivessem nos seus portos: Que logo poria nas nossas maos a Patecamar, rebelde de Cochim, que se resugiara nos seus Estados para nos fazer a guer-ra, e com elle todos os Portuguezes, que tinha prisioneiros, com os seus el-

# DEPORTUGAL, LIV. XLIV. 147

άŧ

2111 011 511

Freire, a Gomes Martins de Lémos, a Era vulg. D. Jorge Telo, a Jeronymo de Soula, a Jorge Cabral, a D. Jorge de Menezes, a Antonio da Silveira, a Francisco de Vasconcellos, e a outros Fidalgos de conhecido valor. Todos o mostrárad no defembarque, atropellando o fogo dos inimigos; no avance da trincheira pelos lugares destinados, aonde cada hum delles queria ser o primeiro nos perigos, assim como eras émulos da glória. D. Simao já andava a braços com os Mouros pela sua parte, quando Governador stacava outro corpo, que o esperava fora da trincheira; mas had the podendo soffrer os golpes se poz em fugida, deixando-nos a victoria subricada com o sangue illustre de Peno Mascarenhas, de Gomes Martins CLémos, e de Ruy Dias Pereira, que brarab feridos.

Como o Governador estava descoberto ao fogo de trincheira, amparado a savor de huns penedos, que tinha
ao lado, pode cobrir-se, e avançalla,
em quanto D. Simao combatia no camso po. Elle acometteo com tanto imperK ii

Ers vulg. to, que a forçou degollando muitos Barbaros. Os que escaparao se forao incorporar com os seus camaradas, que ainda disputavad a D. Simao a victoria. Tanto era o seu número, que a cada passo lhe punhao tropeços; mas seguindo-os o Governador, e passando a estrago a que era peleija, elles se forao retirando até ganharem as boccas das ruas da Cidade, aonde se fizerao fortes. Entao se mandarao formar em pelotoes os espingardeiros de ambos os corpos, que pelas mesmas ruas os forad perseguindo com grande mortandade, e os mettêrao em hum denso palmar, aonde o Governador mandou tocar a retirada. Depois de saqueada a infeliz Panane, que nos forneceo hum riquissimo despojo, foi queimada até os fundamentos; abrazados os navios, que estava6 no porto; deitados a terra os seus frondosos palmares; Panane hum espectaculo da miseria, sem mais perda nossa, que a de oito homens mortos.

O Governador D. Henrique vendose tao favorecido da fortuna, nao quiz perder occasias de se fazer glorioso, reputadas as armas, ao seu Rei respeita- Era vulg. do. Elle se sez lego na volta de Calecut para se empenhar em acções novas, que se resolveo a conferir com D. João de Lima, mandando-o vir da Fortaleza ao mar. Na conferencia forao mutuos os arbitrios. D. Joan propoz ao Governador, quanto lhe seria vantajoso render o porto de Coulete, aonde esteve a força principal de Calecut, quando D. Vasco da Gama chegou a elle na primeira viagem da India, e aonde entao estavao 50 paráos, que vieras de Cambaya com cargas importantes. O Governador insinuou a D. Joao o grande crédito, que elle adquiriria, se por alguma indústria, e por acçab, que parecesse sua, como se elle nao lha infinuára, fizesse pôr o fogo á Cidade vilinha da Fortaleza, que nos arrabaldes tinha muitas casas de madeira, e feno, aonde sería facil atear-se o incendio. Ouvidos os arbitrios, D. Joad prometteo executar hum, o Governador partio á execuçao do outro, ambos com feliz successo.

Reparou D. Joao no desembaraço

En vulg.; de hum Malabar de Calecut, bom christao, que vivia na nossa Fortaleza, e fe chamava Duarte Fernandes. Elle lhe descobrio o projecto de queimar a Cidade por alguma das suas invectivas. dando-lhe logo 200 pardaos para foccorrer as necessidades da sua familia. e esperanças de maior ganancia. Huma noite bem disfarçado em Jogue, ou Santad do paiz, com hama pouce de polvora, e pontas de murrao escondidas, sahio da Fortaleza o astuto Duarte, e como solitario vindo do hermo, andou alguns dias pela Cidade roubando esmolas, attrahindo venerações, inculcando penitencias, dormindo aonde lhe anoitecia. Em huma das noires escura, e ventosa, envolveo em trapos varias porções de polvora; quando todos dormiao lhes accendeo os murroes; foi-as fançando pelos tectos das casas, e veio marchando para a Fortaleza. Pegou o fogo no feno; com o vento laborou o incendio, communicou-le á Cidade, morrêrad abrazadas muitas peffoas, a Fortaleza augmentou o horros com hum chuveiro de ballas, e o fin-

gi-

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 151

gido Jogue entrou nella levado em Eravulg. braços pelo Capitao, que dalli em diante lhe deo a sua propria meza, conseguio de D. Henrique huma pensao annual de cem pardaos, e lhe ordenou que se chamasse Duarte Fernandes de Lima em merecido premio de reduzir Calecut a cinzas,

#### CAPITULO II.

Da expedição do Governador D. Henrique sobre Coulete, e outros succesos do seu tempo.

Quando D. Joao de Lima fazia arder Calecut, D. Henrique de Menezes abrazava Coulete. Na entrada do seu porto, aonde se receava a sua vinda, notou elle grande número de paráos, e embarcações, promptos a desender-se, amarrados huns aos outros, com os mastos abatidos, as poppas ao mar, as prôas em terra; eminente a elles huma alta ribanceira bema entrincheirada com grossas traves, cortaduras, fachinas, e numerosa artilha-

Esa vulg. Iharia; a gente em quantidade, bem armada, e expedita para o combate. Este theatro horrivel no mar, e na terra, capaz de atemorisar os espiritos intrépidos, servio de desafiar a corage dos Portuguezes. Na terra, e no mar dispoz o Governador, que fossem os inimigos atacallos ao mesmo tempo: elle com 600 homens tomou á sua conta investir os paráos encadeados: a D. Simao de Menezes, e a Pedro Mascarenhas com 300 homens cada hum encarregou a avançada da ribanceira pelos seus flancos. Ao romper da manha se fez o desembarque, D. Simao no lado direito, Pedro Mascarenhas no esquerdo, o Governador no centro; e como na fórma desta divisado o ataque forao tres choques, eu vou assim a referillos.

> Com constancia inalteravel soffreo o Esquadrao do Governador o fogo dos paráos, e passada a primeira rociada, em que perdeo alguns homens, quatro intrépidos os abordárao, e á força de golpes espantosos abrirad lugar para entrarem vinte camaradas. Es-

tes sustentárao largo tempo todo o pe- Era vulg. zo do mais desigual combate, até serem soccorridos por mais duzentos, animados por Gomes Freire, Nuno Fernandes Freire, Antonio de Azevedo, e o bravo João Pousado, que entrára primeiro, e déra principio á acçao. Tantos forao os exemplos destes poucos homens, que communicandose os espiritos do valor, obravad proc-22s incriveis com tanto terror dos Barbaros, que de tropel se lançava6 ao mar. O Governador vendo a vantagem da sua trópa, sez vogar para terra, e descarregar a artilharia sobre os muitos Mouros, que desciao das trincheiras a (occorrer os paráos, fazendo nelles consideravel estrago. Como desta parte a victoria estava conseguida, o Governador ficou desembaraçado para occorrer, aonde a necessidade o pediffe

D. Simao de Menezes encontrou muita difficuldade no desembarque, assim pela opposição dos Mouros, que descerao áquella parte, como pelos golpes do mar, que batia com gran-

ae

Èra volg.

de força. Mas arrojando-se a ambes os perigos impavidos Gomes Martins de Lemos seguido de Ayres da Silva, de Fernas Gomes de Lemos, de Jeronymo de Sousa, estes quatro homens refolutos forad desviando os Mouros, fazendo lugar aos companheiros, e dando tempo a D. Simao para em terra se formar em hatalha. O Governador via do seu posto esta arriscada manobra; mandou remar para aquella parte, pojou em terra, e carregando os Mouros, elle, e D. Simao os mettêrao ás cutiladas nas trincheiras. Aqui fizérad elles huma gentil defensa; mas chegando os nossos marinheiros, que lhes arrojárao quantidade de lanças de fogo, e panellas de polvora, que abrazavad os Barbaros, elles entrárad em defordem.

Pedro Mascarenhas no lado esquerdo encontrou maior perigo para o desembarque na opposição, e no mar. Os soldados sahiao a terra aos mergulhos; alguns se assografo; os inimigos nos matárao onze, serirao alguns; mas Jorge Cabral atropellando valente tan-

tas difficuldades, fez caminho a cin- Era vulg. coenta camaradas, que sustentárao todo o pezo do choque, em quanto desembarcou o resto da gente, Enta6 Pedro Mascarenhas com os seus valerofos Capitaes, reparando nos paráosiá rendidos, no Governador, em D. Simao, que montavad a trincheira; elle carregou os Barbaros com tanta fúria, que os levou pela ribanceira a cima, até os metter na trincheira daquelle lado. Neste avance das trincheiras já os nossos Esquadrões mutuamente se foccorriato, e davato as mãos, todos em competencia de qual as havia montar primeiro. Conseguio esta felicidade Artur Ferreira, logo Antonio de Lemos, e outros bravos homens, que desfizérad parte das fachinas, por onde os nossos foras entrando, e levando os Mouros igualmente cortados do temor, e do ferro.

Declarada a victoria, os nossos seguiras os sugitivos, que degollavas sem piedade, mas tas desmandados, e suriosos, que nas ouviras o toque da retirada. O Governador na mesma trin-

Era vulg. cheira armou Cavalleiros muitos Officiaes, que se distinguirad na acçab: achárao-se nella cem canhoes de ferro: conduziraő-le para a Armada 38 paráos novos: outros muitos, e grande número de embarcações forao pasto do fogo: em fim, com glória estimavel rendemos Coulete, que nos custou o preço de trinta mórtos, e mais de 200 feridos, que fora mandados curar a Cananor. D. Henrique triunfante se fez i véla para Cochim, deixando naquelles mares a D. Simao com algumas galés, e 30 fustas para continuar a guerra de Calecut.

Cumprio este Fidalgo os seus deveres com o costumado valor. Sabendo que no rio de Barcelor estavao vinte paráos, dos que vieras de Cambaia, refugiados com medo da Armada, entrou no porto, e lhes poz o fogo: 4 melmo fez á povoação, e aos navios, que estavao nella. Daqui marchou para Baticala, e tomou no caminho muitas prezas carregadas de mantimentos, com que forneceo a sua Frota. Pelos mais rios daquella costa andou o suror der:

derramado, nao havendo lugar fegu. Era vulgi 10 para as embarcações perseguidas dos contrarios. Mas no de Marabia a temeridade de Domingos Fernandes o Rume, que mandava hum brigantim, e pelo rio a cima foi só perseguindo muitos paráos, D. Simao mandando-o soccorrer em hum esquise por Gomes Martins de Lémos: nos foi causa este homem de huma perda bem sensivel. Varou em hum baixo o esquife, quando a maré descia, e servido de muito fogo por ambas as margens do rio, forao mortos os oito Portuguezes, todos os remeiros, entrando no seu número tres Fidalgos tao cheios de valor, e carregados de serviços, como erao Gomes Martins de Lémos, D. Fernando de Lima, e Artur de Castro. Quando voltou o temerario Rume achou nús, e espoliados os illustres cadaveres, que D. Simao com lágrimas commuas levou a sepultar em Cananor, sonde a pompa funebre correspondeo á grandeza da alma de Heitor da Silveira, que a mandou fazer.

Vantajoso corria na India este anno,

Pra vulg. no, que em Portugal entrára feliz pela celebração do calamento do Rei com a Rainha D. Catharina, que no fim do passado chegára à nossa fronteira, e pelo ajuste do da Infante D. Isabel, que occupou o maior throno do Mundo, como Esposa do Imperador Carlos V. Admittidas as práticas para este consorcio augusto, vierao a Portugal com o caracter de Embaixadores o melmo Carlos Popeto de La-Chaulx, em que já fallamos, e D. Joao de Zuniga da Ordem de Sant-Iago, que tiverao as fuas conferencias com D. Antonio de Noronha, Escrivao da Puridade, e com Pedro Correa, Senhor de Bellas, nomeados por El-Rei. Assentárab estes quatro Ministros, que o Imperador pagaria a dispensa, El-Rei o transporte da Imper ratriz a Castella, para nestas condições se igualar El-Rei no ajuste de sua irmă com o Imperador, que assim o fizera no da sua. No dote porém houve desigualdade; porque o Imperador reces beo hum milhao, e El-Rei 200000 dóbras. O Cesar arbitron de arthas á futura Esposa a terça parte do dote, e 450000

450000 ducados por anno. Como na Eravulg. impetra para a dispensa nao se especificárao todos os parentescos, soi necessario pedir supplemento a Roma, e nao passou a Imperatriz para Castella, senao em Janeiro do anno seguinte, como diremos.

O assumpto das conversações da India por este tempo era sobre o grande sitio, que se esperava pozesse o Camorim á nossa Fortaleza de Calecut na entrada do Inverno. Quando D. Simao de Menezes chegou a ella na volta de Marabia, andava esta voz tab válida, que elle teve de soccorrer a D. Joao de Lima, Governador da Fortaleza, com a maior parte dos viveres, muniches, alguma artilharia, e 120 homens dos que levava na Armada. Com a publicidade das mesmas vozes em Cochim, o Governador mandou prover a Fortaleza de polvora, e balla; e para companheiros dos trabalhos, que D. Joad esperava, vierad seu irmad D. Christovad de Lima, seu primo Leonel de Lima, outros doze Fidalgos seus parentes, e amigos, que na Aula de hum Professor tas

Eravulg, jubilado na milicia da India, vinhao a fazer ostentações públicas do seu valor. Mas em quanto nao nos desperta o estrondo das armas de Calecut, ouçamos o de Malaca, e das Molucas.

Com a partida de D. Garcia Henri. ques para estas Ilhas a render o Capitab Antonio de Brito, entendeo o nosfo implacavel inimigo o Rei de Bintao, que o poder de Manoel de Sousa, Capitao-Mor do mar de Malaca, e aiuda o de Jorge de Albuquerque na Fortaleza, ficariao tao enfraquecidos, que as fuas armas poderiao confeguir alguma vantagem. Com este designio appareceo de repente em Malaça o arrojado Laque Xemena com 30 fustas cheias de bravos Bintamezes, que pojou em terra, quando a gente no Templo assistia a Missa. Elle entrou a povoação dos Quelins matando, e ferindo sem resistencia. Ao estrondo do rebate sahirao da Igreja Jorge de Albuquerque, e Manoel de Sousa, que mandárao hum reforço de 80 homens acudir aos Quelins, que animados com o soccorro fizeraő volta face, e obrigáraő o Laque

### DEPORTUGAL, LIV. XLIV. 161

a embarcar-se. O mesmo executou Marera vulg. noel de Sousa com 70 soldados em tres sustas, e soi seguindo com temeridade ao mar alto o General astuto, que se singia sugindo. Manoel de Mattos, e Manoel Falcaó, Ossiciaes práticos na guerra, gritárao a Manoel de Sousa advertisse que a retirada do Laque era indústria; que não se engolfasse tanto, porque havia virar sobre elle, e que

todos se perderiad.

Despresou Mandel de Sousa o conselho saudavel: seguio os impulsos da temeridade, e a pagou com a perda da vida, acompanhando-o na desgraça 50 camaradas. Nenhum delles escaparia da mórte rodeados de 30 embarcações inimigas, se huma balla perdida nao derrubasse o masto da fusta do Laque, que dando-lhe na cabeça, o deixou como morto. Acudirao todos os Mouros ao perigo do seu Chéfe, e nesta revolta foi tal a corage do Capitao Manoel Falcao, unico Official, que ficara vivo, e dos vinte Portuguezes, que escapárad de mórtos, que deo cabo ás duas fustas, e pela popa da sua as trous-TOM. XII. L

Era vulg.

se de reboque a Malaca carregadas de cadaveres. Laque Xemena, restituidos os sentidos, veio no dia seguinte com a Fróta embandeirada, dando salvas, e tocando trombetas, celebrar-lhe exequias plausiveis á vista da opprimida Malaca.

Nas Molucas nao ceffava Antonio de Brito de fazer a guerra ao Rei de Tidore com successos varios. O mesmo fazia Martim Affonso de Mello Zuzarte em Banda, quando o seu destino era vir a Malaca, como Antonio de Brito lhe ordenára. Este Chése, quando se sentio enfermo, pedio successor a D. Duarte de Menezes, que estava naquella Cidade. Elle nomeou a D. Sancho Henriques; mas sendo este morto no porto de Pao, como fica dito: Jorge de Albuquerque mandou agora ás Molucas com o mesmo emprego a D. Gareia Henriques, que se encontrou com o Zuzarte em Banda. Elle lhe pedio o soccerrefie para se vingar dos moradores da terra, que o haviab tratado mal, deixando hum exemplo em Lotir, Capital daquellas lihas, para saberem os liheos.

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 163

ilheos, que os Portuguezes eraó inca-Era vulga pazes de soffrer attrevimentos. Ambos os Cabos saltárao em Lotir com cem homens; mas como elles na guerra buscavao a vingança, nao os ajudou o movel da Fortuna, e tiverao de se embarcar diminuidos. O Zuzarte continuou a viagem de Malaca para vender o seu cravo, e D. Garcia a das Molucas para as governar.

Este Fidalgo chegou a tempo, que Antonio de Brito sao, e robusto, mandava atacar huma povoação do Rei de Tidore, e nao o achou disposto para lhe fazer entrega da Fortaleza com a promptidad, que elle queria. D. Garcia determinava embarcar-se, e retroceder; mas o Brito, que esa prudente, o entreteve, e lhe rogou quizesse ficar com elle no seu mesmo aposento como bom amigo, até que se acabas-se hum Junco, que mandara fazer para a sua viagem, e que entad lhe entregaria a Fortaleza. Acceitou D. Garcia esta offerta, que evitou as desordens, em que se podiao interessar dous partidos. E porque para o futuro temos L ii

## 164 HISTORIA GERAL

Era vulg.

de vêr huma contestação pezada entre Pedro Mascarenhas, e Lopo Vaz de Sampayo sobre o governo da India; contestação, em que fez a primeira figura o Védor da Fazenda Affonso Mexia; devemos saber, que estando agora a partir o primeiro daquelles Fidalgos para o governo de Malaca, em que viera provido do Reino, sobre despeiar, ou nao despejar hum paiol de popa da não, que Pedro Mascarenhas queria para recolhet os mantimentos, e o Védor para levar fazenda d'El-Rei; elles disputárao a questao, ambos tao azedos, que perturbados os humores, revolvêra6 a harmonia dos negocios de Estado. Mas chega o Inverno, e os de Calecut desassas a nossa attenças.

#### CAPITULO III.

O Ç:morim de Calecut põe sitio á nossa Fortaleza, que D. Joao de Lima defende com corage generosa.

SE D. Joad de Lima nad fora tad Eravulg. grande pelos memoraveis feitos, que em tantos annos obrou na India, especialmente na tomada de Goa, como nos temos visto nesta Historia, que tantas vezes se ennobrece com a repetiçao do seu illustre nome : bastavao os que elle executou na defensa da Foitaleza de Calecut, que eu passo a referir, para ser digno entre nos de immortal memoria. A soberba dos Camorins de Calecut, que do tempo da entrada dos Portuguezes na India sempre foi rival arrogante da sua felicidade, agora estimulada, menos das perdas, que da quebra da reputação das armas, determinou tomar de tudo vingança, e desaflogar a cólera nas paredes fracas de huma Fortaleza, que o seu espirito abatido pelas nossas victorias nos havia

Era vulg. antes offerecido nas suas terras. Corria o mez de sunho do anno que tratamos, quando as suas trópas em grande número vierao postar-se em torno da Fortaleza, resolutas, ou a sepultar-se nos seus fossos ou a arrancar nella o padrao injurioso á independencia dos Monarcas de Calecut.

> D. Joa6 de Lima observando na entrada do Inverno, que o impossibilitava a ser soccorrido, a longa duraça6 da tempestade, que o ameaçava; elle se preparou para se conduzir de modo, que todo o suror se dessizesse no rochedo da sua constancia; que tendo elle de ser dalli em diante o objecto de tantos Expectadores amigos, e contrarios, a estes servisse de escandalo, aos outros de exemplo. Occupado de ideas sublimes, que nasciad do espirito magnanimo, rodeado de circunspecções, que trazia6 a origem da sciencia militar adquirida em tantos annos de serviço; elle difpoz o animo para a tolerancia do trabalho; elle regulou os expedientes pa-ra nao desfalecer a defensa. A sua primeira acças foi arrecadar com vigilancia

## DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 167

eia os mantimentos, e munições para Eravuig. le gastarem sem desperdicio: reparar as obras interiores, e exteniores da praça, que necessitavad fortalecidas! por em bom estado a artilharia com o número de gente habil para ser bem servida: nomear os Officiaes, e soldados, que haviad desender cada hum dos baluartes; reservando duas patrulhas, huma para o acompanhar, quando acudisse aos lugares, em que houvesse maior aperto; outra para D. Vasco de Lima sazer sahidas ao campo, e o inquietar com rebates repetidos.

Este Fidalgo na tésta de trinta homens, que elle medio pela estatura do seu valor, sahindo todos os dias a observar as manobras do inimigo, soi o primeiro, que ensanguentou a guerra; atacando-o com tanto vigor, que os magotes dispersos eras levados a golpes até os metter na Cidade, ou no grosso do acampamento. Como estas invasões surtivas de D. Vasco incommodavas aos Barbaros, hum Italiado venegado, que servira aos Turcos na tomada de Rhodes, e agora gover-

Eis vulg. vernava os ataques por ser Engenheirode profisso, reparando que D. Vasco tinha segura a retirada por baixo do fogo da Praça, que varejava a Cidade; mandou levantar de huma ponta do mar até a outra, linhas de circumvallação tao altas, e tao grossas, que a Cidade, e o campo nao so ficavao cobertos aos tiros da nossa artilharia; mas a Praça inhabilitada para receber soccorros por aquella parte: inconveniente, a que occorreo a vigilancia de D. Joad, mandando fazer huma trincheira de pipas cheias de areia da pórta da trahiçao até ao mar, que os inimigos nao podérao impedir, e sustentou aquelle lugar destinado para os desembarques, que depois se fizérao nelle

com valor, e fortuna. Ainda que o déstro Italiano se nas descuidou de levantar todos os reparos para cobrir as suas batarias, e a muita gente, que trabalhava nellas; a nossa artilharia laborava com effeitos maravilhosos no estrago das vidas, e das obras. O renegado Portuguez Sebastiao de Sousa, de que já fallamos,

que servia em Calecut, e que sempre Era vulg. se mostrou grato aos favores, que devia a D. Joao de Lima; para o informar dos designios do Italiano, fez lugar na sua boa graça, acompanhava-o fempre, e elle como a seu imitador abominavel na apostasia, todos os intentos lhe communicava. D. Joa6 para se aproveitar das boas vontades do renegado, persuadio ao Malabar Duarte Fernandes de Lima, o incendiario de Calecut, que segunda vez se sizesse Jogue; passasse ao campo contrario; conferisse com o renegado, e de noite vieffe pelo lado do mar á Fortaleza, aonde acharia hum fio para atar as cartas: indústria, que nos servio de grande proveito todo o tempo, que duron o litio.

Por esta via soubemos que hum grande reparo, em que trabalhavas os Mouros, era para se plantar hum sormidavel trabuco, que o Italiano tinha fundido na Cidade de muitas peças de artilharia, e havia lançar bollas de pedra de vinte quintaes de pezo. Nas pode deixar o Governador de assustante.

170

Era vulg. se com esta invenças, que arrazaria todo o interior da Praça, e dando parte della so aos Fidalgos, affentárao em fazer huma sahida para arruinar o reparo. Elles a executárao no quarto d'alva com tanta felicidade, que demolirao a obra, e degollárao quantidade de inimigos. Como estes eras muitos, facilmente renovarat os aproches, que es nossos em outras duas sahidas nao podéraő impedir pela grande vigilancia, com que os acharao guardados. Montou-le o trabuco; poz-se prompta para laborar a numerola artilharia; mas o Italiano jactanciolo protestou ao Rei, que nao desparava tiro, em quanto elle em pessoa nao viesse ver, como elle em huma hora atrazava a Fortaleza, e abatia a arrogancia dos soberbos Portuguezes seus inexoraveis inimigos.

Da vinda do Rei, e do ataque, que estava preparado, teve D. Joaó aviso pelo disfarçado Jogue, e se prevenio para huma resistencia, que sizesse mentirolas as promessas do apostata. Amanheceo o dia destinado para

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 171

so formidavel avance, e D. Joso para era milg.! mostrar, ou que celebrava a vinda do Rei ao campo, ou que festejava a guerra, mandou embandeirar a Fortaleza. e que a guarniça de galla coroasse o muro. As oito horas do dia se deo o fignal para dispararem as batarias com hum alarido barbaro, a que se seguio o fogo horroroso de cem canhoes, que por espaço de mais de huma hora tiverao extacticos sem acção os sentidos de vêr, e ouvir. Callarao-se as boccas de bronze, dissipou-se o sumo, vio o Rei a Fortaleza em pé como d'antes, e sahirem entao della chuveiros de ballas de 40 canhões, que pelo seu campo forao fazendo em pedaços a artilharia, os reparos, as trincheiras, grande número de homens, nao havendo nos perdido mais de tres. Tomado o Rei da cólera á vista da nossa pouca ruina nos muros, e do seu grande estrago no campo, reprehendeo os que o enganárao; mas o Italiano mudon de cstylo, o lhe disse que elle hia a trabalhar em huma mina, que abriria nos muros, para o affalto,

Era vulg. a entrada, que nas rompêras as ballas. Os Portuguezes com felicidade a contraminárao, abrazárao as mantas. fizerao retirar os picadores depois de muitos mórtos, e nao teve o Italiano por entad outro expediente, que o de apellar para as obras do decantado trabuco.

> Poz-se fogo a este monstro de bronze, e visto, e ouvido no ar o zunide da mole de pedra, que elle despedio, deixou suspensos os espiritos valentes, sem alentos os covardes. Oito destas pedras cahirao no primeiro dia na Fortaleza, e ainda que nao matárao mais que cinco pessoas, o effeito nas ameias, nas torres, e nas paredes era tab prompto, e tao horrivel, que a continuarem os golpes, era inevitavel a ruina. No meio desta consternação o memoravel Fernao Pires, Condestavel da artilharia, invocando com fé viva o patrocinio da Senhora, correo ao alto da torre, apontou humas peças ao braço do trabuco, que se deixava vêr quando acabava de arrojar a pedra, e foi tao evidente a protecção da So-

> > he-

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 173

berana Auxiliatriz dos Chrissos, que Eravulgo da primeira balla o rompeo, cahio sobre o reparo, e o dessez, ficando o trabuco todo descoberto. Entas o mesmo Condestavel, descendo á bataria baixa, lhe apontou o mais grosso dos canhões com tanta certeza, que deitou o trabuco a terra, e dessez os reparos em tantos hastilhaços, que matou cem homens dos muitos, que trabalhavas com o desmarcado trabuco.

Mudou-se a consternação em vivas de successo tao seliz; o Condestavel soi levado nos braços dos Fidalgos, por todos bem remunerado, e o Governador com toda a gente correo ao Templo a dar graças á admiravel Authora da maravilha. Os Barbaros nao perdêrão com ella os espiritos animados pela presença do seu Rei, que os sez trabalhar em novas minas, redobrar o sogo, por a Fortaleza em estado de se lhe dar hum assalto, em quanto o Italiano trabalhava na sundição de tres trabucos novos. A sábrica das minas derrotámos nos com a repetição das sahidas, queimando as mantas, e degol-

Esa vulg. lando os trabalhadores: a continuação do fogo arruinou os armazens, de que resultou corromperem as chuvas os mantimentos, e seguir-se extrema fome: da fabrica dos trabucos avisou D. Joad au Governador, e que se cons tempo nao mandasse embarcações pela parte do mar a fulminarem o campo dos inimigos, que ficava descoberto, e elles entrassem a laborar, que a ruina da Praça era infallivel, a sua dofensa muito difficultosa.

Além deste aviso, o Governador em Cochim, e Heitor da Silveira em Cananor sabiao que o Exercito de Calecut já paffava de 600000 homens 3 que a quantidade da sua artilharia era prodigiola; que o Rei em pessoa dava grande vigor ao fitio; que a Fortaleza ficava no ultimo aperto da fome, inimigo mais inexoravel, que os Barbaros. Heitor da Silveira, que estava mais perto, a soccorreo com dous catures de mantimentos: o Governador despedio duas caravellas ás ordens de Chrif: tovat Jusarte, e de Duarte da Fonsces com a melma carga, groffa artilharia,

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 175

fogo do mar sobre os inimigos. O Jusarte com a sua companhia, sem que
o seguisse o Fonseca, resolveo metterse na Praça, que tinha salta de gente; porque para acanhoar o campo
bastava a marinhagem com os artilheiros. O seu desembarque soi huma das
acções mais gloriosas. Mouros innumeraveis o rodeárao; e sustentando
hum choque incrivel, depois de matar
a muitos, ainda que perdeo 15 homens,
com os mais cobertos de honra, entrou na Fortaleza.

Os Barbaros por estes pequenos soccorros entendêrao, que nao tardariao
os maiores; resorçátao os ataques; cresceo o sogo; já o fazia hum dos trabucos; os repelões erao continuos; nos
desensores augmentava-se a consternação, e a miseria. No meio della hum
Flamengo, e o Condestavel Diogo Pires inventárao huma especie de bombas, que despediao da bocca dos canhoes com a espeleta accesa, e hiao
rebentar nas trincheiras dos inimigos.
Ellas praduzirao tao hom esseito, que

Era vulg. sobre tirarem a vida a muitos, queimárao o reparo do trabuco, quantidade de madeiras, e fachinas, que cobriao o campo. Duarte da Fonseca, ou porque via do mar o aperto da praça, e as gentilezas, que sos nossos obravao, ou corrido da que obrára o seu camarada Christovao Jularte, que elle nao acompanhou; agora quiz imitalio desembarcando com os outros 40 homens, que para isso o instavadoresolutos. D. Joso de Lima o nao quiz conseutir, e lhe enviou huma crita para a mandar logo da caravella do fusarto ao Governador, pedindo-lhe gente para ir atacar aos inimigos nas trincheiras antes que o fogo, e à fome o confu

Ao mesmo tempo descobrio o Fone seca huma galecta, e demandando-a se encontrou com Francisco de Valcencellos, que na fórma das ordens, que trazia, determinou que o Fonseca fosse a Cochim levar a carta ao Governador, e elle com a caravella do Jusarte partio para Cananor, a receber soccorros de Heitor da Silveira. Era

### DEPORTUGAL, LIV. XLIV. 177

entrado o mez de Agosto, quando o Eravulg. Fonseca chegou a Cochim, e o Governador sem perda de tempo apromptou algumas embarcações, que sorao a do mesmo Fonseca, a de D. Assonso de Menezes, as de Antonio da Silveira, Pedro Velho, e Gonçalo Paes. Entao se ossereo o generoso Francisco Pereira Pestana, que sora Governador de Goa, e sahio em huma não com 200 homens sustentados á sua custa: generosidade, que depois she servio no Reino para avançar a reputação, e os despachos.

¢

Entre tanto nao estavao ociosos os sitiadores, e sitiados. Aquelles trabalhavao de dia, e de noite na construcção de novas obras, em reforçar o sogo, em arruinar a Praça, que já se via rota, pósta por terra: estes sem descanço reparavao as ruinas, resistiao á some, aos inimigos, á natureza, á mórte, á tudo conjurado no seu destroço, elles a nada rendidos. Entre tanto aperto acudirao os auxilios do Ceo, e os soccorros da terra a remunerar os essorços da constancia. Quanto M. XII.

Era vulg.

do a firmeza dos espiritos competia com todas as fúrias, que os atormentavad; appareceo em pessos o pravo Heitor da Silveira, e Francisco de Vafconcellos com a maior parte dos foldados de Cananor, muitos paráos carregados de mantimentos, e tudo por baixo do fugo das inimigos, elle metteo na Praga, e le recolheo paga a sua, que deixára encarregada ao Alcaide Mor. Francisco de Vasconcellos ficou no mar para com o feu navion fazer fogo, fobre o campo di exercicio em que o achou occupado Francisco Per reira Pellana , chegado ao porto depois de correr huma grande tormenta, que fez arribar a Cuchim os outros pavios da sua conserva , com impaciencia dos soldados.

Sem embargo do Vasconcellos o informar do foccorro, que Heiror da Silveira mettera na Fortaleza, elle lho quiz mandar bum paráo, que conduzirad leis homens. Tinha elle posto em terra metade da carga, quando acudirad os Mouros e tomárad o paras com o resto della, Esta preza dep ocy

easiato a mais vistosa de todas as gent Bra tuis. hio D. Joad de Lima com parte da guarmento a calligar o attrevimento dos Barbaros; e a falvar os mantimentos, que effavab em terra. Acudio a fuffentail of campor hum dos Generaes fillinggos com o groffo de Exercito Pane pôż b fogo a nossa trincheira do mar. Mos o apagamos, e depois de lei vidos 11 os Barbatos com Homa defeared da nossa artilhatia, hos avançamos as combate: Na duragab delle le forad recolliendos os mantimentos, e spertando es inimigos com tal esforço, que Mottos 300, et entre elles o fea General os mais abandonárao o empenho: "D. Joso" de Lima ferido ; "è victorioso, com très homens menos, entreu na Portaleza, que entregou a D. Vasco de Linia em quanto le cu-

"Pouco depois forad apparecendo os navios de Cochim, mandados por Antorilos de Miranda, e na sua reta-guatda D. Simao de Menezes com huma Frota de defassis veias ; que o Gover-

Eravulg, nador enviava a devastar os pórtos de Calecut, em quanto elle ajuntava o poder da India para vir dar huma batalha ao Camorim, que protellava render a Praça, ou morrer na empreza. Com estes soccorros, quando declinava o mez de Setembro, a guerra mudava de semblante, os Mouros desconfiavao do projecto , o Italiano apollata tinha elgotado as industrias; os nosfos embandeiravati as postradas ruines para mostrarem , que em quanto mellas houvessem pedras, e elles tivessem peitos, havia fer incontrastavel a defensa. Cresceo o jubilo com- a chegada de Francisco de Faria que Francisco de Sá , Governador de Goa mandava com vinte fustas carregadas de gente, municoes, e viveres, que pozerados Fortaleza em estado de soffrer hum novo litio. Ora em quanto o Governador le prepara para a lua viagemase os valerolos fitiados continuas a fuz defensa, vamos nos á narração de outros successos, depois concluiremos este no feu tempo. geren genand wiff garutiet

CA-

# The ection of the volume of the country of the coun

Tratao le vários successos da India no tempo do sitio da Fortaleza de Calecut, e o sim do mesmo sitio.

THE STIPP A CONDIDERS OF SETTEMENT TRANDES embaraços a tranquillida- Era vulg. de antigato e anigavel com a Corte de Cochem nos his caulando o espírito de intelfeza do Governador D. Henrique de Menezes , Ainet a atalhara a fidelidade provada do Res para com os Por-· fuguezes , a sinflancia dos Fidalgos, e eeder & Governatior da lua telma. Tres Nares de hum General muito pode-Mofor Tenhor de hum grande partido cem Cochita, forat prezos innocentes spélo éfime de hum furto tad ridiculo "Ebme o" de hum pedreiro, que certos matinheiros da terra fizerso em huma embarcação nofia. Sem mais exame quiz -ซ Guvernador fufficallos ; nad admitetindo o empenho dos Fidalgos, do "General do mesmo Rei para a sua soltura. Em huma representação, que lhe fez o mesmo General, o GovernaEra vulg.

nador fazendo huma acção com vios lencia, ferio-o na breca com o castas da bengala. O Barbaro, que á teve por huma injúria enorme, convoca o seu numeroso partido y e resouvo naquella noite degostar a todos cos Portuguezes em Cochim, assaltan a Forta-leza, e atacar o massmo Rai, de se po pozesse ao seu despique.

Este sabedor da resolução do Geperal, poe a sua gente em armas, pavi-In soe Portuguezes ine 40 Governador. posta-se na frențe adoporevoltosos se d iá com branduras s já com ameacos ms faz pontentad reentrari pos feus deveres. Os Fidalgos sentidos vida que huma pequena failes foste ateando tal incendio, brerso sos Governadora septes fentaches tab vivas, gue elle teva de soltar as Naires, levallos empotina ao Reis dar satisfacties an Gingral. que as estava pedinderan mesmo Rei. Estes passos suspendêras paturulto: mas o Governadore entron semo outro muito mais perigulor Elles le queixou dos leus predecefores não terem la pontado pum murg due corrage o commumonitação com a Cidade y e pezese Era vula. Bostoleza, a coberto: dellas ... e putras fomelhantes invasoes. Determina telle Enzella 400 euando. demargava: 00 terrono contra todos os notos dos Portugueteso; w. Reis , sque fentia houreste efla desconfiança ada lua cantiga amimade: bulca o Governador no sampo, no principio cominioges brandas dogo com ellas bem duras o argue, o accusa anorroprehende da fua resolução inconfiderada criniulta coffentiva da fua boa fou tive poderia ter confequencias funeflas ... O Governador o fatisfez, fulpendeara refoluçati, re continuou inal--sera vel a la minade de la constante de la co eit Bornekes rempos diegava Pedro Mascarenhas sao Malacas para receber de Jozge ide Albuquerque asposse do seu governo, em que vinha provido. O Reinde Bintag the quiz provato o castatery econmandon yistar por dous Exercitos maval dires terrefire, que ou inado quizerad empenhanse nos cumprimeistes que teméradoduras as respos-- test : Omovo Governation nat perdea stempe cin the mandar agradecer a vi--CIII

Essevulg fita por Ayrestida Cunha, com humer Esquadra, que stomando comporto ide Biotas para the impedir of manthmentos infeze prezas ille a pedeguio scons a home. a A Cidade ode Patanevia que tambemaderia: conhecer as Redre Mafe caronhasismenviouDelles al Maitim 9 Afe fonso de Mello Zugarte ; pouco antes chegado das Molucas picom puera From ta , para the ragradecers tos servições à que nos fizera. Por algunsadias mato vio Patane notifen porter mais sque withork roredamilhagem andos incendios adas radrice propilepois (férifeutio, au Cidade atrazada por humi. sizud ang abaserra lasg: Statron , que abateo do Reb att entad, loberbo papau most pedirira pas raidou releveder á ichea ea fla fisblicud

85 Do Reino: navegavato parao a India: cinco náos mandadas spin Filippendel Caftro, que levava as finas indideres sos. Capitales Diogo de Mello de Antonid de Abrea, D. Lopos de Almeida, es Vis cente Gil. Tres destas náusochegáraon ac India em Setembro: Aido Commandan te scindo nac voltacido e Ochiuz gon aufinas gounnes Cabo de Rosalgate quas sales vanwande tudo, freton outra não sem Cas Eravulgo laiate recreio a Galecut paonde foote; que (Antonio de Abrea in vernara em Mogambiquene e alli action aspoutras tres náos: 4 duesbombat noticia do fitiq (4 widatab o mino pametreme foce correrraifantalezailo O. Governador inque lo esperava elle reforço du Reino para fazer a wiagem de Calebut, combanoticia da fua chegada fahio de Cochim a dan do fo huma villa aosifitiados alegre 4 aos ditiadores ternivel or poderola Armada, de imais idezcem, vélas ( lique lempaydzádas, coguerreiras, lappareceras entrado Novembro. Os merecimientos de Heiter da Silveiraso distinguimo pare sfer numer de leus Capitad-Mor, que mandou responder á salva da Fornaleza cobmio sogo de boda ella na duração de harmagteide fobre as trincheiras doscimimigasipidaitando as a verra. " . " tris. " 35 bevaualella Armada 200400 Portuguezes, 40000 /elcravos valerolos; ebenis armados 30 a doco Canarius side Gozbares do Gochima De campo contrario Jainda que na continuaçabide fixip atinhac perdide muita gen-MARY to .

Esevulge te, como esta cada dia se reclutava. o feu número paffava de 400000 homuns. O Governador metrido na occanati ide sublimar a honra propria, de dan huti alto tom a reputação das armas pide fübir<sup>a</sup>leminencia do relpekto o momè augusto do novo Rei de Portugal pelle chamil prudente toda a Nobreza da India, que o acompanhava, e the pede confelho & villa do inimigo, do que deve obrar contra elle! A maior parte dos votos le conformous em que era temberidade atacar diami dos Rein mais poderolos da Alia entrincheirado empora campo impossivel de compers que celle fe jactava de ter juntos nodes os Porosguezes para os depullat de hum golpe, Choc cherava com as mullas bandetras warrer os veltibalos das feus Pagodes: que a gente de Fortaleza le devia vocolher na Armada , depois fazella vont, e mofframos o noffo refeatimento na "continuação da guerra pelos portos maritimos de Calecut. O Governador sem ·le declarar , defnedió a todos , dizendo--lhes que pensassem bem a importancia da materia para na tarde os tornar a ouvir.

E. No legundo confelho nati houve my. Era mile: danca nos primeiros sentimentos. Entab la Governador, chamando ao femblante, soilo o pezo da authoridade do sargo declarou os leus neste estylo sexóro a Que Portuguez rodeado das imagens, da honra lo nas, occasiões de, a edquirir\_medio proporções? Que dirá 3 Asia di sabendo que o Guvernador da India ajuntou todo o seu poder para wit a como quem funta a roubar da Fore taleza e os nullos foldados quabandonar sos inimigos à artilharia , e munições , fazena Cabecut a guerra defentiva? Que culpa le nos formará no Reina do desgradito des ermes à Em que copta nos terao os Reis tributerios, e alliados? Que figura representaremos, que se parecangeom andos notios paffados na India ? Com que semblante nos deixaremos ver nella ? Ah! Senhores, já nab ros peco confelho sobre se havemos acomotter o inimigo, senaci sobre o modo, com que o bavemos acometter. Francisco Pereira Pessana abraçou o paxecer do Governador, fallou, diffe, perfundio, ficou refoluta a batalba . e

B&CI.

Es vulg. le tratarad os expedientes, com que le havia fazer o defembarque. Quintrépido Heitor da Silveira le offerese para o executar ; para le inetter aquella noite da Fortaleza com 100 homens is para dopois lattir dom elles, s a mais gente da fua guarniça deficatamuçarmo campo para di Governatior ter tempo de defembarear com o groffo do Exercita. Elle fer efteravilo a D. Post de Lima para o esperar fora da porta no bonto destinado, que havia ferino maiot filencio da noite fueura. Para enganar os inimigos le devad mulios rez bates fatfos, e quando le havia Execui rat o verdadelro possilo D. Valco de Lima com alguns Fidalgus, el 301 hol mens atacar os postos uvançados dos inimigos, que corrênso a repelio os hole fos: D. Joan de Lima le havia Bollado em forma de receber na rethada effe pequeno corpo a facilitat o deferibat que de Hestor da Stiveira, que sedifedir de Barbaros o advertirem, le metteo com os 400 homens na Praca: Ellebaie D. Joso affentaras , que quantid deffe o Governador o lignal para delembarcar. lahiriao ao inimigo com toda a gente , Era vulto cada qual por seu lado ; que na Fortaleza so ficuria o Alçaide-Mór com vinte homens - e que es mulheres vestidas de Soldados bordarias os muros:

Amanheceo o faulto dia de feis de Novembro, em que o Governador da India dispoz a gente da sua A rmada para dar huma batallha compal so Rei de Calecut. Cobria polado direito das lanchas, efustas promptas para ordesentbarque D., Simas de Menezes, o Governador o gentro e Ereneisco Perei-19. Pessana o lado esquerdo. Ao signal, que fezza, Capitanen fahiras da Fortaleza com 600 homens D. Jund de Lima 109 Heitor da Silveira, aventrancem moves trabalhos, sque haviate por firm goriolo aus de tao prolongado cerco. Fernaci de Moraes, i que levava a vaguarda com so fuzileiros carregados de • • panelas de polvora e ao comper o dia warchou a fording fobre a trincheira majs avançada dos inimigos, e os foi ferginds com hum diluvio de fogo, Eldes effavio constantes, em que o Goof weineders made them foccorrida a For-

į

•

; ;

-Bj

# 196 WHISTONIA GENAL GRA

Em vulg. taleza, nao le exporta a huma batalha j e que este repelho era das costomadas fobprezas de foat de Lima. Vendo por fem que elle marchava por hun la do, e Heitor da Silveira por outro cons maior número de gente, que elles podias elperar, todo o campo le poz ens armas (le huma grande multidas acudio a todeat a Pernad de Moraes para caltight melle os golpes descarregados em tantos dos leus camaradas agonifantes. Com valor, que le nati concebe, os bravos Moraes ; Jorge de Lima , de Antonio de Sa fuffentivas co pezo de tantos Barbaros para daren lugar à que chegaffe Heitor da Silveira, que cord Ha a forcorrellos. Com impeto todo de thagnanimidade entrou elle Pidafgo af cortar pelos Barbaros, tao empenhade na refrega, como se quizeste para fi lo toda a gloria de tao formofo dia De Joso de Lima, que le occupava de ideas nas menos fublimes, bulcou pela fuz parte o flanco dos inimigos que o for rad atacando vamajofamente com hum corpo de espingardeiros. Derad estes a primeira carga , em que lhe mataras

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 191

tres homens; mas arremertendo-os, en- Ein vulge tre outros, foldados de valor . D. Vafco, e Fernando de Lima, Duarte de Faria, Henrique da Silva, Christovao Jufarte, Ruy Freire, Fernad Furtado, André Pessanha, e Artur de Castro: elles forat desviando os inimigos pata D. Joad le incorporar com Heir tor da Silveira, que cercado da major parte do Exercito, obrava ultimas gentilezas em aperto extremo. Jaja elle tempo o Governador tipha posto toda a gente em terra sem oppolicus, affim, por nad esperarem os Barbaros o desembarque, como por estarem entretidos no conbate com os noffee dows Chefes, que provocavad as suas attenções. Ao romper o Governador, a marcha, a artilharia das lanchas, das fusias, da Fortaleza deo huma salva real sobre os inimigos, que lhe juncou o campo de cadavetes. Elle lhes foi fazenco face para os empenhar na peleija, divertindo os que andavas ás mãos com D. Joso de Lima, e Heiror da Silveira. Unidos em hum cerpo D. Tristati de No-9977

Era vulg. Noronha, D. Diogo de Lima, D. Jorge de Menezes, Rui Dias Pereira, Diniz Fernandes de Mello, Francisco de Vasconcellos, e outros bravos imitadores da sua corage, obravao tantas maravilhas, que os Mouros por aquelle lado, nao podendo soster-se, hiao abandonando o campo, as trincheiras, e a victoria. Por outra parte se conduziao com igual intrepidez D. Simao de Menezes, Antonio da Silveira, D. Jorge Telo, os dous irmãos D. Affonso. e D. Pedro de Menezes, Jorge Cabral, Antonio de Lémos, D. Fernando de Monrroy, outros Fidalgos, e Soldados, recebendo constantes o fogo, que os Barbaros lhes faziao de cima das mesmas trincheiras.

> O Governador deixando o seu posto, queria acudir em pessoa a esta refrega, que era a mais perigola; mas detido por Francisco Pereira Pestans, e por Joao de Mello da Silva, elles soccorrêrad aos camaradas com tanto esforço, que póstos os inimigos em derrota por todas as partes, perdendo terreno fugiao para a Cidade. Entao o Ga-

Governador, aclamando-se victorioso, Bravula entrou nas linhas abandonadas pelos vencidos, e fez tocar a retirada sobre os nosfos, que os perseguias pela Cidade . nat succedesse que desmandados com a arrogancia de vencedores, fizeisem mudar a scena de dia tao plausivel. Ouando Heitor da Silveira . D. Joads e D. Vasco de Limasse congratulavao da victoria, e repartizo entre fi a guarda do arraial, advertindo que os Mouros, ainda que destrocados, se retiravab inteiros. O Rei de Calecut affrontado de huma quebra tab injuriosa, tornou a apparecer na tésta de 40000 Nayres refolutos, e leguido de outras trópas, nao só para por tropeços á victoria, mas para principiar nova batalha. Os Portuguezes com as armas ainda quentes, e o melmo ardor nos espiritos, esperárao a pé firme o repelao dos Barbaros, que elles tiverat a felicidade de desconcertar com huma carga cerrada do seu fogo.

Na tésta de mil homens se avançárao entao a espetallos nas lanças Heitor da Silveira, Simao de Andrade, IOM. XII. N

Era vulg. Antonio de Miranda, Fernao Gomes de Lémos, D. Miguel, D. Sima6, P. Affonso de Menezes, e outros Fidalgos, que observava6 aonde o perigo era mais enorme para se lançarem a elle, e mostrarem, que davaő á mórte o nome de Desprezada. O memoravel Condestavel da artilharia, que neste fitio sizera o seu nome celebre, notando o lugar aonde vinha El-Rei correo á Fortaleza, apontou-lhe hum groffo canhao, que lhe levou a zunir a balla pela cabeça. Antes que viesse outra, elle se poz em fugida precipitada com o seu grande Exercito, nao apparecendo hum só homem de tantos mil no campo em pouco tempo. Os Portuguezes senhores da victoria, dos despojos, do acampamento, jantárao nelle este dia; e recobradas as forças lassas de taó continuadas fadigas, derab graças ao Todo-Poderolo por tamanho triunfo, que o Governador authorisou armando na tarde muitos Cavalleiros aos Officiaes, e soldados, que mais se haviao distinguido em accoes façanhosas.

O estrondo desta grande victoria fez

Lie-

tremer as Regiões visinhas. Nos per- Era vulg. demos nella do homens mórtos, e tivemos 200 feridos. Os mórtos dos inimigos passárao de 30000, grande número de feridos, e muitos prisioneiros: os despojos forab á proporçab da grandeza do Exercito, que mandava hum Rei de Calecut em pessoa. Este Monarca arrependido de se deixar sobpretider das sugestões dos Mouros, estando o Governador ainda no campo mandou a elle o nosso antigo conhecido o Mouro Cogebique fazer-lhe propóstas de paz com estes Artigos á sua reputação vergonhosos: Que elle pagaria toda a perda, que os Portuguezes tinhao tido nesta guerra: Que entregaria todos os captivos, artilharia, e paráos, que houvessem no seu Reino, e nat consentiria nelle as pessoas. que os armavas. A estas condições tas abatidas queria o Governador ajuntat outra impracticavel, que era a da expulsao dos Mouros de todos os seus Estados.

Concluida a paz, o Governadot concebeo a idéa desacordada, depois N ii mui

Ers vulg, muito mal recebida no Reino, de recolher na Armada quanto havia na Fortaleza, depois minalla, e fazella voar. Todos os Fidalgos, que antes erao deste voto, agora vencedores se oppozerao a huma resolução arbitraria sem ordem d'El-Rei; mas o Governador incapaz de ceder, levou avante o projecto, e estando ainda no mar, e os Mouros dentro da Fortaleza, pegou o fogo nas minas, de que elles nao sabiao, e com estampido horroroso voou ella pelos ares com morte de 300. O Rei de Calecut desaffogou a colera, que lhe agitou este successo com mandar cortar a cabeça a Cogebique, que reputou Emissario fraudulento no ajuste da paz, que veio a naó ter observancia. Daqui se originou o abatimento da reputação da passada victoria, que veio a ficar huma acçao sem fructo, nem consequencias; ella hum parto da vaidade, a ruina da Fortaleza hum aborto da inconsideração.

Os Principes nossos desinclinados a estimárao por huma grande victoria do Camorim, e se congratularao com elà

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 197

le, de que só o seu esforço na Asia Era vulg. era o que abatia a arrogancia Portugueza: aromas derretidos para elle de vapores tao agradaveis, que mandou logo preparar Exercitos, e Armadas para nos fazer crua oppoliçat por mar, e terra. Este soi o exito de tantos trabalhos, tantas despezas, tantas mortes, tantas façanhas, que poderiao fazer glorioso o nome Portuguez, e o deprimiras; que eras capazes de exaltar o Imperio, e o desmembrarao. O Governador se recolheo para Cochim a curar-se de huma chaga antiga em hu-ma perna, donde se lhe originou a mórte: se he que o pezo dos cuidados, ou a sensibilidade do arrependimento lhe nao abreviou a vida.

#### CAPITULO V.

Concluem se os successos da India no tem-po do Governador D. Henrique de Menezes, e se tratao os do Reina até ao fim deste anno de 1525, juntamente com os de Africa.

Era vulg. PARA continuar a guerra pelos portos de Calecut, que pela ruina da Fortaleza a declarou, quando acabava de firmar à paz, o Governador deixou com a Armada ligeira a D. Simao de Menezes, que executou as ordens com o seu valor ordinario. Pelo mesmo tempo chegou a Cochim Jorge de Albuquerque, que vinha de Malaca, aonde entregou o governo ao seu Succesfor Pedro Mascarenhas. Por elle se soubérad as desavenças pesadas, que houvera nas Molucas entre Antonio de Brito, e D. Garcia Henriques sobre a entrega da Fortaleza, e modo da embarcação do primeiro. Mas que como estes dous Fidalgos erao prudentes, mediando Cachildaroes, elles se des-

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 199

pedírao em paz, e Antonio de Brito Eravulgificava prestes para se recolher a Malaca. O Governador estimou estas noticias; e porque a molestia da perna se lhe engravecia, determinou in se curar a Cananor. Na viagem se encontrou com huns paráos de Calecut, que teve de investir, e mandando sasar a máo para o combate, deo huma canelada sobre a chaga com gospe tao sensitivel, que lhe apressou a morte em Capanor, como diremos.

Agora concluindo os successos deste anno, lembramos como os Xerises em Africa, depois de estarem senhores de Marrocos, e de haverem derrotado o Rei de Féz, o irmas do segundo, que com permissa do primeiro se intitulava Rei de Sus, soi dar huma vista a este Reino para vistar as sabricas de Tarudante. Ajuntando aqui cópia de gente, voltou a Marrocos, e achou a seu irmas posto em campo com os designios sobre a Cidade de Casim, que já palpitava, como quem queria dar os ultimos arrancos. Era entas seu Governador Garcia de Mel-

Eravulg. 10, que avisado pelos batedores da invalat dos Xerifes, animou a gente da Praça, e a dos Mouros alliados para fazerem semblante á audacia de dous Tyrannos, que entrando na Mauritania em tom de Missionarios do Alcorao, se hiao fazendo senhores de toda ella: que pertencia á honra dos Portuguezes, e dos Mouros seus amigos mostrar-lhes no campo, que Casim era o freio, que fazia parar o curso da sua ambiçad desbocada. Sahirad todos a combater dous homens, que levava6 a fortuna ao lado, quando a nossa, já sentida de a querermos abandonar em Africa, nos abandonava. Antes elles nao sahissem, esculariao de entrar em Cafim diminuidos, com muitos camaradas mórtos, e captivos Antonio de Mello, filho do Governador, Lopo Peixoto, Francisco Machado, e outros Fidalgos, que conduzidos ao Castello de Tiut no Reino de Sus, carregados de ferros soffrêras tempo longo tratamentos barbaros.

> Com esta victoria os Xerifes nao se mostrarao soberbos, antes deixan-

do-le vêr moderados, se affectura just Era vulg. tos para cobrirem com a formosura da justica apparente o horror da tyrannia. verdadeira. Porque o Rei de Féz quiz desaggravar a sua injuria atacando-oscom hum corpo de vinte mil cavallos: os Xerifes o derrotárao, tirárao a vida a hum filho do ultimo Rei de Granada: victoria, de que recolherat despojos immensos, e com que augmentárao os Estados pela sujeição de muitos Povos, que se lhes sobmetterad voluntarios. Depois ganhárao a Cidade de Tafilete em Numidia, de que era Senhor o Xeque Amar: Outra victoria, que nos Reinos de Marrocos, e de Sus lhes nad deixou oppositores, Senao os Portuguezes, que daqui em diante parecia haverem perdido os alentos na face da sua fortuna, ou á vista do semblante da sua corage.

Estes foras os ultimos acontecimentos do anno de 1525, e entrou o seguinte em Portugal com a chegada do Supplemento da dispensa para o matrimonio da Infante D. Isabel com o Imperador Carlos V. Reiteradas as ce-

1526

Era vulg, remonias do recebimento na presença de D. Fernando de Vasconcellos, Capellao Mór, e Bispo de Lamego, a Imperatriz se pôz em marcha para Castella acompanhada dos Infantes D. Luís, e D. Fernando, do Duque de Bragança D. Jayme, de D. Pedro de Menezes, Marquez de Villa Real, de outros muitos Grandes, e Fidalgos, e em poucos dias fez a jornada de Almeirim a Elvas. Vierao esperalla à fronteira o Duque de Calabria D. Fernando de Aragao, o Arcebispo de Toledo D. Affonso da Fonseca, D. Alvaro de Zuniga, Duque de Bejar, o Bispo de Placencia, D. Joao Assonso de Gusmao, Duque de Medina Sidonia, D. Francisco de Zuniga e Soto-Maior, Marquez de Ayamonte, com grande número da Nobreza de Hespanha. A nossa comitiva chegou á raia com a Imperatriz, que ao haver de passalla se poz a cavallo, e depois dos Castelhanos lhe beijarem a mao, o Infante D. Luís pegou na redea da faca, e os Fidalgos de ambas as Nações formárao hum circulo, de que a Impera-

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 201

triz occupava o centro. Entad os Du- Era vulg. ques de Calabria, e de Bejar, e o Arcebispo de Toledo se pozérao ao lado do Infante D. Luís. O primeiro daquelles Duques mandou ler os plenos poderes, que trazia do Imperador para receber a Imperatriz, e feita esta ceremonia, o Duque the perguntou que mandava Sua Magestade do seu servi-

ÇO.

A Imperatriz com femblante grave, e alegre se callou; porque ao Infante D. Luís pertencia responder: Eu entrego a Vossa Excellencia a Imperatriz, minha Senhora, em nome d'El-Rei de Portugal, meu Senhor, e Irmao, como Esposa do Imperador Carlos. E dando esta resposta, passou da sua mas s redea da faca para a do Duque de Calabria. Chegára o entao ambos os Infantes a beijar-lhe a mao, e ella lhes lançou os braços com ternura. Despedirao se os Portuguezes, excepto o Marquez de Villa Real, que levava ordem de a feguir, até onde estivesse o Imperador para cobrar as cedulas da satisfação do dote, e tomar posse das

Era vulg.

terras, e das Villas, que o Imperador obrigava á satisfação dos 450000 ducados annuaes; levando o Marquez por seus assistentes o Thesoureiro Mor, Fernando Alvares de Andrade, e os Doutores Antonio de Azevedo, e Lourenço Gomes. Chegou a augusta comitiva á Cidade de Sevilha, aonde a Imperatriz foi recebida no meio das magnificencias do maior Monarca do Universo, e já entrado o mez de Março se consummárao as vodas, que largos annos forao para Helpanha felices.

Em Cananor a dous de Fevereiro acabou a vida com todas as demonstrações de Catholico fervoroso o Governador da India D. Henrique de Menezes. Na Capella da Igreja, aonde estava o seu cadaver, e presente D. Simad de Menezes com todos os Fidalgos, o Vedor da Fazenda Affonso Mexia abrio a segunda das vias, que trouxéra o Conde Almirante, e nella se achou nomeado para o governo da India Pedro Mascarenhas, que enta6 estava governando Malaca. A sua aufen-

sencia, e a demora indispensavel da sua Era vule. vinda foi assumpto da divisas dos pareceres; mas o Védor Mexia, que a tinha no animo para com o Governador nomeado, sahio com hum arbitrio bem retratado pelas suas cores. Elle propoz que se abrisse a terceira via, e que todos obedecessem á pessoa, que nella estivesse nomeada até vir de Malaca Pedro Mascarenhas para se encarregar do Governo: clausula bem advertida para mascarar as intenções do espirito proprio, e nao perturbar os alheios, que com uniformidade tiveraó por faudavel o arbitrio.

Dados os juramentos de obedecerem todos a Lopo Vaz de Sampaio,
e este a Pedro Mascarenhas quando viesse de Masca; o novo Governador com
a actividade natural do seu espirito se
applicou a expedir os negocios para
todas as partes da India. A seu cunhado D. Vasco Deça sez Governador de
Cochim; criou Capitas Mór do mas
a Antonio de Miranda; despedio com
tres náos a Heitor da Silveira para is

Era sulg. a Maçua conduzir o Embaixador D. Rodrigo de Lima; ordenou a Jorge Cabral que com huma Fróta fosse cruzar na altura das Maldivas para dar caça a todas as nãos inimigas, especialmente as de Meca; despachou para Malaca a Duarte Coelho, que levou a Pedro Mascarenhas a noticia de estar reconhecido Governador da Îndia; enviou à Costa de Coromandel outra Fróta ás ordens de Manoel da Gama para fazer guerra aos paráos de Calecut; deo duas náos a Francisco. de Sá para ir fundar a Fortaleza de Sunda; despachou para Governador das Molucas a D. Jorge de Menezes, que levou para Capitao do mar a Simao Galvao; e elle despedindo-se do Rei de Cochim, partio para Goa com o grosso da Armada, que nao havia estar muito tempo ociola.

Com o designio de renovar a Fortaleza de Cananor, elle navegou logo para esta praça, sonde o aviláras D. Jorge Telo, e Pedro de Faria, como elles com as suas duas náos ficavao postados na embocadura do rio Bacanos

im-

#### DEPORTUGAL, LIV. XLIV. 207

impedindo a sahida a huma Armada de gra vulgi 70 vélas, que o Camorim tinha naquelle porto guarnecida de mais de tres mil homens, e amparada por hum Capitad do Rei de Narsinga com a escólta de vinte mil. Resolveo Lopo Vaz ir atacar os inimigos; mas como na Armada nad tinha mais de 700 homens, em quanto avisava a Christovao de Sousa, e a Antonio da Silveira para virem incorporar-se com as embarcações, que estavao em Goa, mandou com huma não a Manoel de Brito reforçar o bloqueio do rio de Bacanor. Já elle havia ferrado o mesmo porto, quando vierad os navios de Goa; e os inimigos nad se attrevendo a peleijar no mar, determinárao esperar a invasao perto da terra, que fortificarao de trincheiras com muita artilharia, attravessando com estacadas o rio para difficultarem a passagem.

Naó quiz o Governador usar da força sem enviar primeiro huma Deputaçaó ao Rei de Bisnaga, em que lhe representava que aquella Armada era du Rei de Calecut, inimigo dos PortugueBra vulg. zes ; que elle como seu amigo devia entregar-lha; e que se o nao fizefie. era impossivel deixarem elles de a rem investir sem injúria da sua reputação. Porque o Rei de Bilnaga nao attendeo a este requerimento, o ataque ficou refoluto para o dia seguinte, que era o de 25 de Fevereiro. Ao romper da mauha eftavao póstos os baréis na ordem para o desembarque, levando a va-guarda D. Vasco de Lima, Manoel de Bri+ to, e Payo Rodrigues de Araujo; o centro D. Jorge Telo com os navios de remo, e os Capitaes das náos nos seus batéis; na reta-guarda o Governador com os Officiaes velhos, en maior parte dos Fidalgos. Nesta forma entrárao pelo rio, forao cortando os cabos, que sustentavas as estacadas, e passan. do, até pojarem a gente em terra.

O primeiro, que a pisou despresando, como diz o nosso Couto, a mefernalidade do fogo dos inimigos; foi D. Jorge Telo seguido do Brito, e do Araujo com huma companhia, que deo principio á acçao, em quanto D. Jorge desembarcaya 500 homens. Estes se .avan-

avançára ás trincheiras com hum fu- Era vulgo ror derramado, que bulcava a victoria sem sazer caso de perigos, nem esperafem o Governador, que se occupava em romper a estacada. Elle o consegue a falta em terra ; pelo feu lado fe avança á trincheira, e passa a fer carnagem a que era batalha. Todas as trincheiras foratimontadas com morte de 800 Barbaros ; e de quatro Portuguezes ; os mais levados a golpes até a Cidade. aonde estava o Capitas do Rei de Narfinga formado em batalha pela fua retaguarda sem se mover. O Governador ordenou aos Pidalgos guardassem as portas due hiad so campo para ninguem fahir; que de Cidade le nab fizeffe damno por ser do Rei de Bisnaga; sez tocar a retirada nas trincheiras a e mandon que le lhes désse fogo.

Antonio de Miranda, que ficara no mat com as embarcações ligeiras, vendo a victoria declarada em terra, elle se avançou a invostir a Frota de Cale-eur, que achou encadeada na figura de hum formidavel entrincheiramento. O horror do nosso fogo, junto ao destror

TOM. XII.

Era vulg. ço, que os Barbaros víad em terra, os metteo em tanto desacordo, que sem valor para a defensa, se botárao ao mar. A sua fugida se seguio o incendio, que confumio com horror 70 navios em poucas horas, e hum armazem, em que os inimigos tinhao recolhido preciosidades, que podendo desafiar a cobiça dos Diogenes, os nosfos para ella se mostrarad insensiveis. Unicamente nos aproveitamos de 80 peças de artilharia; as mais forad langadas ao mar; e confeguida esta grande victoria, huma das mais gloriolas, que as nossarmas ganhárao na India, o Governador le recolheo para Goa, aonde des antitas providencias respectivas ao governo, e com huma Armada de doze náos pattio pouce depois para Ormuz.

Como a Nobreza lhe contrariava esta jornada com os fundamentos da guerra do Malabar, e do receio que havia da vinda dos Rumes; Lopo Vaz, que queria occorrer aos grandes em-baraços, em que seu tio Diogo de Mello, Governador da Praça, se mettêra com o Rei de Ormuz, e com

Xa.

Xarafo, que tinha prezo com rigor, Era vulg. sem o deixar depois exposto á justiça de Pedro Mascarenhas; elle cortou todos os obstaculos com encarregar huma gruffa Armada a Antonio de Miranda de Azevedo, acompanhado de muitos Fidalgos, para sustentar a primeira guerra, e prevenir a segunda. Chegado a Ormuz, satisfez plepamente a El-Rei, toltou o Xarafo, proveo em tudo conforme à configuração dos negocios civis, e militares; e fazendose prestes para voltar á India, o veio encontrar Heitor da Silveira, que dissemos fora ao Estreito conduzir o Embaixador D. Rodrigo de Lima: via-"dem " eno nos sects hamos a elcre-

STATE FOR STATE AND A STATE AN

CA

#### CAPITULO VI.

Viagens de Heitor da Silveira ao Eftreito, e de Pedro Mascarenhas para a India, com os successos de Bintaö.

Era vulg.

S recommendações effectivas d'El-Rei, para que D. Rodrigo de Lima se mandasse conduzir da Embaixada, que levára ao Preste Joso da Ethiopia, reiteradas a todos os Governadores, e que deras causa ás tres viagens, que ficad referidas nos seus lugares proprios; ellas melmas obrigárao Lopo Vaz de Sampayo a mandar Heitor da Silveira com ordem de chegar mais cedo a Maçua, poder esperar D. Rodrigo, e nao se mallograrem tantas jornadas. Este Fidalgo chegou com felicidade a Adem, aonde nao teve mais demora, que a de queimar as poucas náos, que achou no porto, e embocou o Estreito. No sim de Março chegou a Maçua, e achou dous caminheiros de D. Rodrigo, que esperavad a Ar-

Armada, e derao noticia, de que el- Era vulg. le ficava a quatro dias de caminho. Heitor da Silveira os despedio com cartas, que movêrad o natural alvoroco dos que em aufencia longa suspírao saudosos pela Patria. Chegou D. Rodrigo na companhia de outro Embaixador Abexim, que havia passar a Lisboa; ambos entregues pelo Governador de Arquico ao nosso Chése com es demonstrações da mutua, e mais -sincéra amizade. Com viagem traba-I hola por tormentas, e falta de agua, chegarao elles a Ormuz, aonde estava o Governador Lopo Vaz, que os recebeo cheio de ternura com a maior

O Vedor da Fazenda Affonso Mezia quiz cumprir com a obrigação do feu cargo, mandando hum galeas a Malaca com aviso a Pedro Mascarenhas do que se tinha passado a respeito do Governador da India, em que elle vinha nomeado. Mas Jorge Cabral, que dissemos sahira a cruzar a costa das Maldivas; como bom amigo de Pedro Mascarenhas, sem sazer Eravulg, caso das ordens de Lopo Vaz, en-tregou a Frota a Gomes de Sonto-Maior, adiantou-se na sua não, e em poucos dias ferrou Malaca. Elle deo a agradavel noticia a Pedro Muscare. nhas, que à recebeo com huns transportes de prazer, que nas parecias producções de tao grande alma, na inselicidade, e na sortuna sempre a mes-ma. Reconheceo-se Governador no jaramento, que deo logo segundo o costume, e para se mostrar reconhecido ao feu amigo, inflou, persuadio ao illustre Francisco de Sá quizesse sazer com Jorge Cabral o cambio de lhe delegar a viagem para a fabrica da Fortaleza do Sunda pelo governo, que elle lhe conferia de Malaca; mas porque o Sá mão conveio, servid o governo para premio do Cabral. Embarcou-le Pedro Mascarenhas

Embarcou-le Pedro Mascarenhas para a India com o contratempo de arribar a Malaca depois de poucos dias, trazido por huma tormenta furiosa, em que esteve perdido. Porque passára a monçao, que o detinha mais seis inetes, e ainda achou na Praça a Pran-

cif-

cisco de Sá com a sua Fróta, a D. Jor- Era vula. ge de Menezes, que hia governar Maluco, e o seu Capitat do mar Simat de Sousa Galvao; elle os convidou para com as forças unidas descarregarem hum golpe mortal sobre o Rei de Bintao, que se envelhecia na idade, cada vez inveterava mais o odio contra os Portuguezes de Malaca. Ainda que Francisco de-Sá por enfermo nau pode achar-se nesta expediçat, forat a ella 400 Portuguezes da sua Frota, 150 da Praça, e 400 Malayos ás ordens de Sina Raja, e de Tuas Mafamede. Compunha-se a Armada de muitas embarcações de todos os lotes, na qual além do Governador, forad Francisco de Sá enfermo para ser testomunha do successo, o Galvao, Ayres da Cunha, Fernad Serrad, Duarte Coelho, com outros valerosos Cavalleiros, e bravos particulares.

O Rei tinha tao fortificada a Ilha de Bintao, e o seu rio com tantas estacadas, que mar, e terra pareciao inaccessiveis ao atrevimento mais audacioso. A saçanha de dessazer a esta-

Era vulg. cada do rio para as embarcações entrarem, foi encarregada ao impávido: Fernao Serrao, que gastou oito dias na empreza, sossernao sema empreza, sossernao sema alteração o sogo dos inimigos. Vencida esta primeira opposição, faltava ganhar huma grande ponte com duas trincheiras nas cabeças guarnecidas por socio homens, e que hia de hum braço do rio parar perto da Cidade. Como ella tinha muito maior altura, que os nofsos navios, o seu sogo nos incommodava muito; mas Pedro Mascarenhas assestando-lhe os canhoes grossos da sua galé, a fez em pedaços; e descoberta a gente aos tiros de metralha, de-pois de soffrer muito estrago, se poz em fugida vergonhosa antes de tempo.

Nesta figura estava o ataque, quando appareceo na barra huma Fróta de 30 fustas com 20000 homens, que o Rei de Pao mandava de soccorro ao de Bintab seu Sogro. Antes que ella entrasse para se unir no porto á deste Rei, Pedro Mascarenhas destacou os navios de Francisco de Vasconcellos.

de Joad Pacheco, de Diogo Soares, Era vulg. e a Tuao Mafamede com as suas fustas para irem investir a Fróta fóra da barra. Elles o fizerad tad façanhosos, que os Barbaros perdida a corage, forao varar em huma Ilha pouco distante, sonde lhe tomárao 18 fustas, que trouxerao a Bintao atoadas. O seu Rei atonito com estas gentilezas, que na sua idéa nem erab para pensadas, ainda que reputava inaccessivel o lugar da sua refidencia, que estava rodeado de 180000 dos seus vassallos, soccorrido por outro Rei alliado com 120000; elle se teve por tab pouco seguro, que mandou fazer muitas pontes levadiças da liha para a terra firme, que lhe podessem segurar a retirada no horror das brenhas, aonde havia marcado o lugar de refugio.

Quando elle se occupava nestas manobras, soube que os nossos haviad ganhado a ponte do rio, e tomado da cólera, ou possuido do medo, arguio a cobardia dos seus Chéses, que tad facilmente cediad vantagens aos Portuguezes. O samoso Laque Xemena se

Eravalg. offereceo para o despique; e embarcado em vinte fustas com gente escolhida, veio a favor da maré dar de repente nos navios de Fernad Serrad, e de Joan Moreno, que estavas bem descuidados de semelhante visita. Elle os entrou com tal pressa, que quando os nossos se pozérad em tom de defensa, tinhab ganhado os convezes. Ao estrondo da briga acudirao Tuao Mafamede, Joso Pacheco, Simao, e Pedro Mascarenhas com vinte homens nas suas respectivas lanchas. Os vinte homens com Pedro Mascarenhas entrárad o navio de Fernad Serrad, que achárao cahido, e aberto em feridas. Elles se lançárao aos Barbaros, e os fizérad em postas. Successo semelhante tiverad os que abordárad o navio do Moreno; e chegando os batéis das outras náos forçando a maré contraria, os inimigos foras póstos em derrota, muitas fustas tomadas, e Laque Xemeferido fugio apresiadamente para nab faltar ao seu Rei hum Emissario, que lhe levaffe a nova deste destroço.

Para Pedro Mascarenhas coroar em-

preza tad gloriofa nad the reftava mais, Era vulg. que conquistar a forte Cidade de Bintab. Elle se occupava nestes pensamentos, generofos fo concebidos, quando hum escravo Portuguez teve a felicidade de se escapar, vir a bordo da fua não, e informallo da consternação, em que estava toda a liha. Este aviso determinou o ataque, e ponderado o modo se resolveo que para chamar os inimigos a defensa do porto, e se descuidarem da da Cidade, nelle fariao os navios ligeiros fogo toda a noite, como disposições para o avance: que no silencio della, guiado pelo Portuguez escravo, Pedro Mascarenhas marcharia com 700 homens o quarto de legoa, que a Cidade ficava longe do porto para a atacar na madrugada. A este tempo, sinda que o Rei de nada se temia nella tao guarnecida, já bavia mandado para a terra firme os seus thesouros, as suas mulheres, e familia: Capitad prudente, que se escufou a nota do Nao cuidei, reprehendida pelo Principe dos nossos Poetas Lulitanos.

Tu-

Eta vulg.

Tudo se executou como fora disposto; e arremettendo os nosfos com intrepidez, fingindo o desembarque no porto, acudirad os inimigos em grande número a defendello, laborando o nofso fogo com admiravel effeito. Da sua parte o Governador no quarto d'Alva fez avançar com parte do corpo alguns Officiaes, que sendo sentidos, sahirat contra elles os Barbaros com co defignio de os bater pelas espaidas para os atracarem entre o len fogo, se a Cidas de. Entad o Governador se sez sentin pela reta-guarda je mandando (tocar) todos os instrumentos a avançar. Intrépie dos soffrerat os Barbaros a primeira duscarga, em quanto nao conhecerad a nosfa vantagem mas fentindosfe atacados pelos flancos , e retarguarda , foraf abandonando o campo. Ao mesmo tempo le encontrárat fugindo os que defendiad o porto , e os que combatiad a Governador, que já endireitava a marcha ao Paço do Rei, para que hum despojo Real the nao escapasse. A embaraçar esta marcha acudio Laque Xemena com toda a gente, que o mesmo PrinPrincipe tinha na guarda do outeiro, Era vulgiaonde se via o Paço em fórma de Castello. Começou de novo a batalha, arrostando os inimigos pela frente com impulso do raio o Governador em pessoa, aos seus lados Ayres da Cunha, Francisco de Vasconcellos, Duarte Coelho, Joao Pacheco, e outros Fi-

dalgos.

Já o Laque perdia o terreno a palmos, quando chegavao Leonel de Ataide, e Alvaro Ferreira com hum Esquadrao de gente da Armada, que forçara o porto, e muitos marinheiros carregados de panelas de polvora, que entre os inimigos ateárao hum incendio. Este soccorro obrigou o Laque a vitar as cóstas para acompanhar o seu Rei na fugida para a montanha espessa da terra firme, aonde se pozerao em cobro. Os nossos seguiras o alcance até as pontes, aonde encontrárao occupada na passagem muita gente da Cidade, que foi degollada sem piedade, excepto hum bom número de Damas especiosas, ás quaes a gentileza, ainda que amargurada, servio de carta de fire vulg.

. .

seguro para a vida. Quando celebrava. mos o triunfo, chegou em nosso loccorro o Rei de Linga com varias fustas carregadas de gente, e mantimentos. O Governador se aquartelou com elle no Paço do Rei, e o regalou com o mimolo prefense de algumas das Damas captivas, que pana fer bem acceito levava a recumendação em a melmo. Em quanto se recolhizo despoiss immentos, Ayres da Cunha, Duarte Coelho, e Tuan Masamede seguiran no soberbo Rei de Bineso já posto em fugida, até darem de face com a alpessura intractavel do bosque, dondess retirarat. Aquelle Principe fez romner por elle novos caminhos, que e conduzirad ao lugar de Viantana para palsar nelle o refto da vida, fempre per seguidor de Malaca, sempre inimigo des Portuguezes. O Rei verdadeiro de Bintad, a quem Alodin a conquistat quando perdeo Malaca, e anclava delterrado com o patrimonio perdido anás o chamamos, e lhe reflituismos a like com o justo ecconhecimento a tao gravde beneficio. Pedro Mascarenhas depois

de estar nella quinze dias para dar ex-Era vulg. pediçao aos seus negocios, voltou a Malaca com reputação nova sobre a

primeira.

Chegado a estar Cidade cuidou elle mes luas providencias, que nao lhecembaraçassem a viagem da India. O seu govemo screncarregou a Jorge Cabral, e despedie Francisco de Sá com a Armada em que levava 300 homens para ir edificar a Fortaleza de Sunda. Elle Fidalgo foi mal succedido na sua expediçading porque achou morto cao Rei noso amigo, que nos promettera a Fortaleza, e o fuccessor tanto seu oposto nos sentimentos, que estava declarado nosso contrario; que recebeo de guerra a Francisco de Sá; que lhe degolon a geore de huma lancha, que mandon aterra ; e que o seu poder era tanto, que Francisco de Sá nab tendo forças para to combiter, veio a Malace pedir foccorros. Quando elle voltou, já Pedro Muscarenhas tinha partido para a India , e Jorge Cabral nati se via em estado de diminuir a guarnicao, com que ficen por entes mailograda a emEravulg. preza de Sunda pela falta da gente, que D. Jorge de Menezes levava para Maluco, e pela que pouco depois conduzio Gonçalo Gomes de Azevedo em feu soccorro.

Pedro Mascarenhas deixou Malaca tao enfraquecida, advertindo que a derrota do Rei de Bintao lhe firmava a paz para muitos annos, de que já via os indicios na sobmissão, com que os Reis comarcãos lha pediao, e se congratulavao com elle pela ruina daquelle Tyranno. Firme nesta idéa, reforcou os tres Officiaes nomeados para as expedições de Sunda, e das Molucas. proveo as duas náos, em que elle, e Antonio da Silva navegárao para a India; mas como a sua chegada a Coulao foi já no anno seguinte de 1527, nos a trataremos nelle, e agora continuamos com o Governador Lopo Vaz de Sampayo, que sahio de Ormuz para voltar á India na companhia de Heitor da Silveira, que viera de Malaca com o Embaixador D. Rodrigo de Lima.

Chegárao ambos a Mascate no prin-

cipio de Agosto, donde Lopo Vaz des- Era vuls. pedio a Heitor da Silveira com quatro náos, e duas caravellas para esperar na costa de Dio as embarcacões de Meca. Neste tempo governava a Cidade Melique Saca 4 filho de Meliqueaz in que temerofo- da crueidade do Soltao Mamud, Rei de Cambaya, para legurar a vida negociou entregar a Fortsleza aos Portuguezes. Tratava-fe ofto negociação com Christows de Souls, Governador de Chaut, e nesta Braça estava o Emisfario de Melique Saus; quando chegou zella-Lopo Vaz de Sampayo, que do melmo Emiflatio soube as intenções de Melique. Veia pouco depois Heiror da Silveira spresentar-lite cres nãos de Méca tad importantes a que lo conquinto d'El-Rei-schegou à coopoco parduos. Lopo Vaz teve por digna da pessoa de Heitorida Silveita a commissa de ir a Dio trabar o modo dallentrega das Fortaleza p que deixou ajultado á fatisfaça6 de ambas as partes. Em quanto elle voltou a Chaol para infirmir o Governador, que havia dar as providencias para setomariposse da dita Praça o Mou-TOM. XII.

Era vulg.

ro Hag Mamud, parente de Melique, o divertio do projecto, tomou-lhe por trahiças a Praça, entregou-a ao Rei de Cambaya, e Melique teve a felicidade de poder escapar com toda a sua familia em Jaquete.

#### CAPITULO VII.

Da discordia entre Pedro Mascarenhas, e Lopo Vaz de Sampayo sobre o governo da India, e os acontecimentos succedidos no tempo della.

OS entramos na narração da rotura, de hum scisma político na India, bem capaz de transformar a firmeza do estabelecimento Portuguez naquelle Estado, se a Providencia não acudira com o reparo ao golpe mortal, que o ameaçava, Pozéras-se em campo dous ambiciosos, não sei se ambos da honra, se da fazenda, ou se cada qual attento, e dividido entre estes dous objectos; na sua tésta com hum intrigante déstro, para hum, officioso, para o outro, apai-

apaixonado; e começárao a separar os Era vula animos, que se inclinárao, e dividsrab entre os partidos, que lhes erab mais interessantes. Chegarad este anno á India cinco náos do Reino, de que erao Capitaes Francisco de Anhaia, Triftad Vaz da Veiga, Vicente Gil. Antonio de Abreo, e Antonio Galvao. Logo se sez público, que El-Rei nomeava Governador a D. Henrique de Menezes já morto: que ordenava ao Vedor Affonso Mexia the remetesse fechadas, fem lhes dar algum uso, as vias, que levára o Conde Viso-Rei: que vinhao outras novas; mas além dellas remettida ao mesmo Vedor huma Provisad, se he que nad foi fabricada na India a influencias suas . na qual El-Rei mandava, que fallecendo D. Henrique de Menezes, o mesmo Mexia nomeasse Governador a Lopo Vaz de Sampayo.

Estas vozes vagas se acompanhavas da certeza constante da hoa acceitação, que o Vedor tinha na Corte de Lishoa; que El-Rei lhe agradecia as dexteridades, com que se havia condu-

Pii

Era vulg.

zido; que o encarregava de negocios importantes: acceitaçad, que achando lugar em hum espirito vivo para a saber aproveitar, encheo de corage o façanhoso Vedor para tirar a cara a público contra Pedro Mascarenhas a favor de Lopo Vaz, que entad tinha chegado a Goa da viagem de Ormuz. Posto nas mãos do Patrono, e nas do feu Conselho, Lopo Vaz veio a Cochim, despedio as náos para o Reino, e vendo a Cidade dividida em bandos públicos, degradou os Chéfes do partido contrario, e mandou pôr avises em Coulao para Pedro Mascarenhas saber, quando alli chegasse, como nao vinha governar a India, por ser elle o nomeado pela nova Provisao do Rei remettida ao Mexia. Nas náos, que partírao para o Reino embarcárao D. Rodrigo de Lima, e o Embaixador, que com elle viera da Ethiopia, ambos recebidos por El-Rei em Coimbra com as demonstrações do maior prazer, da mais distincta honra.

Lopo Vaz bem instruido, ou sosse porque na realidade quiz ir atagar os Rumes, que estavas na Ilha de Ca- Era vulg. marab, como elle jurou em público na presença de huma Hostia consagrada, ou fosse por evitar o encontro com Pedro Mascarenhas, como dizia a gente da India; elle sahio de Cochim com huma Armada na volta de Goa, deixando em regimento, que se alli chegasse o seu rival, ninguem lhe obedecesse. Ordem semelhante sicou em Cananor; e chegado a Goa, a viagem de Camarao foi revogada, e tomado o acordo, de que a seu tempo se esperassem os Rumes na ponta de Dio, aonde podiao ser atacados com maior vantagem: mudança de idéa, que confirmou a todos na que primeiro havia6 concebido sobre a retirada de Cochim. Finalmente, Pedro Mascarenhas chegou de Malaca a Coulab correndo o mez de Fevereiro de 1527, e foi lo- 1527 go mandado visitar do Vedor com muitos refrescos, com huma carta de tantas civilidades, como industrias, em que lhe recommendava nab viesse a Cochim; mas partisse para Goa, aonde o Governador o esperava com

Era rulg. o alvoroço merecido das suas qualidades, da grande victoria, que acabára de ganhar sobre o Rei de Bintao.

Pedro Mascarenhas entende o estratagema, e o despreza; apresenta-so em Cochim, e o resoluto Mexia o netifica para nad saltar em terra; elle intenta fazello, e se encontra na Praia com aquelle emulo acompanhado de gente armada, que espanqueia, fére a hum homem como Pedro Mascarenhas a seu sobrinho Jorge Mascurenhas, a outros Fidalgos, e homens da sua comitiva: atrevimento, que nao fem grande nota da inteireza da justica, ficou impunido, sem hum exemplar de severidade para conter audacias descommedidas. Cede o Varab constante á maior força; entrega as nãos; tesolve-se ir a Goa para ser requerente no Juizo cégo de Lopo Vaz de Sam-payo; soffre em Cananor as repulsas forçadas da obediencia sem olhos de hum amigo tanto do seu seio, como era D. Simao de Menezes, que lhe fornece embarcação para passar a Goa, O despotico Mexia avança os arrojos, dedegrada, e remete Jorge Mascarenhas Eravulg. prezo para Coulao; aos mais Fidalgos prende em serros; e este particular se arroga a authoridade de arbitrio absoluto no provimento do Governo da India: slatos de valido em Lisboa sem recurso contra elle em Cochim.

Ayres da Conha, que presenciára todas as desordens nessa Cidade, e foi mandado a Goa levar cartas do Vedor, e de Pedro Mascarenhas a Lopo Vaz; este consulta com os seus amigos a fituação crítica dos negocios, e todos affentao, que ao feu Competidor por caso algum deve nad o consentir em Goa. Em resulta deste conselho mandou Lopo Vaz tomar as embocaduras dos rios, que entrad em Goa, por seu sobrinho Simao de Mello, e por Antonio da Silveira, que estava para ser seu genro, com ordem de prenderem a Pedro Mascarenhas, e Simao de Mello o levar a Cananor. Appareceo na barra o infeliz Pidalgo em hum catur, sem mais companhia, que a de dous pagens. Foi logo obrigado a amainar, e intimada a ordem respon-

Era vulg. deo : Que hum homem provido por El-Rei no governo da India, que vinha em tom de particular requerer a sua justica perante Lopo Vaz, que occupava o seu cargo, nem comettia crime, nem merecia pena: que o deixassem entrar para fazer os seus requerimentos, a que Lopo Vaz deferiria como bem lhe parecesse. Ouvindo esta resposta tao comedida, Antonio da Silveira se arrojou ao descomedimento de fazer a hum homem do tamanho de Pedro Mascarenhas a honra de lhe deitar dous pares de grilhões aos pés, e entregallo a Simao de Mello para o levar a Cananor.

Como se fossem réos, as pessoas, que vinhad com elle se trouxerad para o tronco de Goa carregados de ferros. Entad cresceo o escandalo até aos ultimos pontos do desconcerto, que contra Lopo Vaz desentoava as vozes pelas ruas, e praças públicas. Quiz prevenir as consequencias a santa simplicidade do Guardiao dos Franciscanos, que entre outras passagens célebres, comque teceo hum Sermao de concordia.

# DEPORTUGAL, LIV. XLIV. 233:

teve a bondade de deitar do pulpito Era vula abaixo hum requerimento ao Vigario Geral, em que lhe pedia da parte do Papa condemnasse em déz marcos de prata: para a Sé, e fulminasse pena de excommunhao contra todos aquelles, que dissessem que Lopo Vaz de Sampayo nao era verdadeiro Governador da India. Em estylo mais concertado, e mais pathetico, em tom mais sólido. e mais socante escreveo a Lopo Vaz-Christovao de Sousa, Governador de Chaul, que pelas suas altas qualidades attrahia as gentes, e no espirito de Lopo, Vaz fez impressões bem sensiveis. Elle lhe representou a enormidade da rotura civil abominavel em todos os Estados, agora muito mais no da India ameaçado da invasao dos Rumes, que faziao necessaria a concordia para a resistencia: que entregasse o governo a seu domno; ou entrasse com Pedro Mascarenhas em juizo, para nelle se dar a justica a quem a tivesse; ficando certo, que elle nas obedeceria a algum dos pretendidos Governadores, em quanto nao fosse declarado

Ere vulg.

legitimo por Juizes arbitros menos apaixonados, que o Vedor Mexia, tab

parcial como todos sabiao.

O Xarafo de Ormuz por ordem de Lopo Vaz veio prezo para Goa, quando nella tomavao novo corpo os desconcertos. Heitor da Silveira até entag partidario daquelle Governador, justamente escandalisado se poz na testa dos Fidalgos para lhe requererem apresen-tasse em juizo as Provisões, que dizia, e ninguem vira; que Pedro Mascarenlias estava prompto para fazer o mesmo, e que se daria a justiça a quem a tivesse. Ferviao os requerimentos deste Fidalgo, e de outros do seu partido; mas quem os apresentava hia povoar o tronco de Goa carregado de ferros. Todos vacillavao, e Lopo Vaz mais que todos sentia a mudança de Heitor da Silveira, que determinou castigar arrogante, affaltando-o em casa com gente armada para o prender, e a muitos Fidalgos, que estavao nella, com ignominia. Sem socobro do seu animo intrépido, Heitor da Silveira cedeo ao tempo; deixou-se prender

com

Diogo, e D. Antonio da Silveira, D. Tristas de Noronha, D. Jorge de Castro, Nuno Fernandes Freire, e Jorge da Silveira. D. Simas de Menezes em Cananor despicou esta asserbana, entregando as chaves da Fortaleza a Pedro Mascarenhas, reconhecendo-o Governador da India.

Finalmente, para nao allongarmos esta narraçao, ainda que recopilemos o estylo difuso, e impertinente com que o fazem os nossos Chronistas mais chegados á idade, em que succedeo esta memoravel discordia, nos concluiremos com dizer, que depois de requerimentos multiplicados, de prizões innumeraveis, de odios, de inimisades. de todos os effeitos, que costama caufar hum scisma teimoso; os dous competidores Lopo Vaz de Sampayo, e Pedro Mascarenhas vieras a comprometter-se em Juizes arbitros, que decidírao a causa a favor do primeiro, e que o fegundo, conformando-fe com a sentença, se embarcou para o Reino, como diremos no seu lugar proprio;

Era vulg. prio; porque o devem agora ter os acontecimentos das Molucas.

Nós deixámos estas Ilhas entregues por Antonio de Brito a D. Garcia Henriques, que achando a Fortaleza em necessidade de tudo, teve de ordenar a Martim Correa viesse a Banda proverse dos generos, que lhe faltava6. Fez elle a jornada a tab bom tempo, que nao só achon ainda a Antonio de Brito; nab só se encontron com os navios de Manoel Falcao, que Pedro Mascarenhas mandára de Malaca áquellas Ilhas, mas soube que nellas se avistárab duas náos, que pela figura se entendeo seriao de alguma Fortaleza Castelhana, que nos fosse inquietar a Ternate. Por esta causa aquelles dous Capities soccorrêrao com gente, municoes, e viveres ao Correia, que sem demora voltou para Maluco. Por este tempo D. Garcia com o Rei Almancor de Tidore andava em ajustes de paz, que Cachildaroes, já Tutor do minino Rei Bohat, desejava impedir, como prejudiciaes á sua conservaças. A paz se concluio, e o Rei para adoçar

o desgosto do Cachil lhe offereceo huma Era vulga filha em casamento, que D. Garcia tambem quiz, e nas pode embaraçar, como pernicioso aos nossos interesses.

Tinha Almançor concluido estes grandes negocios, quando lhe sobreveio huma grave doença, que o obrigou a pedir a D. Garcia hum Medico, para o curar. Elle lhe enviou hum Boticasio, disse-se, que bom fabricador de veneno, que o matou. A tempo, que a sua Corte estava para dar sepultura ao cadaver, D. Garcia com o pretexto da falta de cumprimento a alguns dos Artigos da paz, entrou nella sem ser sentido, levou-a a ferro, e fogo, reduzio-a a hum monte de cinzas, e cheio de vaidade por esta façanha vil, se embarcou mui satisfeito. Os Tidorezes recobrados acclamárao por seu Rei a Cachil Raxamira, filho do defunto, que nos declarou viva guerra; e os barbaros das Ilhas vilinhas conceberat tal horror da perfidia de D. Garcia, que os seus Reis ouviso com escandalo o nome Portuguez, fugiad, e abominavao o len commercie.

Pe-

Era vulg.

238

Pelo mesmo tempo D. Jorge de Menezes, que dissemos sahira de Malaca provido na Fortaleza de Ternate. levava hum regulamento de Pedro Mascarenhas para descobrir aquella navega-çao pela via de Borneo, que encurtava os seis mezes da monças, que se gastavao pela de Banda. Este Fidalgo seguindo rumos differentes foi dar a travvéz das Ilhas do Morro setenta legoas da nossa Fortaleza. Daqui escorreo tanto com as correntes, que se vio mettido no grande golfo do Estreito de Magalhaes, aonde atoado por huma tormenta horrivel, foi parar á terra dos Papous, a que hum Geografo chama Lochac; que a considéra riquissima, que a colloca alem do Tropico, que diz estar 200 legoas apartada da Jaoa; e que na sua circunferencia tem as Ilhas de Sodur, Pentan, Malayur, e outras. Aqui esperou D. Jorge a monçat em trato franco com os moradores, que erab brancos, e louros como os Flamengos, e em Maio deste anno chegou às Molucas com a maior parte da gente morta em trabalhos tad penolos.

Em

Em quanto ás nãos Castelhanas, de Era vulg: que Martim Correia achou noticia na liha de Banda, a Tidore só chegou huma, que escapou da desgraçada Frota de sete navios grósios, que o Imperador Carlos no anno de 1525 mandára ás Molucas, depois que a célebre não Victoria da Frota de Fernao de Magalhães chegou a Hespanha, e os seus Officiaes fizerad crêr ao Imperador, que as Molucas estavao na repartiçao da sua conquista. Desta não era Capitaó Martim Inhegues, e levava 300 homens, que derab alentos novos ao Rei de Tidore, aonde elles se fortisicárao para esperar as determinações dos Portuguezes. D. Garcia lhes mandou fazer varios requerimentos para despe-jarem aquellas Ilhas, que erao da coroa de Portugal; e porque se conservárao contumazes, em que pertenciao á de Castella, os tratou como inimigos, declarando-lhes a guerra. O melmo succedeo no novo governo de D. Jorge de Menezes; mas como este Fidalgo chegou a Ternate mui destroçado da sua viagem, nas teve por entas

forças bastantes para lançar de Tidore aus intrusos Castelhanos, nem sustena tou a primeira, guerra, 🕟 🕟 🕟 🕠

Os successos deste anno nós os cons cluimos com a sentenças, que a 23 de Dezembro deras em Cochim os doze Juizes nomeados para resolverem as pretenções de Lopo Vaz de Sampayo, e de Pedro Mascarenhas a respekto do governo da India. Cada hum dos pretendentes nomeou tres Juizes, o corpo da Nobreza autros seis, que primeiro se empatárao nos votosi, e depois julgárao a causa a favor de Lopo Vaz. Pedro Mascarenhas apellou para El-Rei, e sem sane estava. se preparou para a viagem do Reino, a que deo principio no dia 19 de Janeiro do anno feguinte acompanha do de Antonio de Brito, que fora Governador de Ternate. El-Rel o recebes com muito agrado, reconheceo la fua: justica, remuneroura com the dar o governo de Azamor, aonde esteve alguns annos, e recolhendo-se a Lishoa, se perdeo em huma caravella. A Corte para evitar na India outros fuocessos.

1528

desta natureza, ordenou hum regula- Era vulg. mento, em que mandava: Que abrindo-se as vias das successões, se a pessoa nomeada nellas nao estivesse do Cabo de Comorim até a ponta de Dio, nao se esperasse por ella, e se abrisse outra successão.

#### CAPITULO VIII.

Do que obrou Lopo Vaz de Sampayo depois de reconhecido legitimo Governador da India, e os successos das Molucas neste anno.

A CONDIÇAO sevéra de Lopo Vaz de Sampayo se vio mudada na India, quando elle soi julgado em Cochim por seu Governador legitimo. Se os Fidalgos do seu partido, mais que todos o determinado Védor Mexia, se entretinhao em sessejos, que marcavao o alvoroço dos espiritos nesta occasiao do seu triunso; elle se occupava em attrahir com benevolencias, com civilidades, com cortezias a Nobreza, que até entao sei guíra a Pedro Mascarenhas, ou para TOM. XII.

Era vulg.

que ella temerola de alguma indignae çab futura nab o abandonasse, e com elle partisse para o Reino, ou para lhe mostrar, que o mesmo Lopo Vaz sabia ser affavel, e rigoroso, depois de Governador benigno, quando pretendente severo. Fosse qualquer dos dous o motivo da mudança das suas exterioridades, elle conseguio o fim da idéa, e vio sobmettidos ás suas ordens os Fidalgos mais direitos, que elle mal podia esperar ter inclinados. He partido vantajolo em quem governa fabet mudar de affectos, revestillos da cor propria das conjunturas, e os que se descobrem ornados da lenidade anda condescendencia, da brandura, da attençad, sempre sad agradaveis as vistas, magnetes das vontades. Absaldes officiolos as portas, da Cidade, ladrões de toda a qualidade de espiritos.

Sem perder tempo Lopo Vaz se empregou nos expedientes serios de governo. Elle quiz partir logo para a liha de Camarao a queimar a Armada dos Rumes, approveitando-se da sua deserdem sediciosa, que havia tirado a vi-

da ao Chéfe Solimao; mas a Nobreza Era vulg. com o fundamento da guerra de Calecut, e com o des animos dos Portuguezes, ainda não bem concordes, o impedio. Ordenou porém que fizesse esta viagem de observação Antônio de Miranda de Azevedo com huma Frota de treze náos, e mil homens, de que nomeou Capitaes alguns dos que leguirad a voz de Pedro Mascarenhas. Porque Christovao de Seufa embarcára para o Reino, proveo no governo de Chaul a Francisco Pereira Pestana em premio dos feus relevantes ferviços. Remunerou os que fizera Ayres da Cunha na ultima guerra de Bintao com a Forta-leza de Coulao. Mandou a Simao de Mello, que com huma não, e huma caravella cruzaffe os mares das Maldivas; è em Cananor proveo a D. Joa6 Deça para fazer a guerra no Malabar com onze navios.

Despachoù a Martim Assonso de Mello Zuzaste com onze vélas para Ceilao em soccorso do Rei de Cota, com ordem de passar a Malaca, e entregar esta Frota a Francisco de Sá e Meno-

ii 2e

Era vulg. zes para ir fundar a Fortaleza de Sunda Para Governador de Malaça, despedio a Pedro de Faria, que levou comsigo a Simao de Sousa Galvao, que hia render a D. Jorge de Menezes no governo das Molucas. Proveo a Christovao de Mendoça na Fortaleza de Ormuz, e com elle foi folto, e livre o célebre Xarafo para ainda ir molestar os infelices Reis daquelle Estado. Dadas estas providencias, o Governador setembarcou na Armada para Goassimas fabendo no caminho, que em Baçanor estavad 30 paráos armados para elcoltarem a Calecut outros 50 carregados de arroz; elle invellio a entrada de lugar, que segunda vez reduzio a cinzas, tomou todos os paráes, os bons que troufse para Goa, os mais inferiores que forao quelmados por Antonio, da Sil-

Na cósta do Malabar D. Joao Deça cumpria bem os seus deveres. Avisando-o que em Mangalor estava huma Armada do Camorim, foi a este porto, e nad a achando arrasou a povoação. Na volta para o Malabar en-

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 245

controu a Armada, que se compunha de Era vulg. 60 paráos ás ordens do bravo Mouro China Cotiale, que vinha em nossa demanda para nos atacar. A defigualdade de déz embarcações para cada huma das nossas, obrigou D. Joad a encadear a sua galé com algumas sustas, e esperar os Barbaros nesta forma. A primeira descarga mettemos no fundo alguns paráos. Seguio-fe a abordagem , a que os Portuguezes se arrojáras com o seu valor ordinario. A este cedeo o número : e entrado Optiale, deitado no convéz aberto em feridas arreado o seu pavilhad de Almirante, enfraquecemas tripulações para a relifiencia; rendemos 40 paráos; degolfamos 10500 Barbaros; quafi outros tantos fizemos captivos; perdemos vinte homens; porque Cotiale ainda effava vivo o fizemos curar; e D. Joao cheio de gloria entrou em Cananor a encarregarse da Fortaleza, entregue por D. Simao de Menezes, que se embarcou pa-Ta Cochim.

O Governador, que se achava em Angediva, na viagem para Goa, nac Era vulg. lossia o resentimento, que lite mos-Heitor da Silveira ; tab bem visto em Lisbon, como nacindia. Elle o bufca . o satisfaz, derrams sobre elle todos os perfames de delicadeza , que nao podem deixar de produzir cheiro de suavidade. Ainda o Silveira quizéra relistir; mas já nao era facil a shum espirito de tanta gonerosidade contrariar officiosas rogativas. Elle se rende. e apoz o seu exemplo todos os mais que olhavaó a Lopo Vaz, como hum intruso. A offerta dechuma groffa Armada para a cósta de Cambaia foi @ primeiro effeito da gratidad do Govers nador, que a entregou a Heitor du Silveira logo que chegou a Goa. Coastava ella de quatorze navios com ago homens, tao independente o seu Chéfe por graça especial, que Commandante algum das Praças, aonde entrafe fe lhe poderia dan ordens, nem elle teria obrigação de as oblesvar, le para ifso fosse instado.

Ineançavel no governo Lopo Vaz , mandou a Manoel da Silva com huma FróFrota de seis fustas guardar os mares Era vulg. de Goa até Chaul tra Manoel da Gama com quatro fustas, e huma não a correr a costa de Coromandel, que elle deixou limpa de pyratas : a Joa6 de Flores para a Feitoria do aljofar com huma caravella, huma barca, e tres fustas. Este foi infeliz na arrecadação da renda da pescaria, em que andava só com as doas primeiras embarcações; porque encontrando vinte navios dos piratas de Ceilao, o abordárao, e fem dar quartel lhe paffárao á espada 26 homens da fua companhia depois de vendêrem us vidas por alto preço. As tres fustas da sua conserva labendo a morte do Mores, antes que es piratas virassem sobre ellas, se foras incorporar com Manoel da Gama.

Nas Molucas atiçou todo o seu sur o espirito da discordia, que derramou indomavel nos dous genios duros de D. Garcia Henriques, do seu successor D. Jorge de Menezes, nos dous partidos de hum, e outro Pidalgo: rotura, que hia sendo causa do nos so dominio naquellas Ilhas sicar em pre-

Era vulg.

za aos Castelhanos vigilantes em Tidore para se aproveitarem de tab favoravel conjunctura. Queria D. Jorge, que D. Garcia se recolhesse la Malaca pelo rumo de Borneo, como dhe ordenára Pedro Mascarenhas: D. Garcia determinava fazer a jornada pelo caminho de Banda, aonde tinha prevenidos interesses avultados. Do quero, e nao quero destes dous Chéses resultou tomarom as armas os seus partidos, e tambem os Castelhanos para dissiparem o que ficasse victorioso. Instado D. Garcia por homens prudentes, que vivad canhoes assessados contra a sua casa, fizérad com elle, que cedesse no tempo; que se fosse metter voluntario na prisad como executou; mas encontrou hum par de grilhões comique o odio fulminante, sem artençati ao nascimento, lhe abateo a authoridade.

Bse proceder escandaloso irritou aos Castelhanos, e ao Rei de Geiloso para tomarem o partido de D. Garcia, e declararem a guerra a D. Jorge. O mesmo intentárao os seus amigos, que buscárao no Sertao a Cachildanoes pa-

### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 249

sa com as fuas forças descarregarem o Era vulgo -golpe mais pezado sobre a infolencia. Para que apparecesse Iris no meio da tempestade, nao teve D. Jorge mais remedio, que soltar a D. Garcia, e tratallo em tom de amigo. Nao podia elle imprimir boa harmonia no ouvido delicado de D. Garcia, que em nada cuidava tanto como em corresponder a Da Jorge com outro som igualmente disfonante. Elle tomon tao bem as medidas, que quando este Fidalgo menos o pensava; quando Cachildaroes, e o Rei de Bachao estavao em Ternate declarados contra elle; quando por inftangia do Alcaide Mor elle permittio a Francisco de Castro, que levasse boa parte da gente jantar ao campo em distancia de huma legoa; D. Garcia com os seus amigos entra pela Fortaleza, toma posse della, prende a D. Jorge, mette-o cem huma masmorra carregado de ferros, e o mandou atar a huma peça de canhaő.

A este impeto de atrevimento, que foi despique de outro semelhante; ao rebate, que tecárao os amigos do Era vulg. prezo, acudio o Alcaide Mor come. gente, que estava no campo; mas veni do a D. Garcia fenhor da Fortaleza, focegado sobre o muro, nao pode executar mais accas, que defaffogur em improperios contravelle. Como entad houve huma revolta geral, em que se intereffárab os naturaes do Paiz. Cachildaroes, os Castelhanos, o Rei de Tidore; foi D. Garcia persuadido nao quizesse arriscar a Fontaleza d'El-Rei, que com a pouca gente, que rinha, #26 poderia defender ; que foltafie a D. Jorge, the entregaffe o governo se que fem le vêr com elle fizeffe a fur jornada. Como no tempo da prizzo de D. lorge os Castelhanos se apoderárao da Ilha de Macuuse, D. Garcia quiz evitar outras refultas mais perniciosas; tomou a resoluçate de seguir & sua jornada para a India no navio de Pedro Botelho; com condição, que depois delle estar embarcado, o Atcalde Mor Simao de Vera soltaria a D. Jorge; mas antes de sahir da Fortaleza mandou encravar toda a artilharia; nao succedesse D. Jorge do-

pois

DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 251

pois de folto fazer-lhe fogo fobre o Era vulg.

Chegou D. Garcia a Banda, quando ferrava o mesmo porto Gonçalo Gomes de Azevedo, que Jorge Cabral, Governador de Malaca , mandava de soccorro a Ternate, como fica dito: Pouco depois veio Vicente da Fonseca, que como fora testemunha das desordens referidas, e era creatura de D. Jorge de Menezes, logo D. Garcia se receou, que elle negociasse com Gonçalo Gomes em seu prejuizo. Ainda que nas confeguio a prisas de D. Garcia, logrou tomar-lie o navio com o pretexto de engrofiar o loccorro para Ternate , deixando-o: vaquella: Ilha. Elle chegouino tempo mais opportuno para le fustentar a guerra com os Castelhanos , que estavad arrogentes com o reforço viudo da nova Hespanha ás ordens de Alvaro de Savedra, que perturbou por muito tempo o nosso socego em Ternate, e em todas as Molacas.

Em quanto se passava estas cousas. Christovad de Soula tomava pos-

Eravulg, se do governo de Ormuz, e restituiz aos seus empregos o Raix Xarafo, que indo para Goa com figura de criminofo, elle descobrio meios para voltar a Ormuz como huma imagem da innocencia. Nos veremos a feu tempo-tes elle a melma habilidade em Lisboa; quando nella fervia a justica sem excepção de pessoas. O novo Governador quiz avisar a El-Rei da morte de Solimao, General dos Turcos; da defordem da sua Armada ; como se she desconcertarao os projectos sobre a India; e encarregon esta jernada a Antonio Tenreiro. Elle a emprehendeo por terra. Foi a Baçorá; nao achou a caravana de Damasco; toma huma nova corage até entao nab vifta; attravella com huma bussola o espantoso deserto da Arabia sem mais sociedade, que a de hum guia; com felicidado incrivel chega a Alepo, aonde se embarca para a Ilha de Chypre; passa a Italia, a Genova, a Marselha, entra em Lifboa. O Rei, a gente, o Povo o recebe com applausos; e feita a supputação das suas jornadas, se demonstrou que

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 253

a haver em Portugal muitos Tenrei- Era vulg. ros, cada tres mezes saberia novas da India.

Martim Affonso de Mello Zuzare te, que nas ordens públicas hia encarregado de loccorrer o Rei de Cota contra Pate Marcar, General do Camorim se nas particulares se lhe incumbia ir fazer a Fortaleza de Sunda, para que eflava deflinado Francisco de Sá e Menezes, como nos deixamos dito; baísou a fama da sua vinda para aquelle General se por em retirada. De Ceilao foi elle a Paleacate a invernar. Aqui pode a gente penetrar o defignio occulto da viagem do Sunda, e le queixou altamente deste engano pouco toleravel ao genio Portuguez. Parte della lhe fugio, outra quiz quelmar as nove náos da Armada, e para a socegar soi necesfario a Martim Affonso prometter, e iurar que a sua derreta nao paffaria de fazer o corso nos mares de Bengala. Cruzando os de Arração lhe sobreveio huma tempessade, que separou todas as náos. A de Martin Affonso se desfez ma costa i salvouse elle no batel com 60

Era vuig. 60 homens , que depois de soffrerem grandes penalidades, cahíraó nas mãos de Codevascao, vassallo do Rei de Bengala, e Governador de Chatigas, que os tratou com humanidade. Acabado o temporal, Duarte Mendes de Vasconcellos, e José Coelho, dous dos seus Capitaes, que os buscavao por aquelles portos, os vierao achar em Chatigaő. O seu Governador nao os deixou embarcar para se servir delles em huma guerra, em que o fizerad victoriofo. Os navios, que os esperarab, torparao sem elles; porque o Barbaro queria resgate; que Lopo Vaz de Sampaio lhe mandou, e elles chegarat a India governando já Nune da Čunha.

Na narração dos fuccessos dos Capitties, que aquelle Gvernador despachou, e que nos vamos feguindo, nenhum delles foi tab gloriolamente infeliz, como Simao de Soula Galvão, que nevegava para Maluco. Hum temporal furiolo o aparton da conserva de Pedro de Faria, que hia nomeado Governador de Malaca, e o levou ao porte de Achem, nao lhe sendo possivel forçar

# DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 255

es mares para deixar de entrar nelle. O Era vule. Rei perfido o quiz enganar com os cumprimentos, que lhe mandou fezer por vinte fustas com mil homens; e porque elle nat os acceitou, a sua galé foi investida , entrando a sustentar hum dos combates mais gloriosos, que se virad no mundo. Poucos Portuguezes cançados das fadigas de tormenta tab longa, nesta primeira resistencia metterab alguns valos no fundo degolárao 300 Barbaros, fugiratios mais. O Rei, que de terra via o combate, e o destroço. entrousem furor, que os seus lhe moderárado atestando, que os Portuguezes combatiad nati como homens, mas como féras, a maneira dellas derramados que indomitos. A la la la la la la

Despede elle outras cincoenta sustas com 20000 homens de refresco para re nenovarem os cumprimentos, persuadirem a Simao de Sousa o assecto do Principe aos: Portuguezes, e que nao su permittindo a tempessade sahir do porto, viesse a terra receber os Reaes savores. Segunda vez regeita Simao de Sousa as osserias frandulemas; começa

Era vulg. segunda batalha. Por todas as partes he entrada a galé; mas o valor sobre a multidao logra tantas vantagens, que coberto o mar de mórtos dos muitos vivos, que le revelavad, tintas as aguas do sangue Barbaro, e Christad indistin-Ctamente misturado, tanta fusta, tantos homens bem cortados por tao poucos, fogem, retirad-se, dentro do seu melmo porto defmaiab. Permittio entad o Juizo Supremo, e inescrutavel, que hum Mouro, nosso escravo, se iançaffe ao mar, e fosse nadando reprehender os inimigos por abandonarem o combate, quando a maior parte dos Portuguezes estava morta, o resto delles ferido, incapaz de mais resistencia.

A este tempo vinhao de terra novos reforços, com que os inimigos voltárao com a confiança de quem hia dat. á galé hum reboque para a vararem em. terra. Elles encontráreo os animos tao inteiros em corpos despedaçados, que tiverao de sustentar nova batalha. Com o pezo della forat cabindo os feridos como mórtos, os poucos sãos sem vida. Morrêrao os bravos. Fidalgos Simao de

de Soula Galvao attravellado de huma Era vulgo setta pelos peitos, D. Antonio de Castro, Manoel de Soula, Antonio Caldeira, e Jorge de Castro. Aqui acabárab quatro filhos do memoravel Duarte Galvao, que tambem deo a vida no serviço do Rei na Ilha de Camarao em idade de 80 annos, vindo da Embaixada da Ethiopia, como se disse em seu lugar. Além do Simato de Soufa, os outros alentados moços: se chamavas Jorge, Manoel, e Rui Galvao. Vinte e einco Portuguezes forao levados femivivos ao impio Rei, que lhes difie: Eu vos mando curar; em estando sãos. elegei entre vos hum, que vá a Malaca dizer ao Governador mande buscar a: galé 4: e os mais companheiros y porque quero paz com os Portuguezes; engodo infame, com que este Barbaro queria pescar outros para multiplicar a horribilidade dos massacros.

Ultimamente, Antonio de Miranda fez ao Estreito: huma viagem mais esteril de gloria, que de proveito, mais interessante, que samosa. Chegando á altura do seu regimento dividio a Esquator TOM. XII.

Era vulg. dra em tres para nada passar por aquelles mares, que nao fosse preza. Vinte náos grandes carregadas com fazendas de valor inestimavel deixárao ricos do General até ao grumete mais vil. Os ventos contrarios lhe embaraçárao chegar á. Hha de Camarao, que era o destino da sua jornada; mas em Cayxem soube a sediças dos Turcos, a morte do Baxá Solimao, das cinco galés, que se levantarao; que o grosso da Armada se havia retirado para Suez. Elle queimou a Cidade de Zeila, cujos habitantes a tinhao desamparado, nao deixando nella pessoa, que combater, na-da para pilhar. O Inverno elle o passou em Ormuz; e na volta huma tempestade violenta lhe dissipou a Esquadra na altura de Dio. Henrique de Macedo, e Antonio da Silva soffrêras o tempo sobre serro. Lopo de Mesquita encontrou hum grande galeao com 200 Mouros, que o abordou. Elle, e seu irman Diogo de Mesquita com 20 soldados o entrárao; mas com o golpe das ondas, e arfar dos navios, elles abrirao por muitas partes, rompêrao DEPORTUGAL, LIV. XLIV. 259

os cabos, apartárao-le, e estavao nos Era vulg. termos de ir ambos ao fundo.

A gente, que ficou na não do Mesquita, antes que se alagasse, velejou para Chaul, aonde chegou a salvamento. Os dous irmãos Mesquitas com os vinte foldados no galead dos Mouros, vendo-se desamparados pozéra6 nos braços a salvação da liberdade, e entrárad a peleijar, nat como homens, como monstros. Acçao incrivel; mas verdadeira. Vinte e dous homens contra 200 matab a major parte, e o resto que escapa, levado do amor da vida, que se lhes promette, sajuda os Portuguezes a tomar as muitas aguas, -que o galcao fazia. Lopo de Mesquita para aproveitar os caixões de ouro , que vinhao nelle, os mette no batel com seu irmad, e alguns Portuguezes para esperar a hum des bordos o successo. Elles que temerao ir a pique com o galead, quando se sobmergisse, apartarable, seguirab a sua derrota trifte; sem que os podessem deter as vozes de Lopo de Mesquita. Este foi tao feliz no feu trabalho, ajuda-

ŗ!

Era vulg. do dos Mouros rendidos, que metteo o galead em Chaul, aonde já achoua Antonio de Miranda. O batel foi tomado por Alixa, General da Armada de Cambaia, que o apresentou ao seu Rei. Elle quiz obrigar os Portuguezes a abjurar a sua Religias : o Mesquita se lhe mostrou sempre firme, e immovel. Sultao Badur o manda metter em huma groffa bombarda para o fazer voar em peças; mas o Mesquita entra nella com hum ar tao deliberado, que o Rei se assombra; manda-o recolhercom os companheiros da sua constancia, que todos depois forad resgatados.

> Henrique de Macedo tambem se separou com a tempestade, e foi investido pelo mesmo Alixa com 33 galeo-tas, que rodeárao a não. Os nossos sizerao nella outra defensa monstruosa com perda de várias embarcações, e muita gente de Alixa. Como as ballas choviad, a não perdeo todos os maltos, as obras mórtas, e nao se via mais que o casco sobre as aguas, tao restoso aos Barbaros, que nao se atre-

> > viad

#### DE PORTUGAL, LIV. XLIV. 261

vian a abordallo. Hum dia inteiro ti- Era vulg. nha durado o porfioso combate, quando para livrar a Henrique de Macedo appareceo felizmente com a sua não Antonio da Silva, desgraçadamente para elle mesmo, porque foi o unico que morreo de huma balla pela cabeça. Os foldados nao se embaraçárao com a morte do Chefe para deixarem de continuar a peleija, até fazerem fugir Alixa. Depois derab hum cabo á não, e a mettêrao em Chaul tao crivada por ambos os costados, o Macedo tao desfigurado, que se teve por hum milagre sustentar-se ella sobre as aguas; elle apenas havia quem o conhecesse por homem.

İ



# LIVRO XLV.

Da Historia Moderna de Portugal,

#### CAPITULO I.

El-Rei nomela Nuno da Cunha para Gevernador da India, e escrevem se as acções de Lopo Vaz de Sampayo até á sua chegada.

Mascarenhas, e Lopo Vaz de Sampayo, que no sim do anno passado chegou ao Reino; o estrondo da Armada dos Turcos no Estreito, que dissemos se dessez pela revolta dos seus Officiaes; sizeras nelle huma harmonia tas dissonante, que El-Rei cuidou em prevenir as consequencias sunestas com que a India estava ameaçada. Sem demora mandou aprestar huma grossa Armada de onze náos, em que embarcá-

rad

tao quali 40000 homens, de que hia Era vulz. por Chéfe o novo Governador da India Nuno da Cunha, filho de Tristao da Cunha, e com elle os Capitaes seus irmãos, Simao da Cunha, e Pedro Vaz da Cunha, D. Fernando de Lima, Francisco de Mendoça, Antonio de Saldanha, Garcia de Sá, D. Francisco Deca, Joab Freire, Bernardim da Silveira, e Affonso Vaz Zambujo. Sahio Nuno da Cunha de Lisboa em Abril do anno precedente, e levava em regimento: Que a toda a despeza fizesse huma Fortaleza em Dio para refrear a insolencia dos Turcos, que por aquella parte invadia6 a India: que em Calecut edificafie outra em lugar da que arrazára D. Henrique de Menezes, para conter a falta de persistencia do Camorim: que lhe remettesse prezo a Lopo Vaz com toda a sua fazenda confiscada; e que se os Turcos viessem aos nosfos mares, com todo o poder da India fosse atacallos sem temer as contingencias.

Em quanto esta Esquadra navega, nos iremos encontrar-nos com o Go-

Esa vulg.

vernador Lopo Vaz de Sampayo, que havendo estado em Goa até agora, tambem quiz tentar a sua fortuna na guerra, e buscar os inimigos na pro-pria casa. Informado pelo Vedor Mexia, de que em Calecut se carregavaó náos para Meca, mandou treze navios de remo impedir-lhes a sahida. Elles forat tat delgraçados com hum temporal, que se desfizerao na costa de Chatúa, aonde os poucos homens, que escapárao das ondas, em terra forao barbaramente despedaçados. Á soberba, que este successo causou no Camorim correspondeo o ardor, com que Lopo Vaz se preparou para a vinganaa. Em seis dias partio com a Armada para Cochim, deixando no governo de Goa a Antonio de Miranda, e bem depressa se encontrou com o mesmo, que buscava. Simao de Mello, que se havia avançado até o monte Deli, avisou ao Governador, que o Cutiale de Tanor sahira com huma Frota de 150 vélas, que nad tardou em apparecer, quando Simao de Mello acabava de se incorporar na nossa Armada.

Lo-

Lopo Vaz nad pôz em dúvida lan- Era vulg. car-se aos inimigos com treze fustas, huma das quaes montou elle mesmo. A vista de Cananor se atacou o combate, que durou duas horas espantoso. lá a victoria se declarava pelos Portuguezes, mettidos a pique muitos navios contrarios, morta innumeravel gente, quando chegárao as nossas náos, que entrando pelo meio da Armada, a foi servindo por ambos os costados com hum fogo horrivel. Entab paffeu a ser geral a derrota dos inimigos, que se pozérao em fugida depois de lhes mettermos a fundo 18 navios, tomado 22, peças de artilharia 50, degollado, e cativado 23)000 Mouros, sem que da nossa parte houvesse mais que alguns feridos: accidente, que unido a desigualdade das forças, e ao rápido da batalha fez estimar na India a victoria por hum milagre. Depois della foi Simao de Mello devaçar os rios daquella costa, aonde queimou outros 26 navios, reduzio a cinzas a Cidade de Chatúa, poz o fogo a outros muisos lugares até Cranganor. Aqui

Era vulz.

Aqui o encontrou o Governador. e lembrando-se das insolencias, que o Arel tinha feito aos Portuguezes, re-folveo ir cassigallo na sua Cidade de Porcá. Em vao pretendêrao defender-se os moradores: aquelles, que nao fugirao, forao passados aos sios das espadas. Entregue a Cidade á pilhagem das trópas, achárao despojos immenfos, muita artilharia, treze navios, que foraó preza dos vencedores. O Arel, que estava ausente, teve o desgosto do lhe ficarem captivas a mulher, e a irma, que elle resgatou pelo preço de huma humilde paz. A este porto chegárad entad as náos de Garcia de Sá, e de Antonio de Saldanha, que déras a Lopo Vaz a noticia da vinda de Nuno da Cunha para Governador da India; mas que nao sendo chegado até aquelle tempo, provavelmente invernaria em Moçambique: o que Lopo Vaz mandou examinar por Sebastiao Freire. Elle continuou a derrota pela costa do Malabar, e recolhido a Goa, a mandou seguir por Antonio de Miranda com huma boa Esquadra. Sem

## DE PORTUGAL, LIV. XLV. 267

Sem despir as armas, Francisco Era volg. ! Pereira de Berredo, Governador de. 1529 Chaul, empenhou a Lopo Vaz em outra nova guerra. Elle lhe representou que Alixa, General de Cambaya, estava senhor dos mares com 80 nãos, a Fortaleza necessitada de tudo, e que havendo aquelle Soberano atacado ao Nizamaluco, este Principe lhe mandava pedir soccorro. Lopo Vaz armou logo 52 navios de todos os lotes para ir encontrar Alixa, que soube em Chaul nao lhe ficava longe. Elles se encontrárao sobre a tarde, e para o outro dia ficou determinada a batalha, que se deo á vista de Bombaim. Heitor da Silveira levava a va-guarda com os navios ligeiros, e o Governador commandava as nãos de alto bórdo com os Capitães Antonio de Saldanha, Garcia de Sá, que quizerao ter este descanço na sua chegada, Antonio de Lemos, Lopo de Mesquita, Sima de Mello, e Henrique de Macedo. Ambos os Chéfes le dividirad para metterem os inimigos entre dous fógos. Heitor da Silveira se coseo com a ter-

Eravulg. ra o mais que pode, e elle só combateo com o pequeno destacamento de oito navios, que se lhe destinárao para guardar a embocadura do rio Maima Alixa postou a sua Armada em tres linhas cobrindo elle a ultima.

Elle rompeo a batalha dando a pri-. meira descarga ao longe com mais de ostentação, que de effeito. Os nossos se chegarao, e estando a tiro certo, o estrondo fez tremer os mares, e affustar a terra. Francisco de Barros de Paiva foi o primeiro, que entrou huma galé, aonde peleijou só largo tempo, e teve tal fortuna, que pegando nella o fogo, cahio dentro de huma fusta nossa ligeiramente ferido. Heitor da Silveira trabalhou por se ferrar com Alixa; mas ficando-lhe muito pela reta-guarda, foi axorando quanto lhe fazia resistencia por diante. Nas tardou em se declarar a victoria á vista do estrago, tan horrorofo para Alixa, que foi o primeiro em romper a fugida, assim como o fora em atacar a bata-Iha. Os seus Officiaes, que nao tinhao obrigação de ser mais valentes, o seguí-

guirad, e poderad lalvar fete gales em Era vulgi: Taná. Outras entrárao em Nagotana, em nosso poder ficárao 46, queimadas tres, tomamos 80 canhões grofsos, e muitos miudos, entre mortos, e captivos 800 Turcos, 200 Bombardeiros, mais de 2000 de Cambaya. Haverá quem creia, que em tamanha victoria nao perdemos mais que hum homem, que nos cahio no mar? Assima o dizem todos os nosfos Historiadores, e nao he esta a primeira occasiao na India, em que contra inimigos cheios de valor nos succedêrao casos para milagres opportunos, para accidentes raros.

Na consternação, em que sicou Cambaya com esta derrota, era infallivel a entrega de Dio, como o pensou Lopo Vaz. Ou sosse o rancor occulto de alguns dos seus Ossiciaes, ou em attenção ao novo Governador, que esperavao; elles lhe impedirao a gloria desta vantagem, que tanto se desejava em Portugal. Elle se fez na volta de Goa, sentindo já nos que o serviao ossiciosos as vesperas da falta de respei-

Era vulg. to, que vio depois confummadas, como Heróe Portuguez, em premio de tantos assignalados serviços. Heitor da Silveira ficou naquelles mares para se aproveitar do bom semblante da guerra. A sua primeira invasao foi no rio de Nagotana, aonde queimou cinco Lugares. Depois do estrago acudio o Governador da Praça ao campo com. 600 cavallos, e 20000 Infantes. Heitor da Silveira, que se embarcava, lhe fez rosto, combateo por necessida-de, e triunsou por sortune. Hum bravo soldado, sem outro nome, esperou hum. Mouro, que o bufcava: com a lança enristada, atravessou-o por hum braço, deitouro a terra, montou no feu cavallo, foi a outro, metteo-lhe a lança pelos peitos, tomou o cavallo de redea, e veio offerecer ambos ao seu Chefe, pedindo-lhe o armaffe cavalleiro. Elle lhe fez a graça; mas este hamem, que so se chama foldade antes da heroicidade, soldado ficou depois della. Só Lopo Vaz o honrou como pode, trazendo-o ao seu lados em quanto esteve na India.

Incançavel o intrépido Silveira, en Era vula. trou por Baçaim, ganhou as trincheiras, e quando perleguia os fugitivos, Alixa lhe sahe ao encontro com tres mil homens de cavallaria, e infantaria. Bem pensou o Silveira, que elle hia atacar em terra o mesmo General, com quem se batêra no mar. Feita a sua gente em peças, elle deixando-se vêr pelas cóstas. Heitor da Silveira entra na Cidade, e a queima. O Rei de Taná prevenio successo semelhante com o tributo annual de 40000 pardaos. Por outros lugares da costa correo este raio devorante levantando incendios, que a gravassem a vista do Rei de Cambaya. Alguns dos seus camaradas nao se mostrárao menos ardentes por diversas partes. O alentado Joad do Avelar, que o Governador mandára com hum corpo de trópas em soccorro ao Nizamaluco; tomou por escalada huma praça de Cambaya, que entregou áquelle Prin-

Antonio de Miranda no Malabar entrou em Chael, tirou do porto huma não muito importante, e deo fogo 4

de.

Bra vulg. Cidade. Succedeo, indo elle ao largo. vir por terra Christovao de Mello com: huma galé, e seis fustas, que forao acomettidas na mesma cósta por 50 paráos. Fez elle que fugia para o mar até aviltar o Miranda, e virou de bordo carregando os inimigos. O Miranda veio sobre elles, que so cuidavao em salvar-se; mas na fugida lhe tomárao quatorze paráos. O Governador Lopo Vaz, se da sua parte tinha as armas penduradas em Goa, nao se poupava na applicação dos meios, que fazem hum Estado florescente. Elle se occupava em restabelecer a policia, em reformar os abusos, em corrigir as intrigas dos Officiaes da Fazenda, em reparar os ar-

> Este successor, como sica dito, era Nuno da Cunha, que sahindo tarde de. Lis-

mazens, em renovar algumas fortificações, em esquipar muitos navios, em fazer brilhantes os Templos, para que chegando o successor, que esperava, em tudo achasse que Lopo Vaz se conduzira em hum governo de emprestimo, como se fosse seu de proprieda-

Lisboa, a sua jornada foi huma das mais Era vulga infelices. Tres das suas náos naufragárad, outras se dividirad com tormentas: duas, que dissemos, chegárao á India com Garcia de Sá, e Antonio de Saldanha; as mais invernarao em difierentes partes; a do Governador varou na costa de S. Lourenço; mas tudo se salvou, e recolheo na não de seu irmao Pedro Vaz da Cunha. Elle invernou com tres nãos em Mombaça, donde fez retirar o Rei, e os moradores por força a embrenhar-se nos bosques. Depois se nos sobmetteras tributarios; mas sobrevindo huma epidemia, que tirou a vida a muitos Portuguezes, entre elles a Pedro Vaz da Cunha, os Barbaros rompêrat-o tratado, o Governador mandou dar fogo á Cidade, que ardeo em incendio lastimoso. No seu porto se lhe unirad as náos y que invernárao em Moçambique, e de conserva com ellas navega para Ormuz com 400 homens menos, que lhe morrêrao de enfermidade. Estando a partir chegou Sebastiao Freire com as cartas de Lopo Vaz de Sampayo, e logo foi del-TOM. XII. S peEra vulg.

pedido para estar a Armada prompta na India, quando elle chegasse de Ormuz.

Chegou Nuno da Cunha a esta Cidade, e pouco depois Manoel de Macedo, que El-Rei mandava de Portugal prender o Xarafo, e levallo a Lisboa. O Macedo saltou em terra incognito, foi ao Paço do Rei, aonde entab estava o Xarafo, e o prendeo. O Governador estimulado de se lhe nao dar parte desta diligencia, mandou tirar o prezo das mãos do Macedo, e o poz na Fortaleza com resguardo. Depois applacou o Rei irritado da pouca attençao, que le tivera com a lua pelfon, conseguindo no mesmo acto castigar a imprudencia do Official, e satisfazer o Principe offendido. Como este homem em Ormuz era tamanho, a prizao fez écco igual á sua estatura. Em quanto elle chega a Baharem, aonde eta General Raix Bardadim, cunhado do Xarafo, Belchior de Sousa Tavares mandado pelo Governador com 40 Portuguezes, foccorria ao Xeque de Bacorá, que com este resorço obrigou os inimigos a pedir a paz. Baçora he huhuma Cidade situada no sundo do gol- Era vulg. so Persico, a cima da embocadura do Tigres, e do Euphrates, que nao chegou á noticia dos conquistadores antigos. Já mais os Portuguezes chegárao tao longe; e soi tanta a selicidade do Tavares, que com hum punhado de Lussitanos penetrou, e se sez respeitar em hum paiz longo tempo inaccessivel ás quilhas, e aos pés, que pizarao, que devacárao o mundo.

Bardadin, que pagava ao Rei de Ormuz 400000 xerafins pelo dominio de Baharem, com a noticia da prizao de Xarafo, se levantou com o tributo. O Rei, que nos satisfazia 6000004 pedio-nos lhe rebaixassemos a quantia. que Bardadim lhe negava, ou lhe restituissemos Baharem. O Governador tomou este segundo expediente, que encarregou a seu irmao Simao da Cunha com huma Esquadra de oito navios. Bardadini mandou logo a bórdo representar-lhe, que elle so se queixava do Rei de Ormuz, e nab dos Portuguezes ; mas que como elles faziab seu este negocio, lhe permittissem reurar-se com

ii 2

Z

Era vulg.

a sua fazenda, que elle lhes largava tudo. Bem instou Simao da Cunha, para que a offerta de Bardadim se acceitasse; mas a Nobreza de pouca idade recein-chegada do Reino, com os olhos na cubiça fez taes extremos, que Simao da Cunha foi forçado a responder, nao consentiria a sahida da gente de Baharem com mais trastes, que aquelles que tivesse no corpo. Não esperou mais Bardadim para arrear a bandeira branca, que tinha arvorada, e icar outra vermelha. Rompeo-se a guerra infeliz, em que os nossos gastáras todas as munições sem effeito, e entrárao as doenças a devorallos. Apenas escapárao 30 homens, que com a Frota destruida, quasi reduzida a nada, entrárso em Ormuz cobertos do pejo de successo tab infausto, da magoa de nab apresentarem ao Governador a seu irmao Simao da Cunha, que foi huma das victimas de contagio tao fatal.

Nuno da Cunha, que só esperava a vinda da Fróta para seguir a viagem da India, entregou o Xaraso prezo a Manoel de Macedo, que se embarcou

# DE PORTUGAL, LIV. XLV. 277

para Lisboa: proveo o seu emprego no Era vulg. Xeque Raxete: deixou em segredo huma provizad ao Capitad-Mór do Estreito Belchior de Sousa para succeder na Fortaleza ao Governador se morresse: embarcou-se, levou na sua conserva as náos de D. Fernando de Lima, D. Francisco Deça, de Francisco de Mendoça, de Jorge Gomes: veio a Mascate. nonde se incorporou com outras náos que alli invernárao; e se fez na volta de Goa, aonde encontrou quatro náos vindas este anno do Reino com viagem tao feliz, que de 500 homens, que traziao, nao lhe morreo hum so. Os seus Capitaes erao Diogo da Silveira, que vinha provido na Fortaleza de Ormuz, Ruy Gomes da Gran, Ruy Mendes de Mesquita, e Henrique Moniz Barreto, que trazia a seus filhos Ayres, e Antonio Moniz Barreto depois Governador da India.

#### CAPITULO II.

Tratao-se alguns successos antes da chegada de Nuno da Cunha, e os acontecimentos depois della.

Era vuls

M quanto Nuno da Cunha seguia as differentes derrotas, que temos visto na sua viagem, e Lopo Vaz de Sampayo trabalhava por lhe entregar a India em estado slorescente; o impio Achem com fraudulentas negociações, e com o pretexto da guerra de Aru, trabalhava em Malaca para conseguir de Pedro de Faria mandasse buscar a galé de Simato de Sousa Galvato, e os Portuguezes captivos, como preliminares da paz, que lhe propunha. Que de Capitaes Portuguezes illuminados, cheios de experiencias, se deixárao cahir nos laços, que lhes armou este pérsido! Pedro de Faria abandonou por sua causa a amizade do Rei de Aru; mandou-lhe hum Embaixador, que foi morto em segredo, e como este nao apparecia, fingindo-o aflogado, pedio outro ao Faria incau Era vulgo to. A este succedeo no governo Garcia de Sá ainda mais crédulo, que lhe mandou a Manoel Pacheco em hum galeao com a melhor gente de Malaca para ajustar com elle o tratado da

paz.

Na entrada do porto de Achem foi este infeliz homem recebido por huma Armada de festa, que elle recebeo de galhofa, sem saber o a que vinha, senao quando se sentio matar, e quasi toda a gente sem defensa. Os poucos, que ficarao vivos forao levados a terra, e juntos aos outros, que lá esta-vao, o barbaro Rei tomou por divertimento vellos fazer em pedaços. Depois teve a confiança de mandar dizer s Garcia de Sá, que elle já estava senhor de huma galé, de hum galeao; que lhe faltava hum brigantim, e que este brevemente o iria buscar a Malaca. O nosso Bandorá Sina Raja era o trahidor, que mandava ao Achem todos os avisos. Agora lhe fez o de que viesse tomar Malaca, que elle lhe entregatia, por ficar com pouca guarniçağ.

Era vulg. Çab. O Barbaro mandou huma Armada com tres mil homens, a esperar a palavra cumprida do Sina, que tinha determinado esconder hum canhao carregado a cartuxo para o disparar quando os Portuguezes estivessem & Missa, embocar as ballas pela pórta da Igreja, matallos a todos, e entregar a Fortaleza aos Achens.

Soccorreo-nos a Mao Omnipotente, que no seu esforço nos sustentava entre os Povos barbaros, permittindo que os Achens em hum festim, tomados do vinho, declarassem a alguns Malayos da terra toda a ordem da trahição. Hum delles superiormente tocado, a veio descobrir ao Governador. Elle se sobprende, conhece o seu erro, e ainda que tarde, remedeia a mais fatal de todas as consequencias. Manda logo chamar o Sina, que veio acompanhado de seu enteado Tuao Mafamede, que em muitas occasiões nos fizera serviços relevantes. Garcia de Sá os recebe affavel; sóbe só com Sina ao ultimo andar das casas, aonde estava prevenida gente, que o arroja

de

de huma janella, e rebenta na quéda. Era vulg. Ao estrondo della, e da sua causa fugirao os Achens: o Tuao he persuadido pelo Governador continúe a servir El-Rei com a sua costumada fidelidade; mas elle temeroso de ser victima dos crimes do padrasto, fugio para Viantana, aonde estava o Rei, que Pedro Mascarenhas destruio em Bintaб.

Navegava Nuno da Cunha, que ferrou Cananor, e com o pretexto do ceremonial se escusou de fallar ao Rei. Como elle era hum Fidalgo da tempera antiga, ou dos humores de D. Henrique de Menezes, offerecendo-lhe o primeiro Ministro daquelle Rei hum presente de preciosos brilhantes, elle o recambiou com este recado: Os diar mantes, que quero me mandeis, sa6 as próvas da vossa sidelidade no serviço do meu, e vosso Rei. Chegou depois a Goa, aonde achou detido por Lopo Vaz o Embaixador, que Melique Saca lhe mandára de Jaquete, offerecendo-se com 150000 cavallos para o ajudar na conquista de Dio. O Go-

Era vulg. vernador o despedio em huma galé para conduzir Melique a Goa. A este tempo sabia elle o que se passara com o Xarafo em Ormuz, e quando o Capitad lhe deo o aviso para se embarcar, lhe diffe: Ide vos fo, que eu nao quero que os Portuguezes me levem. para onde conduzem a Xarafo. Depois despachou Antonio da Silveira com 53 fustas, e 900 homens para continuar a guerra de Cambaya: a Heitor da Silveira com déz náos para ir ao Estreito, e elle veio a Cananor.

D. Joad Deça, Governador da Fortaleza, mandado por Lopo Vaz, que estava nella, visitou da sua parte a Nuno da Cunha, e lhe representou viesse a terra receber o governo da India, que elle tinha de lhe ceder. Como tratava com hum desvalido, Nuno da Cunha se picou do cumprimento, e lhe mandou vieffe ao seu bordo fazer a renúncia com as formalidades ordinarias. Obedeceo Lopo Vaz para naó voltar mais a terra; mas soube do pre-gao público, que avisava a todos os que tivessem que requerer contra elle, p fossem fazer a Cochim, para onde Eravuigiambos partirao. Aqui foi prezo Lopo Vaz, que em tom quasi profetico disse ao Ouvidor, que sez a diligencia: Representai a Nuno da Cunha, que eu prendí, que elle me prende, que lá virá quem o prenda a elle. Assim havia ser na realidade se chegasse com vida ás Ilhas Terceiras, aonde estavao promptos os ferros para hum Heróe, cujo cadaver já tinha sido pasto dos peixes, como se o espirito presago nao quizesse, que a Patria ingrata lhe apontasse como o dedo o lugar da sepultura.

Nada foi para Lopo Vaz a prisas: as suas resultas para qualquer homem de mediana consideração serião muito. O Povo suscitou então o antigo odio, insultou o seu abatimento, entoou opprobrios, desentoou letras injuriosas, que se hiao cantar como Psalmos triunsas debaixo das suas janellas. Os que não erao Povo obravão peior: destinárao-lhe para a viagem o navio mais ruim, hum casco quas podre, apenas dous moços para o servirem, tudo ri-

gor,

Etavulg. gor, tudo injúria contra o homem a que acabava de fazer tremer os mares de Calecut, de Cambaia, de inclinar as Coroas, de aballar os Sceptros. Peiores que na India forao os tratamentos em Portugal. Nas Ilhas Terceiras achou promptos os ferros, com que havia desembarcar em Lisboa. Nella fez a sua entrada da ribeira até ao carcere montado em hum jumento, que foi o seu carro triunfal, rodeado da baixa plebe, que o tratava com correspondencia á figura, em que o via. Mettido em hum carcere escuro, e sobterraneo este terror de tantos Barbaros, até se lhe negou o alivio de vêr sua mulher; nelle passou dous annos em miserias extremas com a constancia de huma montanha.

> Por empenho do Duque de Bragança, seu parente, obteve elle huma audiencia d'El-Rei. Nella, nao a lingoa de Lopo Vaz, mas todos os af--fectos do homem, sem esquecer a sua dignidade, fallárao, différao vivos, fortes, patheticos quantos sentimentos cabem na vastidas da alma para justifi-

car accoes, mover espiritos, abrandar Era vulgo inflexibilidades, attrahir corações. Não se esqueceo a sua illuminação de se confrontar com Duarte Pacheco Pereira, com o grande Affonso de Albuquerque, com Diogo Lopes de Siqueira, com outros Herdes do seu tamanho, que fizérao o que elle fez, e se virao no estado, em que elle se via. Elle respondeo prompto, judicioso, e concludente a quarenta e tres artigos, com que o arguio o mesmo Rei em pessoa, quasi todos respectivos a Pedro Mascarenhas, e escritos pelo nosso Couto. Da audiencia foi reconduzido á prisaó com o despacho de ser ouvido em juizo para allegar a sua defensa. A sentença foi tao rigorosa, que depois de o declarar intruso no governo da India, o degradava para Ultramar, e lhe mandava pagar a Pedro Mascarenhas o ordenado annual de déz mil cruzados. O Varao resentido se retirou a servir em Castella, donde se desculpou com os motivos da sua evasab, se queixou do rigor, que com elle se usava, e o Rei clemente, mais

Era vulg.

bem informado, lhe perdoou todas as penas, o mandou vir para a Patria com houra; mas elle como simples particular se retirou para as terras, de que era senhor, aonde passou o resto dos seus dias até o ultimo no anno de 1538.

Tudo era justica em Portugal na época de Lopo Vaz. Só o célebre Raix Xarafo, que presenciou a sua entrada em Lisboa; que nao havia perdido todo o seu cabedal; que era habil intrigante, teve maneiras de a illudir. Elle sez bem vêr que os Ministros, com que tratára em Lisboa, nao erao Portuguezes differentes dos outros, com que elle corrêra os officios na India. Elle lavou até a ultima nodoa do sen crime, foi restituido com distinção ao feu cargo, levando carta de seguro para cometter outros de novo. O contrario succedeo ao memoravel Vedor Affonso Mexia, aos orgulhosos D. Gazcia Henriques, D. Jorge de Menezes. ambos Governadores das Molucas, e a Diogo de Mello, que o fora de Ormuz. Pouco depois de Lopo Vaz en-

trá-

trárad elles em Portugal arrastando gri- Era vulga lhoes, e cadeias, e havendo apodrecido com o tempo nas malmorras, forao conficados, e banidos: cafigo bem ligeiro á enormidade dos teus insultos. He verdade que D. Garcia teve pouco que perder em terra, porque o mar o confiscou primeiro, que os homens. D. Jorge morto no desterro do Brasil, passaria a vida menos pobre. O Mexia, sem disputa mais culpado, que todos, as suas riquezas immensas, á força de rapinas amontoadas, erab as provas mais terminantes para a sentença de hum garrote; quando nao bastassem os modos indignos, com que tratára o Rei de Cochim com o ponto fixo em se enriquecer por meio dos roubos, e injustiças, como altamente se queixou o mesmo Principe a Nuno da Conha.

Por activas, que foras as diligencias de Lopo Vaz para deixar na India huma Armada respeitavel, todas as suas idéas illudio aquelle Ministro, mais attento ao seu interesse, que ao bem público. Nas achou Nuno da Cu-

1530

Era vulg. nha o que pensava, quando houve de despedir para os seus destinos com tres Esquadras os tres Silveiras Antonio, Heitor, e Diogo da Silveira, e foi necessario para elles metter em uso a sua grande actividade. Reconhecendo que o Mexia desbocado necessitava freio, lho deitou no respeito de Antonio de Saldanha, que nomeou Governador de Cochim com poderes amplos nas fabricas da ribeira, armazens, e em quanto era relativo á factura, e conservaçao das Armadas. Por meio deste expediente se desembaraçou o Governador para a applicação dos negocios do Estado, visitas das Praças, communicaçab com os Reis amigos, que se pagarao tanto do seu desinteresse, e affabilidade, quanto se empenháras em resentir a dureza, o amor da ganancia de alguns dos seus predecesso-

> Diogo da Silveira, bem instruido. foi mandado com vinte vélas continuar a guerra de Calecut, até obrigar o Çamorim a pedir a paz. Elle fez hum fogo tab vivo sobre a Cidade, ateou nel-

nella tal incendio, que se o vento lhe Esa vulgi dura mais algum espaço, Calecut setia hum monte de cinzas. Depois guardou as bocas dos rios com tanta vigilancia, que rompeo todo o commercio, empobreceo as alfandegas do Camori n, fez que as náos de Meca criafsem raizes nos pórtos. Reforçado de Goa com mais velas, entrou em Mangalor para render as graças a hum Mercador potentissimo de Narsinga. que esquecendo-se de ser o seu Rei nosto aliado, buscára este resugio par ra perseguir os Portuguezes. Elle o buscou no centro da mesma Cidade, aonde se defendeo com meitos, até que morreo com todos. Da immensidade das prezas le carregárad os valos, entre ellas 60 canhoes : o mais foi consummido pelo fogo. Pate Marcar. General do Camorim, que vinha com 50 paraos soccotrer este poderoso tratante, á vista do estrago mudou de sumo; mas o Silveira o seguio até o . monte Deli, aonde o bateo, e voltou a Cochim para gostar a docura das victorias. TOM. XII.

Era vule.

Os successos de Antonio da Silvelra, que se ensaiava para expedições sublimes, ainda tiverao mais de brilhantes. Appresentou-se este gigante de valor sobre a Cidade de Surrate, Emporio de Commercio de Cambaya, e para a render nab teve mais trabalhu, que desembarcar. Os moradores se refugiarat na de Reynel, que ficava pelo rio a cima quatro legoas. Imitador da sua rapidez. Antonio da Silveira tocou nas suas praias, aonde o esperavao 400 cavallos, e 60000 infantes para lhe disputarem o desembarque. Elle na têsta de hum Esquadras, e Mamoel de Sousa na de outro, leváras de tropel es inimigos, forçaras as trim cheivas, fizerao le senhores de Reynel. Ainda que se viab os intrigos ir com precipitação buscando o asvio dos bosques, o Chéfe prudente mandou tocat a setirada para se nao desmandarem es soldados. Para a quarta parte do despo-· jo nad bastárad 53 navios da Armida Para que a sua monstruosidade, despersondo a cubiça, nao fosse tropeço da victoria, o General lhe mandou pôt

# DE PORTUGAL, LIV. MLV. 201

o fogo: ardêrao thefoures, a Cidade, Bra vulgi e a campanha com affombro geral daquellas Regiões e tomárable quantidade de navios, e muita artilharia, que foi langada no rio.

Com celeridade extrema Antonio da Silveira paffando a Demas . z a Agaçaim, as tratou como a Surrate, ea Reynel. Nat The ficando povonçati por toda a costa, que has pilhasse, nao destruisse, elle fui descançar bum pouco em Bombaim para obrigar o Rei de Taná, espantado da rapidez deste turbibleo, a pagar os tributos, que devia. Daqui foi elle acudir a Francisco Pereira de Berredo, Gavernador de Chaul , lone salvindo imprudente com poucos a soccorrer o Tanadar de Cidade na guerra, que tinha com os Capitaes de Cambaya, nad the vales o esforço em partido tab defigual pasa deixar de sentir a derrota, quando o Tanadar o desamparou covarde. Appareceo Antonio da Silveira, e os inimigos le sumirat.

Heitor da Silveira chegou so Estreito, a na fua boca espaihon os na-T ii vion

Era vulga vios da Armada em forma, que nada entrava, nem sahia. Os seus Capitues fizeras prezas importantes, captiwarao, e matarao muitos Mouros. Como a reputação de Heitor da Silveira orestas partes era do tamanho das suas accoes duella hastou para Mustafá, e Cofar, affassinos do Sultao Commandante da Armada Turca, levantarem o sitio de Adem, que batias havia cinco mezes. O Silveira com política sem escrupulo veio a esta Cidade para smandar dizer ao seu Rei, que elle sabendo o aperto, em que os Turcos o tinhao posto, voára para o soccorrer. determinado a investir aquelles adversarios communs, se elles tivessem cára para o esperar. A ficçao deste cumprimento em situação de tanto sulto negociou tao diligente com o Rei consternado, que elle se sobmetteo vassallo de Portugal com o tributo de 100000 xerafins por anno: Tratado para Heitor da Silveira mais gloriofo, que sólido; porque o Barbaro depois da sua partida, para se aproveitar dos interesses de huma não nossa, que foi

ao seu porto, matou os Portuguezes Era vulgicom os mais, que o Silveira deixára nelle. Em sim, este grande homem, excepto em Meca, achou franças as entradas em todos os pórtos do Estreiro do mar Roxo, sem mais trabalho, que o de lhes prometter a protecição do respeitavel Portugal.

#### CAPITULO III.

Continuat os successos da India nes-

E M quanto os tres Heroes Silveiras obravao as acções sublimes, que acabo de referir, o Governador empenhado por El-Rei na fabrica de huma Fortaleza em Dio, negociava com Melique Tucao, que o de Cambaya fizera Governador daquella Cidade. Era Tucao filho de Meliqueaz, e irmao de Melique Saca, que se havia refugiado em Jaquete, como fica dito. Gaspar Paes, homem antigo na India, que muitas vezes tratára em Dio com os tres Meliques Pai, e irmãos, soi eleito pelo

Est vulg. Governador para ir agora fondar os funs dos da fidelidade de Tucas, le achava pelles aberta para lhe introduzir o tomor das typannias de Badur, e para fegurança da pessoa inclinable aos nossos interesses. O Paes foi excellentemente recebido, isceparavel, officiosamente tratado por Tucaó; mas no ponto das negociações, elle encontrou hum promontoriol de conflancia na fidelidade reconhecida a Badur, por fiar delle praça de tanta importancia à face da tradição de seu irmas Melique Saca. Nada concluindo, o Paes se recolheo a Goa com as mãos tab cheias de davidas, como o enimo vazio de esperanças.

Pelo mesmo tempo nas Mosucas se sos castelhanos, e pelo seu aliado o Rei de Tidore. Quando se pedias sociorros a Banda, aquelles aliados como Rei de Geilulo nos invadias Ternate. Di Jorgo da Menezes no meio das seus desordens soi tas selia, que os dentrotos; que sea retirar a Fernas de Latrore com os Castelhanos para a lina de Camasco; que sorçou o Rei de Tido-

dore a reconhecer-se nosso tributario. Era vulti-Depois morret o de Ternate nac sem suspeita de veneno propinado por Cachildaroes, e foi reconhecido Cachil Ayalo, irmao do defunto. Crescêrao entad as revoltas, que hiad chegando aos ultimos termos da nossa ruina, e da dos Castelhanos, conjurados os Reis de todas as Ilhas para degolarem os individuos de huma, e outra Naçao a favor de Cachildaroes, que queria dethronar o novo Principe, e fazer-se Rei. D. lorge informado bem a miudo da conjuração, mandou vit Cachildaroes á Fortaleza com o Regedor, e Almirante de Ternate, que todos a confesfarad de plano. Estes dous Officiaes for rab solios por equidade, e o Cachil pagou com a cabeça os flatos de reinar depois de tantos annos nos servir.

Leonel de Lima, chegado das Molucas a Cochim, deo parte das desordems infernaes, em que ellas ardias, ao Genvernador, que sem demora despédio a Gonçalo Pereira para depôr, e prender a turbulento D. Jorge de Menezes. Elle sez a viagem por Bosneo, Ilha das fire volg.

maiores do Sunda entre as dos Célebes. de Camatra, de Java, das Filippinas; Ilha, que tem 400 legnas de circunferencia, fertil de quanto a vida necessita, rica de diamantes, de alcantor, de bezoarticos, de especiarias immensas, que a fazem hum abordo frequentado das Nações commerciantes; Ilha povoada de grandes Cidades, regada de rios, que se esgotad nas embocaduras de quatro pórtos caudalosos, rota em canaes, com facilidade para os transportes, habitada de Mouros dominantes, de alguns Gentios sobordinados; Ilha em fim sogeita a hum Pei com governo Genocratico, que segundo as Leis, se lhe communica pela parte materna, na qual os naturaes reconhecem a soberania. Do Principe, que entaŭ reinava, foi Gonçalo Pereira muito bem recebido, e reguladas as condições de commercio mutuo, elle navegou para Molucas.

De nada importou a probidade do novo Chéfe para deixarem de renascer novas Tragedias das mesmas cinzas dos espectaculos precedentes, D. Jorge, de-

posto do governo, e mettido em fer-Era milas ros, foi hum dos poucos homens felices, que confessarao no mundo serem os seus crimes merecedores dos tratamentos duros. Respirou a Rainha de Ternate, fugida na terra de Turuto, que mandou logo Embaixadores ao Pereira, pedindo justiça contra a impiedade dos seus injustos perseguidores, e a restituição dos Principes seus filhos, que estava o como prisioneiros em Ternate. Tudo elle promette à Rainha, logo que acabe de reparar as ruinas da Fortaleza. Ao Rei de Tidore por impeto de generofidade propria o absolve do tributo odioso, que nas podia pagar, e adquire nelle hum bom amigo. As Ilhas respiravad a aura benigna da paz; os Portuguezes ao contrario se soffocao com ella: criados no centro da insolencia se lhes fazia intoleravel a equidade. Contra o honrado Chéfe levantava clamores a calumnia; mas elle se fazia surdo aos éccos. Nada o abalava, porque deixou que a rectidao tomasse posse de todos os fundos da sua alma.

Be wife.

Como nas approveitou a calumnia. a fua praça foi occupada pelo tumulto, O melmo Vigerio, que pela sua dignidade do sacerdocio havia promover a paz, unido com Vicente da Fonseca, homem sedicioso, trabalhou por azedar os espiritos, e por avivar a guerra. Prezo o Fonfeca, e amotinado o povo, forad acches indistinctas, e o Pereira ameaçado, de que a Fortaleza seria entregue aos Castelhanos. Os amotinados estimariao mais, que este passo, o de tirar a vida so Governador. Como a Rainha já estava em Ternate, elles a quizeran trazer ao seu partido por meio das suggestões, com que lhe fizerao crer que na entrega de Ayalo, seu filho, elle a enganava, antes para reinar fo intentava matallo. Ouvio ella os do seu conselho, que approvárat o insulto; marcou-se o dia, em que parte dos conjurados estatia occulta esperando o signal da outra parte, que havia ser a authora do maffacro geval dos Portuguezes, para ella depois correr a fenhorear a Fortuleus. Intentarso os revoltosos, que só morresse o seu Gover-

# DE PORTUGAL, LIV. XLV.

remador Gonçalo Pereira; elle só mor + Esa vuiz. reo: mas a intenção da Rainha foi matallos a todos.

Entrárad os poucos conjurados até o quarto, aonde o seu Rei Avalo dormia a sésta. Vicente da Fonseca, percebendo nos seus semblantes que hiad executar o golpe, para que elle miniftrara as forças, os animou; e o illustre Gonçalo Pereira nao pode escular-se de fer a victima dos seus nacionaes criminofos, facrificada pelas mãos dos Barbaros. Os que estavas de emboscada para se avançarem à Fortaleza, vendo pasfat hum Portuguez, que se recolhia, sem esperatem o fignal corrêras a elle. O miseravel perseguido pode chegar á praça, dar avifo, fechar as portas, pegar a guarniças nas armas, e vost iittrépida á defensa. Os conjurados descobertos, nuo culdárao mais que em falvar-fe, sem colherem de todo este apparato mais fructo, que tirarem a vida a Gonçalo Pereira, já com arrependimento de alguns dos que lhe maquimira o a morte.

O montruolo Vicente da Fonsera, paf-

Era volg. passando de réo infame a Governador absoluto, arrojou-se á temeridade de carregar de ferros a Braz Pereira, digno irmad de Gonçalo Pereira, e a quantos homens de probidade havia em Ternate, e remettellos para a India carregados de calumnias, e de opprobrios. Adiantou as perfidias com a Rainha, que elle havia animado para se desfazer do Governador benemerito com o fim da liberdade do Rei seu filho, nao so deixando de lho entregar, e apertando-lhe a prizaó, mas descobrindo indicios, de que os seus intentos erao mais perniciofos. Ella escandalisada, com toda a sua gente outra vez abandona Ternate, que bloqueia, e reduz a tal aperto de fome, que o Fonseca teve de comprar os viveres pelo preço da liberdade do Rei Ayalo.

Com a sua soltura appareceo em hemisferio taó escuro hum ar sereno de tranquillidade, mas momentaneo. Quando para ella concorriaó na Europa o Rei de Portugal, e o Imperador, formando Tratados, que de hum golpe cortassem nas Molucas as pretenções

in-

inquietas de Portuguezes, e Castelha- Eta vule. nos; entab bastava haver nellas hum urbulento Vicente da Fonseca para os fazer infructuolos, para as perturbar, para as metter em ruina. Avalo ja homem, e ja livre, entendeo que podia reinar por si mesmo. Paté Sarangue, que no tempo da lua prizao tinha fob e elle authoridade despotica, sentio perdella, e se conjurou infame com o Fonseca para unidos o dethronarem. As vozes calumniosas de ambos foras a disposição previa dos designios; depois se seguirad os movimentos do Fon leca para o tornar a haver as milos, e encarcerallo. Penetra o Principe a conjuração, e segurou a pessoa no tundo dos defertos, aonde podia bem defender-se do barbaro Fonseca, que nelles o persegue. Hum resto de inclinaça6 aos Portuguezes lhe impede derramar o sangue de muitos por causa de hum, e quer antes parecer que foge, retirando-se com a Rainha sua Mai para Tidore.

A fugida de Ayalo foi no juizo do Fonseca huma sentença de inhabilida-

Res vulg. de para reinar. Elle a laz passar eur julgado, e sobre este fundamento, de que acabava de ser a causa motiva. estabeleceo o delicado escrupulo de nas o declarar decahido do Throno. Elle faz a declaração solemne, e manda a Tabarija, filho do Rei de Boleifa, e de huma concubina, que occupe o Solio de Ayalo. Já plantado na tésta do Povo de Ternate este fantasma da Magestade, o grande Fonseca se pósta na das trópas, e entra per Tidore a fogo, e langue para le vingar de dous Reis; de hum porque lhe fugira, do outro porque o amparava. Foi tab feliz o intrulo usurpador da authoridade Portugueza, que os dous Soberanos nao se attreverao a ver-lhe a cara, butcando o escondrijo das cavernas para nao le porem na presença do aspecto, que descobria o terror na infolencia.

Na volta desta victoria infame, o Fonseca se encontra com o cadaver de hum dos seus silhos bastardos, que hum massallo siel de Ayalo degoliára; que si-zera o mesmo ao chamado Rei Tabas.

nija, se este the nab sugiră: espectacu- garungi lo trifte, que pelo que tinha de honrado, foi novo objecto de cólera, de odio., de futor do Fonseca contra Ayalo. Outra vez manda tropas, que o perfigad a e porque o afflicto Rei nat pode rebflir-lhe, fe retira para Geilolo. A Rainha sua Mai lhe cahe nas mãos; e hum homem Christa no nome, nas acções barbaro, amontoando a tantas atrocidades o desprezo das nossas Leis santas, que nos impedem os matrimonios incestuolos; o Fonseca como se fosse ham Papa, dispensou a infeliz Raipha para casar com seu amigo Paté Sarangue, e a mulher do Rei Ayalo para se receber com seu cunhado Tabarija. Daqui em diante Vicente da Fonseca, nat so começou a ser efcandalo dos homens, mas elle abominavel a si mesmo. Innexoraveis os remorfos já o atormentavao, como verdugos. Desconsiado de si, de tudo, e de todos, temia as sombras, espantava-se dos homens, de dia, e de noite nao despia as armas, perdia o somno, assustavarse de comer, buscava es solidões

2 12 4

Em vule does ; entad lhe gritava mais alto a consciencia, e sem lugar de tranquillidade, parece que só o tinha para a desesperação. O cetto he, que de tancos crimes, se elle nab os expiou, so de Deos receberia o castigo; que quanto dos homens nao teve outro mais que ir de Ternate prezo para a India, aonde logo foi visto solto, livre, e honrado, occupando empregos, Para concluirmos neste lugar com os successos das Molucas, até a entrada do anno futuro, se deve saber : Que informado, o Governador da India da morte de Gonçalo Pereira, do estado das Ilhas, chegados á India os prezos, que mandara Vicente da Fonseca, elle nomeou a Tristo de Ataide para it sem demora pacificar as desordens. Nao era o Ataide homem de caracter para o fim a que o destinárao, e foi muito que hum espirito tao illuminado, como o de Nuno da Cunha, nao o conhecesse. Nos vamos a ver nelle outra imagem quasi semelhante aos originaes, que deixamos retratados. Entrou Triftao de Ataide em Ternate prendende

Vicente da Fonseca, que havia ser Era rulgiremettido para a India com D. Fernando de la Torre, e os mais Castelhanos, que estava em Geilolo para dahi serem mandados a Hespanha nas nossas nasos, conforme os ajustes seitos entre El-Rei, e o Imperador. Justamente receára o elles, que o Rei de Geilolo na o os deixasse sahir, e tivera o necessidade de se valer da indústria

para escapar sem maior perigo. Mutuamente se ajustárao os dous Chéfes, e resolveo o Castelhano, que Tristao de Ataide os mandaffe pedir aquelle Rei; que elles fingiriao nao querer estar pela ordem; que a publicariao huma idéa dos Portuguezes para os fazerem prisioneiros; que a vista da repugnancia entrasse elle com trópas em Geilolo; que os Castelhanos se offereciad ao Rei para os combater; que no principio da refega se lançariad da parte dos Portuguezes; logo unidos dariad sobre os Barbaros, os destruiriao, e viriao com elles para Ternate. Em tudo correspondeo o successo ao ajuste. Foi destruido o Rei TOM. XII.

Era vuig.

enganado, constrangido a esconder le nos bosques, e ficando a sua Corte ao desamparo, os Castelhanos em reconhecimento de thes ter servido de asylo, com ajuda dos Portuguezes a reduzirad a cinzas. Elles vierad para Ternate, aonde embarcarad para a India com Vicente da Fonseca, que soi entregue a Fernando de la Torre para o apresentar prezo ao Governador Nuno da Cunha.

Os genios libertinos, que nao se refreavad com a continuação das delgraças loubéras aproveitar-le do de Tristas de Araide para continuarem na soltura. Elles escolherab para fux cabeça a Camarrao, hum Mouro, que D. Jorge de Menezes desterrára por complice na conjuração de Cachildaroes, e agora pelo Ataide fora restituido a Ternate, tratado como bom amigo. Era elle hum emulo inexoravel de Paté Sarangue, homem intrigante, de quem se valêrat os sediciosos para persuadir ao Ataide, que El-Rei Tabarija intentava matallo. Sem mais exame, o trifte Rei, o Paté, mandados innocentes para a India com figura de réos. Elegêrao os conjurados novo Rei a Cachil Aeiro, ultimo filho de Boleifa, e da sua concubina, que nao queria largar dos braços ao tenro Infante para ir ser victima da ambiçao dos Portuguezes. Elles lho arrancárao por sorça, arrojando-a a ella de huma torre á rua para pagar com a vida o erime da repugnancia.

Parece que o clima pestilente das Molucas infestou a condição dos Portuguezes, que nellas respirárao halitos venenosos, ou que os Governadores da India escolhiab para mandar a ellas a escoria da plebe, os homens infames, que em Portugal se tiravat dos carceres para em Regiões tad remotas tis-narem o crédito da Naçao, e mancharem a probidade natural dos Portuguezes honrados. A maior parte dos anti-gos moradores de Ternate, cançados de sopportar tantas tyrannias, abandonárad nesta occasiad a Patria, e pedi-126 o amparo dos Povos vifinhos. Estes nat os queriad receber , dizias U ii que

Era vulg.

que em pena de haverem consentido na sua terra os monstros da humanidade, que eras o horror, o escandalo de toda a natureza, féras merecedoras de ser afsogadas no berço. Por outra parte o mesmo Ataide unido com Camarras, nas cuidava em mais expedientes, que enriquecer-se por meios iniquos com huma total derrota do Commercio.

Na6 pode soffrer tantas extorsões o Rei de Bachao, e clamou contra ellas; mas a resposta foi entrar Camarтаб a fogo, e sangue pela Ilha ajudado pelos seus amigos de Tidore, e forçar o miseravel Rei a comprar a paz por hum alto preço. Ao mesmo tempo mandou o Ataide, para ajustar alliança com hum Rei das Ilhas de Moro, certo Emissario tab pouco escrupulolo, que para se conformar com os estylos daquelles Barbaros, bebia com elles o sangue humano sem horror. Elle o nad teve, quando tratava de paz, de roubar ao Rei alguns vassallos, e escondellos no fundo do navio; mas hum salvando-se a nado, deo

par-

### DE PORTUGAL, LIV. XLV. 309

parte da perfidia, que soblevou o Era vulg. Povo para correr á vingança. Com trabalho se pode escapar o Emissario, que encontrou no mar outro verdugo, que parecia querer vingar alterado tantas atrocidades. Em fim todos os Reis das Molucas se conjurárao para a nossa ruina. Resolvêrao despovoar toda a Ilha de Ternate, dar fogo aos seus bosques, deixar-nos sós na terra calva, perseguir-nos até aniquilar-nos : Catastrophes horrendos, que durárao todo o tempo de Tristao de Ataide, até chegar o santo Go-vernador Antonio Galvao, filho do grande Pai Duarte Galvao, que mudou a face dos negocios.

#### CAPITULO IV.

Continua-se com outros successos do anno de 1530, e os de 1531.

Ēra vulg.

UANDO em Ternate aconteciao as calamidades referidas, que tiverad por effoito a decadencia lastimola da Christandade recom-nascida nas Ilhas de Moro, plantada pelos esforços incancaveis dos Veneraveis Padres Simaő Vaz . nunca acabado de louvar nas nossas Historias, Francisco Abrares, e Gonçalo Velulo ; cheganas d India ciaco nãos do Reino, de que erao Capitaes Pedro Lopes de Sampayo, que vinha provido Governador de Goa; Francisco de Sousa Tavares em Cananor; Manoel de Brito; Luís Alvares de Payva, e Fernao Camello. Diogo da Silveira andando na cófta do Mala. bar foi o remedio da não de Pedro Lopes, que encontrou à discrição dos mares, sem trazer hum só homem sad, que a governasse. Elle a metteo em Cananor, e continuando a guerra de Calecut, reduzio os pórtos maritimos Era vulg.

a tal extremidade de miseria, que o
Camorim movido dos seus clamores,
pedio a paz, que o Governador she
concedeo com as condições, que quiz.
Nuno da Cunha as estimou pelo deixarem desembaraçado para a expediças de Dio, a que-já a Historia nos
convida.

Todo o inverno foi de apnellos para a poderosa Armada, que se destinava a empreza tab importante. Com a chegada de 20000 homens nas einco náos do Reino le engrossou o poder. Depois de carregadas as que haviad voltar, e aonde embarcou por ordem d'El-Rei o famoso Védor Mexia com os seus bens confiscados, sao copiolos, que le repartirad em porcoes avultadas por todas as nãos; o Governador le applicou a ajuntar as da fua Armada, que estavao dispersos por differentes partes da India. Toda a Nobreza, que entad era muita, acompanhou ao Governador nesta jornada, e feita a revista geral da gente, que havia embarcar em mais de 200 vélas

# 312 HISTORIA GERAL

preses em Cochim, e Goa, se achárao 3000 Portuguezes destinados para o desembarque; 10400 para a equipagem dos navios; 20000 Canarins; 80000 escravos armados, e quasi 30000 remeiros: poder, que até áquelle tempo nao fora visto na India debaixo das nossas bandeiras outro segual.

1531

Sahio a Armada; e devendo endireitar as prôas para o lugar do seu destino, perdeo o principal por se occupar inutilmente no accessorio. Soube Nuno da Cunha, que na Ilha de Beth, oito legoas distante de Dio, estava hum Capitad de Badur com 20000 homens Turcos, e Arabes. A natureza a defendia com rochedos eminentes, a arte com artilharia tab numerola, que: Nuno da Cunha crêo que era tanta, quando a vio. Inconsideradamente se resolveo o ataque desta Ilha, como se da sua tomada dependesse a conquista de Dio. Avançou-se a inconsideração naci querendo acceitar o rendimento voluntario dos inimigos, que se resolveo deviad

## DE PORTUGAL, LIV. XLV. 313

viao ser passados á espada. A vista da Era vulg. Armada todo o coração desamparou os Barbaros, que pedirao hum Salvo-conduto a Nuno da Cunha para o seu Governador vir em pessoa tratar com elle o rendimento, que se reduzia ás condições de deixar sahir a todos com os seus esseitos. Demasiadamente sero o nosso Chése, por consiado no seu porder, elle regeita as propóstas, e determina o ataque.

De hum para outro extremo passarat os Turcos. O que nelles havia ser valor, foi desesperação. Resolutos a morrer vingados, a maior parte delles, ao exemplo do seu Chese, degolao as mulheres, e os filhos, rapad as barbas, e as caheças, entre elles devisa dos Amoucos, que se conjurad para morrer matando, e se poe habeis, para que nada os embarace em huma defensa que havia passar além da ultima extremidade. O ataque se fez por seis partes differentes por outros tantos córpos commandados por Heitor da Silveira, Antonio de Saldanha, Diogo da Silveira, Garcia de Sá, Antonio da Sil-

veira, e o Governador na reta-guarda. De huma, e outra parte se derramou a cólera, obrando em lugar do valor verdadeiro o terror, os transportes dos espiritos. A corpo perdido se lançavas os Barbaros aos nossos, contentes de morrer, com tanto que matassem. Houve entre elles hum Turco, que buscando-o hum soldado nosso com a lança emistada, elle line offereceo o ventre, correo pela lança até chegar a postura, em que lhe descarregasse o golpe, com que o derruhou morto.

Pizando espectaculos ingratos à humanidade, os Portuguezes chegáras sos muros da Fortaleza, que leváras de dicalada. Morreo nella o Chése Turca com toda a guarnicas da Ilha sem escapar hum só homem. Nos perdemos 37; mas que caro soi o preço desta victoria sem consequencias, deste trium so da vaidade? Ella nos custou, entre aquellas vidas quasi todas de Fidalgos, a do samoso Heitor da Silveira, que valia mais que muitas Ilhas de Beth, mais que a morte de muitos mil Turcos. Perdemos nelle hum dos Herocs, que

se criao tarde, e de vagar. Tudo acaba: Esa vuls. do, se deo busca á liha, e se achárao riquezas consummidas, dous mil cadaveres, as cinzas quentes dos que elles queimárao quando vivos. Para que se nao dissesse que fora victoria sem despojos, recolhemos a artilharia, que era muita. Perdemos nesta dilação a conjunctura, e Nuno da Cunha sentio com experiencia fatal, quanto ella he perniciosa na guerra.

Mal empregados os dias em arrazar paredes em Beth, com o fructo da vichoria perdemos a occasiad de tomar Dio, que chava determinada a renderse pela consternação geral, que na Cidade derramára o terror de nossa Armada. Naquelle intervallo, que seria pregiolo le a noffa confiança nato mallográra, Melique Tocaó cobrou alentos com a chegada a Dio do Bará Mustapha, e de Coge Cofar, que traziso em duas náos 600 Turcos, e 10300 Arabes, reliquias de grande Frota, com que o assassinado Baxá Raiz Solimas pretendeo, inputilmente conquistar a Adem. Estes homens criados na guerra tomá-

Etavalg. 146 á sua conta a defensa de Dio: elles distribuírao déz mil soldados pelos posstos, que podiab ser invadidos: reparárao a toda a pressa os muros, e baluartes, em que plantáras quantidade de artilharia: fizerao muitas minas na circunferencia da praça, e dobrárao a cadêa, com que Melique fechava a entrada do porto: ultimamente, como homens, que fugiao da indignação do Grao Turco para estabelecerem a sua fortuna em Cambaya, com discursos vivos, e fortes animárao a gente para se arrojar intrépida aos perigos, mais facil a perder as vidas, que a praça, para com hum serviço de tanta relevancia merecerem a protecçao de Badur. No dia quatro de Fevereiro appare-

ceo a nossa Armada sobre a praça. Ella metteo a Dio em affombro; mas o do Governador nao foi menor, quando contra toda a esperança, desmentidos os infórmes, a vio fortificada pelos lados de mar, e terra. Elle ignora-Va a causa destes effeitos, e nad podia deixar de conceber suspensões no animo, lembrado de que vinha buscar a Dio

Dio desprevenida, e encontrava Dio Esa volg. apresentando-lhe nos seus muros huma multidad de combatentes determinada a soffrer os ultimos revezes da fortuna. A opiniao resolveo o ataque, que se havia fazer no dia seis, dando-lhe principio pelo baluarte do mar. Dispoz-se a fórma delle, e foi encarregado a Francisco de Sá o dos oculos, a Antonio de Sá o Rume, a Nuno Fernandes Pereira, que haviad ser sustentados por D. Vasco, e Jorge de Lima com Tristato Homem. Para combaterem o baluarte de Diogo Lopes de Siqueira foratingmendos Manoel de Albuquerque, Jorge Cabral, Manoel de Sousa, Marzim Affonso de Mello Zuzarte, e Franeisco de Vasconcellos. O baluarte soshre sharra tocou a Miguel Carvalho, a Vasco Pires de Sampayo, a Henrique de Macedo, e a Martim de Freicotas.

-> : Ao romper do dia fez o Governador - fignal para o avance, a que partirad inestrépidos os Officiaes nomeados. Elle du-- mou até 20 pôr do Sol, sempre imagem do Inferno. Nao ceffava hum ponto o 1.5

Reserved: fogo de ambos os partidos com estrondo horrorofo, que parecia confundir os elementos; mas com a differença. de que os Turcos o faziao com pontaria fixa, os Portuguezes com ella vaga, e incerta. O bravo D. Vasco de Lima, que havia assignado o seu valor em tantas occasiões illustres; fazendo temar para o baluarte por baixo de diluvios de ballas, huma dellas lhe levon a cabeça. O Governador girava por todas as partes para se mostrar em todes mettido entre os horrores de morte, tuo inalteravel no meio dos perigos, que fazia hum entretenimento do zunido das ballas, quanto mais perto lhe passava dos ouvidos. Os mais Capitaes nos scus lugares respectivos trabalhavad valentes por avançar-se; mas arrombados os navios, mortos, e feridos os homens, ou paravad, ou retrocediad. A artilharia gróffa, que erao as noffas esperanças, com o fogo continuo rebentou, e sem termos com que das gol. pes, os recebiamos.

Foi necessario hum dia inteiro de sombate para o Governador conheces. o erro, de que so elle foi causa. Entad Era vulg. mandou retirar os navios destrogados, enao pode escular-se ao pejo, quando os inimigos sãos, e inteiros com gritos affrontosos nos tratavas de covardes, com o som dos seus instrumentos celebravao a victoria. Na poite chamou a conselho os Capitães, que se deixárao vêr circunspectos, e concluirad le desistisse da empreza, que a primeira resistencia deixava vêr impossivel; que era temeridade querer levar a golpe de mad huma praça bem fortificada, e bem defendida. Tomada esta resolução, se soltárao as vélas na volta de Chaul. Do caminho despedio o Governador a Antonio de Saldanha com alguns navios para continuar a guerra pelas cóstas de Cambaya. De Chaul mandou a Antonio da Silveira para o seu governo de Ormuz, e chegado a Goa despachou a Garcia de Sá para o de Malaca. Nelle tudo era tristeza, imagens melancolieas, que lhe representavad vergonhosa a sua retirada, quando ao contrario Mustapha, e Cofar recebiad as congratulações faultas de vencedores uniReavulg. cos dos confiados Portuguezes, que só elles podérao abater.

Elles marchárao em triunfo a Amadabá, Cotte de Sultao Badur, acompanhados da confiança, que inspira a victoria, cheios da prelumpção do lervico, que acabavab de fazer; nab vexados da idéa de fugitivos, que buscavad hum amparo; mas estimandose homens necessarios, que hiao pedir a recompensa, e esperavas encontralla nos braços, e mãos abertas de Badur. Tudo lhes succedeo como elles o pensárao, e criados Generaes dos seus Exercitos, aquelle Principe presumia, nao só expulsar os Portuguezes: dos seus Estados, mas se lhe fosse polsivel de toda a India. Mustapha se avançou ao seu camarada nos presentes magnificos, que offereceo a Badur, e lhe ajudáraó a merecer o governo de Baroche, o senhorio de muitas terras, e o nome novo de Rume Cao, que lhe denunciava a Patria, e a Dignidade. Mas as expedições rápidas de Antonio de Saldanha pela cósta impedirato, que fosse completo o prazer de Cambaya.

Sobre todos os pórtos daquelles ma- Era vulgi res desaffogou Antonio de Saldanha a colera, que lhe trazia agitada a nossa quebra em Dio. Sem perdoar a vivente sensitivo, e racional, corrêrao diluvios de sangue em Madrefaval, em Taloja, e em Gengimel. A famosa Cidade de Goga, Emporio riquissimo do commercio mais groffo de Cambaya, se entendia segura, nab so por ficar pela terra dentro, mas pelo gyro dos seus estreitos em muitas partes cortados, que ella tinha por hum mure de divisao impenetravel a qualquer atrevimento. Antonio de Saldanha buscou Pilotos práticos, entrou affouto, fez os Barbaros em póstas resoluto; e para mostrar a Badur que vinha a vingar, nad a enriquecer, com alto delpreso de cabedaes immensos os involveo no incendio espantoso, que abrazou a Cidade, e 25 navios, que estavao no porto.

Destino semelhante com igual estrago sentirao Balsar, Terapor, May, Quelme, Agaçaim, e os mais lugares até ao rio de Bandora. Os clamores TOM, XII.

Esa vulg. de tantos Póvos afflictos imprimirad éccos tristes na Corte de Badur, que perturbáraó a harmonia deleitavel da victoria de Dio. Recolheo-se o Saldanha a Goa, e deixou por seu substituto até ao fim do verao, a Diogo da Silveira, que com espirito igual se occupou em expedições semelhantes. Por outra parte Nuno da Cunha encontrava motivos para se consolar na sua infelicidade. Elle sabia que Badur quendo sobio ao Throno havia tirado a vida a alguns de seus irmãos: que dous destes infelices se haviao refugiado nos Estados do Nizamaluco, que se determinava entregallos ao Tyranno a que hum delles advertindo no fim, que o esperava, se sez hum suicida, hum verdugo de si mesmo : que agoutro pedira o amparo do Hidalcao, que nao o queria em cafa, nem entregallo, ce o deixou sahir dos seus Dominioss; que o desgraçado Principe vindo a Dabuh, os feus criados dando-lhe venono . o deixarad por morto; mas que elle recobrára a saude. Entas o Governador elhe offerecco na India hum: afyto para inquietar a Badur com este Princi- Eca vula. pe, que era hum penhor precioso para se servir delle conforme a conjun-

ctura dos tempos.

elém disto o Camorim sufpirava pelo estabelecimento de huma paz fieme, e pedio ao Governador lhe mandasse pessoa, com quem elle houvesse de a tratar. Foi escolhido o habil Diogo Pereira, que levava plenos poderes, e infirucções para a fabrica de nova Portaleza em Calecut. Nuno da Cunha trazia os intentos em Chale, qué ficava tres legoas distante; mas nad queria que o Camorim os penetrasse. Para os cobrir a industria, ordenou ao Pereira pedifie o mesmo lugar, donde D. Henrique de Menezes sez voat s outra, na certeza de que o Camorim de sórte alguma o contentiria. Ella produzio hum effeito bem contrario á idéa, porque o Camerim conveio na proposta, quando parecia que o Pereira defistia do empenho. Já a este tempo o Rei da Ilha de Chale havia em segredo ajustado com o Governador a construcção da Fortaleza, ligado para X ii

Era vulg.

este sim com os Reis de Tanor, e de Caramanca, todos tres vassallos do Camorim, que desejavas a amizade dos Portuguezes, como hum apoio seguro contra os projectos do seu mesmo Soberano. Nós veremos logo o modo desta fundaças, e as consequencias vantajosas, que della resultáras ao Estado da India.

No tempo desta negociação o Governador entrou em outra com o Mouro Cufo Larim, que nos Estados do Hidalcan occupava o emprego de Accedecao: aquelle Mouro, que no tempo de Affonso de Albuquerque veio iobre Goa a segunda vez, que elle a tomou. Larim desgostado com o Hidalcao quiz segurar a pessoa na Fortaleza de Ponda, e para ter certo o refugio de Goa se sosse atacado, com esta condiçao nos entregou as terras firmes de Bardez, e Salcete, que haviao sido nossas pela doação, que nos fizera dellas o Rei de Bisnaga em tempo do Governador Diogo Lopes de Siqueira. Nuno da Cunha as mandou fortificar, quando Larim fazia o mel-

mo em Ponda: manobra, em que Era vulg. gastou o Inverno, para ficar expedito, e continuar a guerra de Cambaya, por se haver assentado que nos nos haviamos fazer senhores de Dio dominando os mares, rompendo-lhe o commercio, cortando-lhe a navegação, e ao mesmo tempo empregar-nos na fabrica da Fortaleza de Chale para sujeitarmos o Malabar, possuirmos o seu grande trafico, e termos hum porto capaz de recolher as nossas Armadas, que navegavao aquellas costas.

Quando na India succediao estas cousas, Portugal, que havia bastantes annos gozava huma tranquillidade profunda recostado nos braços das delicias, da profusao, da ociosidade; nesse soi flagellado com o fenomeno espantoso de repetidos terremotos, de que re-fultarao em todo o Reino ruinas de edificios, mortes de gente, especial-mente na Corte, e nos seus contornos. Como nestes abalos a concussão do mar corresponde á da terra, nelle se levantou huma tormenta horrivel, que destroçou a maior parte dos navios, que

## HISTORIA GERAL

Bravulg, estava6 em Lisbon; e se assegura que o Téjo se abrira pelo meio deixando ver o seu sundo com assombro das gentes.

Tambem neste anno teve principio o estabelecimento do Tribunal do Santo Officio. El-Rei alcançou a concessao delle primeira vez do Papa Clemente VII., e foi reduzido a melhor sorma, ou à que hoje tem, pelo Summo Pontifice Paulo III., em 1536 & inflancia do mesmo Rei. O primeiro Inquisidor foi D. Diogo da Silva, Bispo de Ceuta, a quem succedeo o Cardeal Infante D Henrique. Ha em Portngal tres Tribunaes da Inquifiçao, em Lishoa, Evora, e Coimbra. Nelles se inquire sobre os erros na Fo Catholica, e sobre a corrupção dos cost tumes! freio potentissimo para conter a pravidade Judaica, a introducção das Seitas, a libertinage dos homens corruptos, o Fanatismo dos Hypocritas, que em todas as idades forat a pesto dus Estados, monstres devorantes das mais folidas sociedades.

## CAPITULO V.

Tratad se os ultimos successos do anno de 1531, e principiad os de 1532.

Ad obstando as calamidades, que Era vulg. le padeciad em Portugal, Bi-Rei fez promptas feis náos, que este anno partirao para a India. Huma arribou a Lifboa: as cinco, de que eran Capitaes Achilles Godinho, Diogo Botelho Pereira, Joab Guedes, Manoel Botelho, e Manoel de Macedo, que levára o Xarafo de Ormuz a Lisboa, com viagem feliz ferrárad Goa em quatro mezes. Nuno da Cunha, que as esperava para partir à fundação da Fortaleza de Chale, se fez ao mar com huma Armada de 150 vélas, que enchérat de terror a todos os Reis do Malabar. Chegou elle em Novembro a Chale, sonde já schou a Antonio de Saldanhá, que com outra Esquadra o esperavai Feitas as convenções amigaveis com o Rei, como os materiaes estavad promptos, se entrou a obra com ardor vie vo.

viao em estado de nao temer qualquer

infulto.

Era vulg. vo, animado pelo exemplo dos Fidalgos, que trabalhavao sem distinção entre os serventes humildes. No espaço de vinte dias já os muros da Fortaleza com doze pés de largura, os baluartes, a torre da homenagem, a casa do Governador, os quarteis da guarniçao, os armazens, e a Igreja se

> Fosse a vantagem desta fundação, ou o temor do nosso poder em Chale, o Çamorim, como que esquecia a in-juria, que lhe faziad os Reis seus vasfallos, pedio a confirmaçad da paz, que Nuno da Cunha lhe concedeo. Já em estado de defensa a Fortaleza, elle proveo o governo em Diogo Pereira com 250 homens de guarniçao, e despedio a Antonio de Saldanha com huma Esquadra para o Estreito de Meca a esperar as nãos de Cambaya. D. Antonio da Silveira, que o anno passado fora á mesma paragem com igual destino, sez algumas prezas; deixou-se vêr de Adem sem acçao pelo seu pouco poder; veio a Ormuz, aonde este-

## DE PORTUGAL, LIV. XLV. 329

ve até Abril deste anno, e passando a gra valg. Mascate lhe sobreveio a doença, de que morreo. Fidalgo benemerito, que deixou no Oriente bem estabelecida a reputação das suas virtudes, e talentos militares.

Depois que o Governador sahio de Chale, o Camorim nao pode supprimir os impetos da cólera, irritado contra os tres Reis seus vassallos, que á sombra da protecção da nossa Fortaleza lhe negavad a solução dos tributos. Elle determina vingar-se; mas hum Gentio poderoso daquelles contornos, que punha 200000 homens em armas, unindo-se aos tres Principes, sez infructuosas todas as tentativas do Çamorim. A sua desesperação soi tal em tantas desgraças, que abandona. do a huma melancolia profunda, chegou aos termos de perder a vida. Pelo contrario seu sobrinho, o Principe, que lhe havia succeder, cujo Pai tratára amizade em Chale com o Governador, melhor advertido nas consequencias da nova fundação, lhe escreveo dizendo: Que no caso de seu Tio

Eca valg.

fallecer, desde já lhe promettia ser amigo siel dos Portuguezes, e que nao trataria commercio, senao por Cochim para se escular á introducção dos contrabandos, que tinhao sido a causa de todas as inquietações do Estado, em que elle esperava succeder.

Nao impedio a obra de Chale a guerra de Cambaya. Em Agosto foi mandado o bravo Diogo da Silveira com vinte navios a infestar as suas costas. Por ellas passou o Silveira como fogo devorante, que reduzio a cinzas a Taná, a Bandorá, a quanto vai destas Cidades até Surrate. Passando ao lado de Dio deo o mesmo tratamento a Paté, Patane, Mangalor, Castelete, Taloja, derramando tal espanto , que os moradores das Cidades maritimas se escondias nas cavernas dos montes, esperando que paffasse a torrente inflammada. que confumia casas, e navios. Na melma Dio soberba foi tao grande o medo, que devaçando o feu porto os pequenos catures de Diogo da Silveira, nao havia quem sahisse a elles para

ra lhes castigarem o atrevimento. Neste Era vulgatas emprezas se occupou elle até o mez de Abril do anno seguinte de 1532, em que voltou a Goa com cada qual dos seus navios huma não Argos, e mais de 40000 escravos para forçados das sustas, e galés.

Antonio de Saldanha na sua expediçab ao Estreito tambem teve a mesma falta de poder de D. Antonio da Silveira para castigar a rebelde Adem. Mas em quanto elle na bocca do melmo Eftreito esperava as nãos de Meca, mandou a Mannel de Vasconcellos com parte da Esquadra sobre a Cidade de Xael, que elle pilhou, confummio, e se apoderou da carga dos navios, que tambem fora & abrazados. Deixando em Malcate Manoel de Vasconcellos com os navios ligeiros, elle partio com as nãos gróssas para a cósta de Dio, aonde tomou as de Meca tao ricas, que dos quintos para El-Rei entregou ao Governador em Goa 2000000 cruzados. Nestes mares encontrou Antonio de Saldanha a Diogo da Silveira occupado na terrivel expediçat, que acabei de

1 < 22

Era vulg.

referir, e lhe entregou o commandamento da Fróta para le ir encarregar do das náos de carga, que haviao voltar para o Reino.

Occupava-se o Governador Nuno da Cunha em excogitar meios de forçar o Rei de Cambaya para lhe permittir a fabrica de huma Fortaleza em Dio, quando recebeo em Goa hum novo hospede. Era este Raix Chale, irmad do Rei de Ormuz, que querendo occuparlhe a praça, intentou tirar-lhe a vida. O Rei se queixou deste attentado a Antonio da Silveira, que acabava de tomar posse da Fortaleza; que o prendeo, e enviou a Goa, aonde foi tratado como Principe. Em quanto aos pensamentos do Governador, Diogo da Silveira lhe trouxe da costa de Cambaya outro affumpto de inquietação. Elle lhe representou, que Melique Tucas se fortificava em Baçaim, e se esta obra se she consentisse. faria huma praça tab forte, como Dio: que se os Rumes se eltabelecessem nella, seria para nos huma escala temivel pela grande copia de madeiras, de que se serviria o Gras TurTurco para a fabrica de grandes Arma-Era vulg. das, sem a enorme despeza, que fazia na sua construcção dentro do Estreito de Meca: que em pouco tempo a Cidade se veria respeitavel pela affluencia das gentes, que de todas as partes concorriao a habitalla; e que este damno se devia atalhar quando previsto, antes de vir a ser experimentado.

Propôz-se o negocio em Conselho, e ficou decidido, que Baçaim se devia conquistar. Tiradas as informações necessarias se soube, que Melique tinha edificado huma Cidadela com fosso profundo, aonde mettêra a agua do mar, com a guarnicao de 150000 homens en-tre Cavallaria, e Infantaria. Nuno da Cunha se preparava para a execuçad deste projecto, a tempo que chegavad as náos, que este anno sahirao de Portugal. Ellas erao cinco, que vinhao mandadas por Pedro Vaz do Amaral provido no governo de Cochim, no emprego de Védor da Fazenda, e que na monçao do anno passado arribara a Lisboa; por D. Eslevao, e D. Paulo da Gama, ambos filhos do Conde Almirante, des-

Þ٣-

no de Malaca; por Vicente Gil, e Antonio Carvalho. Tomárao calor as providencias com a chegada destas nãos; e despedido Diogo da Silveira para ir cruzar na ponta de Dio, o Governador se fez á véla com huma Armada de 150 navios, em que levava mais de 30000 Portuguezes, 10,500 Malabares, e to

mou porto em Chaul.

Desta Cidade despedio o Governa:

dor a Manoel de Albuquerque com quinze navios para ir fechar a barra de Baçaim ús entradas, e fahidas: mandou aviso a Diogo da Silveira para vir ajuntar-le com elle na mesma praça, enviando-lhe o Alvará de Capitao-Mór do mas da India, que viera de Lisboa, e no fim de Dezembro se deixou vêr de Melique Tucao, que agora estava em Baçaim mais soberbo, do que estivera algum tempo em Dio. Diogo da Silveira entrou a examinat as defenies por baixo de chuveiros de ballas : recolhosse á Armada a dar parte do que virae destinado para o dia seguinte o ataque, elle foi encarregado de cobrir a

1533

vă-guarda do desembarque, D. Fernan-Eravulgado Deça o centro, o Governador a reta-guarda Ao romper o dia entrárao a barra de Baçaim 120 navios dos mais ligeiros, ficando de guarda della as náos de alto bórdo, dando, e recebendo hum fogo enorme, até que o impavido Diogo da Silveira poz pé em terta para a pizar triunfante.

Elle, e Manoel de Macedo, dous corações superiores ao medo, quasi sem temor nos perigos, se avancárao ao longo dos fosfos da Cidadela, e ganhárao a cabeça da trincheira. Na frente do seu campo descolorirao a Melique Tucao plantado na tésta de 10000 homens, que zinda soberbos com a victoria de Dio, panecia celebravao o triunfo antes da batalha. Como quem nao faz cafo, os dous Chefes, nao sei se intrépipidos de temerarios, elles voltad a marcha lobre os inimigos fo com o corpo da mossa va-guarda, para lhe mosorarem ; que ac valor Postuguez nada o reprime. Na imperuofidade do primeito repel'ao elles derrubao 400 Barbares. Crefue o impeto, derrama-se o

19 13 15

1

13!

Era vale, furor , vai avante a mortandadeci peff dem os Barbatos os alentos da da da da collas , salvao-se na montanha Com tanta agilidade como eu o digo o Sili veira, e o Macedo derrotas a Tucasa Os que estavaó na Cidadela a avista do defiroço - correm a incorporar-le-com os fugitivos. Quando chegou o Governador estava Diogo: da Silveira encoftado ao muro descançando da refega. Eile o levou nos braços; como a uniso infrumento da victoria posto onmetten na Cidadela com ordem de entregas, o faque aos ieus foldados. Roi offa hum triunfo milagrolo, quali fem perda molla, e com morte de mais de 400 Bas and a filt beginnen file

Muitos petrechos de guerra, e 400 canhoes foi o despojo della sictoria 1 mas Nuno da Cunha teve mella o difffabor de fer forçado pelos do Coufelho. a fazer voar a Cidadela de Beçaim , mar caula da vitinhança de Chaul. Elle partio para ella Cidade : donde em premies de tantos lerviços, quantos mes fazia Cambaya, mandou arrazai Tana A Carapula, Brundim, Caranja, Galiana, Bom-

Bombaim, e mais lugares da Costa. Em Era vule. attenças aos altos merecimentos de Diogo da Silveira o despachou com huma Esquadra poderosa para cruzar no Estreito do Mar Roxo: deixon a Manoel de Albuquerque com outra Esquadra nos mares de Cambaya, e elle se fez na volta de Goa. Apenas chegou a esta Capital, mandou a Gonçalo Pereira pas ra Maloco render a Tristad de Ataide, e para Malaca a D. Paulo da Gama, em quanto nao chegava seu irmad D. Estevad, que invernára em Mocambique. Os dous Officiaes destacados para Cambaya, e para o Estreito cumprirad os feus deveres, fazendo prezas de grande confideração; mas he digno da lembrança hum lance de Diogo da Silveira, filho bem legitimo da dilatação da sua alma. Elle sez amainar huma formola não de Meca carregada com generos de extraordinario valor. O Capitad com confiança lhe apresentou o passaporte de hum miseravel Portuguez captivo em Juda, que dizia: Os Capitaes, que encontrarem el' te Mouro, lhe tomem a não; porque TOM. XII.

Era vulg. elle he o maior inimigo dos Portuguezes. O famolo Silveira, para que nao fe descobriffe o engano de huni individuo da sua Nação, rasgou o passaporte fasso, passou ao Mouro outro verdadeiro com o seu nome, e o deixou ir em paz. em paz.

- Nos temos atégora passado em silencio os successos de Africa pela esterilldade delles; mas em quanto of grande Nuno da Cunha fe dispoe na India para maiores emprezas, vamos nos a referir a que intentou o Xerile na nolla Villa de Santa Cruz do Cabo de Aguer. Como ella ellava nos confins de Tarudante, aonde havia abundancia de assucar, aquelle novo Rei a entendeo necessaria para a sua fabrica ; e determinou conquistalla. Com Exercito numerolo, grande copia de artilharia , e municoes le aprelentou lobre ella o Xerife, rompendo a por muitas partes, e dando aos muros tenerolos assaltos, que sempre encontratad nos Portuguezes hum valor igual. A fama deste sitio foi ouvida na Ilha da Madeia pelo seu Capitad Simas Gongalves Joso Gonçalves da Camara, partio em foccorro dos fitiados com feis navios feus, e 600 homens pagos a fua custa. A fua chegada alentou os espiritos cahidos; o seu essorço aterrou de forte os Mouros, que levantaras o si-

tip, for good by Para concluirmos neste lugar tudo o que pertence ao Cabo de Aguer, devemos faher que elle depois foi duas vezes specpriido cam igual zelo pelo melmo Simao Goncalves, ainda que inutilmente, na terceira vez correndo o anno de 1536, por nos terem es Mouros tomado já a Praça, Foi author delta perda lastimosa o menoridos Xerifes, Rei de Sus, que indiguado dos estragos continuos, com que os Portuguezes talavad os campos, refulveode, a appligar, os ultimos esforços para nos tigar - do poder a Villa de Santa Cruz, Seu irmao, o Rei de Marrocos o infinia para a expedição , que elle encarregou com 1000000 homens a leu filho Mu-Jei Mahamet . e ao habil Mamen . Ge-. 1.

ŧ

Era vulg.

novez renegado. Governava entad a Praça D Guterre de Monroy, que com valor incrivel degolou em poucos dias mais de 70000 Barbaros. Ganhar huma Collina, que descobria o centro da Praça, e a deixava exposta a todo o fogo, era o ultimo refugio do Xerife. Elle o conseguio com felicidade, e estando as bréchas em termos, moveo todo o campo a hum affalto geral. Elle foi formidavel; mas havendo chegado do Reino sete caravellas com gen-te de soccorro, a defensa soi tad genril , que degolamos o poco homens; successo, que provocou mais o furor barbato. Desesperado com tanta perda, o Xerife arroja o turbante contra a Praca, correndo no seu alcance, como signal que dava aos Mouros, para que todos se movessem a morrer com elle-Entab succedeo a infelicidade casual de pegar o fogo em huma pouca de potvora, que fez voar a muralha de hum baluarte com 60 homens, que o guarneciao, abrindo larga bocca para a entrada dos inimigos. Todo o pezo do campo carregou aquella parte, aonde

a confusad dos nossos era tanta, que Era volg fez de desesperados a defensa, que devia ser de valerosos. Morrer , e matar erao os officios dos valentes: arrojar dos muros para embarcar nas caravellas foi todo o empenho dos covardes. Efpada em mao entrárao a Praça muitos Barbaros, que com furor irracional nas perdoavao a genero algum de vivente. Assombrou a todos nesse lance Joso de Carvalho, genro do Governador, matido da célebre D. Mecia, que com huma alabarda impedio aos Mouros a entrada em huma torre matando 30. sem lhe poderem chegar, nem obrigarem a retroceder. A tiros de arremeço matárao esse bravo Ridalgo, que vive im-mortal na sama.

Foi necessaria a authoridade do segundo General para cessar a carnagem.
Entre muitos captivos tiverao esta triste sorte o Governador, e seus silhos D.
Luis e D. Mecia monstro igual de
formosura, e de resolução. Ella captiyou o Xerise, que a tratava em Palacio com caricias de amante para a gozar mulher, se se seesse Moura. Porque

Es vule que le mostrou constante, os formens tos occupárad à praça das merguices foi levada do brilhante do Paço para a elcuridade das malmorras. Nellas fe achava D. Mecia, quando chegou a Tarudante hum Religioso, que levava ordem da Rainha D. Calhamia pala a resgatar à todo o preço. A opprimida cia executaffe as ordens Reaes , de que vinha encarregado. O Frade groffeiro ella the pediato o preço de cem homens e que primelto estava refgatar cem al mas, que huma inuffier. Generofainen te impia se escandalisa D. Mecia del clata-le Moura; cala com o Xelife; que a distingue sobre todas as suas mus lheres; a consente vestida a Hespatho la : come com ella em meza alta a della ptezo da Lei de Mafamede: ella muti re do primeiro parto, e antes de elpitat chama a todos os Christaus, e lhes diz: Ate aqui vos tenho parecido Mouta; ha vosta presença tomo a Deus pot testemunha, de que no fundo da minha al na fempre fui Christa; que morto

na Fé de Jesus Christo, e com a hon- Era vulg.

ra de filha de meus Pais.

O Xerife depois da victoria, a primeira de consequencias, que os Mouros confeguirat dos Portuguezes em Africa, a como prelagios, já do nosto abatimento, annos depois da nossa ruina; elle se recolheo com todos os nossos despojos, e captivos a sua Corte de Taudante, aonde foi recebido em triun-fo. Para restemunhas delle mandou ao Rei de Marrocos, seu irmao, 400 Portuguezes elGrayos, parte dos delpojos, e alguma artilharia. Elle namorado pela fama, parece que desejava mais D. Mecia, que todas as outras riquezas. Daqui nasceo a austeridade, com que elle The ordenou fosse em pessos a Mar-1990s dar-lhe conta do fitio, da victona, e dos despojos: ordem dura, que encontrou na obediencia repugnancias seccas, como veremos.

်မေးကို နေရာရှိများကို မြောက်သည်။ သို့ သောကျောင်းကို အောက်များကို မောက်သည်။ သို့ သောကျောင်းကို အောက်များကို မေ မေးကြီး မောက်များကို မေးကြီး မ မေးကြီး 
## CAPITULOVI

Escrevem-se os progressos de Nuno da Cunha a respeiso de Dio, e autros acontecimentos.

Era vulg.

ladyic การู ที่เรียงของ การจงกับของเรื่อ ANYOS fuccestos felices confeguidos congra Cambaya, tantas will orias illustres na India , Nuno da Conha nada tinha por vantagem, em quanto trad. executava as ordens d'El-Reina conquifta de Dio: Em Portogal esto os melmos os cuidados d'El-Rei ; que fabendo pelas nãos do anno patildo co como Nuno da Cunha ficava a partiro para aquella Praça; com o fimi deno prevenir para qualquer dos successos para mandou neste anno duas Asmadas para ra a India. A primeira era sdesonzes náos, que sabio na moneas prdimarias as ordens de D. Joad Pereira procures dellas as de D. Goncalo Continuo: A fegunda , que partio depois de les faber que o projectos de Dios le snasilográra, e levava ordem para novamens te se emprehender, era de déz caravel-

yellas, e hum galead, em que embar- Era vulg. Cárao 20000 homens, commandados por D. Ledro de Castello-Branco. A primeira Armada sez viagem tao seliz, que chegou em Setembro a barra de Goa com D. Ellevão da Gama, que dissemos invernára em Moçambique. Da fegunda fallaremos a fen tempo 3/4 que agoia temos de vêrsasarefoluções de Nuno da Cunha depois da vinda das ela viana por esougues, soon estan primeira , - Elle picado de novos estimulos na precifet, das novas ordens, quando excogitava arbitrios para as executar len lhe chapar algum, a fortuna qualitao melino tempo lhe apresenta dous. Meliques Tucao vivia em huma extrema de leconfiança: das tyrannias de Badur. que observava inflexivel na injustica de despojar la sua familia des terras , e rendas in que o Rei , seu Pai , dera em remuneração de serviços a Meliqueaz, de quem ella, e Melique Saca, já profcripto, erao filhos. O novo Rume Cas Mustapha dava agora mais calor a Badux ... que fez conceber a Tuça os defignios de se vingar. Com este inEm vulg. tento manda Vasco da Cunha com cartas ao Governador offerecendo a entrega de Dio; e elle para cobrir a negociação, o torna a enviar acompanhado de Tristas de Ga, que com o
caracter de Embaixador sosse pedir a
Badur lugar para a Fortaleza. Entendeo
o Rei, que nelles officios so interessava Melique Tueso, e suggerido pelo

Ainda que abortou elle ptimeito designio, contra as intenções de Badur se logrou o legundo por caula dos leus apertos que o forgarat ao melmo que nab queria. Elle chava empenhado em querras sanguinglentas com os feus poderolos vifinhosa e pad lhe convindo na conjunctura recebet com dureza os requerimentos de Triftab de Ga, the respondeo: Que dis fesse ao Governador da India, como aquella materia so elles a deviat tratat em pelloz ; que quizelle vit sa Dio. aonde o encontraria para conferirem ambos. Com este aviso preparou Nuno da Cunha o poder da India a que ر و د em-

Mustapha Rume Cad , the mandou core tar a cabeça. Secondo com avaden.

émbarcou em 200 vélas, e veio a Dio Era vulg. esperar o cumprimento da palavra de Badur. Em quanto le tratava da forma, é lugar para as villas ; os Grandes de Cambaya vinhao a bordo da nossa Armada, e os nossos Pidalgos hias a vêr o Exercito, que o Reistinha em terra. Sudcedeo em huma deltas vifitas paffar por Manuel de Macedo o famolo Rume Cao Pala conhectdo em Cambaya pelo nome de Figre do Mando a e por mudo de desprezo o othou fobranceiro torcendo os bigodes em acção de valerofo. O Macedo fe secultie preado: pede licença no Governador para delafiar o Tigre ; e obfidu ellu, the manda po cartaz para le baterem de pessoa a pessoa, ou tantos à tantos. O Tigre Rame Cab acceira e convite, e o mar foi affiguado para campo da batalha entre fosta, e fusta. Tres dias successivos esperou o Macedo o seu tival defronte de Dio; mas o Tigre medrofo metteo-le na cova. Como nas appareceo, o Macedo manclou falvar a Cidade com a artilharia. tocar, of infiltramentos; os holfos o ter

(t

ť

ceberao nos braços, e entre as gentes de Cambaya ficou respeitavel o seu nome.

Rume Cao considerava arruinada a sua fortuna no mesmo Reino, se se ajustasse a concordia entre Nuno da Cunha, e Badur; e nao fo fez nafcer muitos incidentes fobre o ceremonial, mava impedir as viftas, nabify confequio romper a negociação, mas capacitou a Badur ; que elle trataria com Omaum Patcha, Rei dos Mogores, casso da India. Para mais o capacitar, elle mesmo escreveo a Omaum, que por modo graciolo fe lhe moltrou agradecido a correspondencia, que com elle desejava ter, e as vantagens, que da alliança com Cambaya lhe promettia tirar. Entre tanto Nuno da Cunha, lem perder as esperanças, se retifava pago da Silveira ao Estreito as prezas. que enta na India enriquecia os ho-mens, e nos suffentavas as Armadas. Despedio tambem a Antonio da Silva de

de Menezes para o Malabar a dar caça gra vuig. aos pyratas, que infestavao aquellas costas, aonde derrotou a Marcar Cu-

tial de Calecut.

Entrou o novo anno de 1534, que na India foi tab memoravel em successos felices como na Africa sensivel por elles desgraçados. Já nos vimos, como neste tempo fluctuava a Villa de Santa Cruz no Cabo de Aguer, cantas vezes assaltada pelo Xerise de Tarudante , e que dous annos depois a viemos a perder. Agora o Xerise de Marrocos le apresentou na Praça de Casim cobrindo hum Exercito de 12000000 homens , com que a poz em apertado cerco. Como ella era huma das mais importantes do Domi-nio, que usurpara, nas sostivas a sua soberba, que estivesse no poder dos Portuguezes. Era já tanto o descuido na confervação dos respeitaveis lugares da Mauritania, que Historiador algum dos nossos labe com certeza quem era o Governador de Cafim na occafiad deste sicio, Presume-le que seria o bravo Luis de Loureiro, ralven íem

Era vulg, sem mais fundamento, que no da bisarria da desensa, de que só imaginariad capaz aquelle grande homein. A corage deste Official foi tanta . . que resistindo nos muros, debaixo da terra aos minadores a rebentando aos Barbaros o célebre trabuco cha mado Maymona ; elle seve a glória de obrigar o Xerife a levantar affrontofamente o fitio: mas fei peuco duranel a felicidade. L. E. M. E. E. L. O. L. 9. 28119 ?

Do anno, em que estamos seco de 11339 Legundo le entende psinosses Escritores com credulidade man bo facil , man indigna & wos postanface a decautada fabula do fallo Nuncio, que veio estabelecer a Inquisiçes em Portugal. Elles, secem ella novella dizendo, que Pedro de Savedras, moço attrevido de Cordeva , ou des Jaem. habil am furtar letras , mettendo em ulo a lua prenda ordinariamente etimidola, fingira Decretos Reses a defpachos dos Conselhos de Castella, que lhe serviras para tirar dos Eraviras copias de dinheiro, por o habiro de S. Tiago, fazer-le hum homem grapde:

.

de : homem com dinheiro, que cref- Ese ruis. ce a cevados a de repente sahe do nada da terra , corre com as moedas, cellas o fobem as alturas. Tal fe quiz fazer o celebre Savedra, tanto que se vio comidinheiro, sinda que roubado; hum grande homem todo de apparencias gocheio de luzes todas furtadas. Dizem mais, que encontrando-se açafo commento Religiofor, que trazia Bullas de Roma para El-Rei, elle llias fiou para us vêr que levantando altos os pensamentos, depois de imitar as letras. , e o estylo, formara para si Sham Breve de Nuncio : que com elele emistra em Portugali, confiado em que q grandeza da obra desculparia a enormidade do crime, com que bia a fazer-le réélebre, quando elle se desecobiffe que enganou aos Portuguezesqueomorie elles fossem os homens mais infentaros do mundo; e que em leis mezes de mascarado o grande Nuncio estabelecera a Senta Inquisição. Os melmos Escritores tratas as outras circunsiancias della fabula, que estando convencida em fi melina, o Padre Feijó 130

Eravulg. jó tomou á sua conta mostralla como tal, desaffrontando-nos da calúmnia, que nos representava credulos, como se Manoel de Faria e Sousa nad fora hum delles.

Em Malaca nao tinhamos ociosas as armas. D. Estevas da Gama chegou a esta Cidade, e seu irmao D. Paulo ihe entregou o governo, em que elle tinha preferencia, a tempo que o Rei, que fora de Bintad, se havia fortificado, e estava poderoso em Viantana, para onde o expulsára Pedro Mascarenhas. Sobre o novo Governador quiz elle provar as fuas tentativas por meio de Laque Xemena, que mandou dar a Malaca huma vista fastosa com 70 fustas. Elle as emboscou em huma ponta da Ilha de Pongor, duas leguas de Malaca, e destacou humas poucas a provocar as nossas, até as levar aonde o laço estava armado. D. Paulo da Gama sahio a ellas com 15 lanchas. que as forab seguindo ao lugar da emboscada. Aqui as rodeárao os inimigos, sendo já difficultosa a retirada. certa a ruina, a que nas vales a co-IA-

tage empenhada em combate tao del- Bia vulg.
iguali. Nos fini mertemos no fundo
multas sultas i nao perdemos alguma
das nos alguma gos; mas foltárao-nos 60 homens, enne elles D. Paulo da Gama, Idao Rodifeues de Budla', liniat de Martini Alfonto de Soula ; outros Fidalgos ; & Cavallends us qualifiades diffincias. simular lett vingança a morte de led innato Elle determina descarregar o golpe na mesma Cidade de Viantana ; para onde partio com toda a Frota de Malaca che que embarcara elle, leu irmao D. Chriftevao "toda a Nobreza" e lium corpo de 200 Malayos el colhinos leningo Portuguezes. Tinha o Rei bein fortificada a fua Corte, a nella de guarnicad 80,000 homens; mas nent as forças , nem a relistencia poderad conter os impulsos do valor fentido, generolamente estimulado. Por codos de bullaculos tompeo D. Ellevad ue como raio tompendo a nuvem, debandou os Batbaros, paffeu-cs aos fibs de espada , obrigou o Rei a' TOM. XII.

Era vulg.

falvar-se nos montes, a Cidade toda de madeira foi pasto do sogo, todos os navios abrazados, o Rei de todo destruido, Malaca livre deste slagello, os nossos ricos com os despojos de Viantana.

A guerra de Cambaya nada a fazia esquecer a Nuno da Cunha, nem a El-Rei os desejos de dominar Dio. Elles o obrigavao a despachar as Armadas humas apoz outras, e a buscar expedientes para se fazer na India senhor dos mares : desejos, que outra vez trouxerao a ella a Martim Affonso de Saula, para General das Armadas com cinco nãos, que levavao 20000 homens as suas ordens, e dos Capitães Diogo Lopes de Sousa, Antonio de Brito, Simao Guedes, o Tristad Gomes da Mina. Esta Esquadra chegou à India a tempo, que Badur tinha perdido a esperança de concluir o Tratado, que propozéra ao Grao Mogos; que este grande Monarca, e outras inimigos poderosos se fazias prestes para lhe invadirem, os seus Estados; e que elle nas tinha mais remedio. que

aux to de le compôr com os Portugue. Era vulg. zes para le nao vêr mettido entre muitos fógos: consternação, que o fotcou a enviar hum Embaixador a Nuno da Cunha, offerecendo-lhe o dominio das terras de Baçaim por prelimimares da paz, que pretendia. O Govermador acceitou a proposta, e despachou o com a promessa, de que elle em pessoa iria ao Norte formar o Tratado. Na sua companhia mandou a Martim Affonso com 40 navios pasa a costa de Cambaya, donde iria ajunstar-se com elle em Baçaim; e enviou respias a Amadabá, e a Dio, que depois o informárao das formidaveis foress de Badur em huma, e outra parte.

Na Armada numerosa de mais de com vélas veio o Governador a Bacaim, aonde o bulcou o Embaixador Xacoez, que trazia os plenos poderes do Rei de Cambaya para formar o Tratado da paz, que se ajustou a bordo eda Capimnia. Nelle fui estipulado: Que Sulsao Badur cedia ao Rei de Portugal para sempre a Bagaim, e suas dependencias com toda a Soberania i Zii

Eta vulg.

Que os navios, que dalli em diante sahissem dos Estados de Cambaya para o mar Roxo, viriad tomar carga a Baçaim, e alli tornariad na volta a pagar os direitos: Que as mais embarcações destinadas para outras partes, nao poderiao navegar sem passaporte da Coroa de Portugal Que em cada hum dos seus pórtos Badur nao poderia armar navios de guerra, e todos os que nelles houvessem se desarmarias, e ficariat inuteis: Que elle nat daria já mais a sua protecção aos Rumes, e que entregaria a Diogo de Mesquita com todos os Portuguezes, que tinha captivos. O Governador Nuno da Cunha adocou estas condições com algumas vantagens; mas quaesquer que as condições fossem, ellas pozérao a Badur na situação de fazer face a todos os outros inimigos, que estavad a ponto de o atacar. E porque o Secretario Simao Ferreira havia ir a Corte de Badur a confirmar o Tratado, Nuno da Cunha trouxe ao Embaixador em refens para Goa a esperar a sua chegada.

Para nad truncarmos elle fio, au- Era vulg. tes que escrevamos a expedição de Badur contra o Mogor, que foi causa de nos conceder a Fortaleza em Dio, ainda que as circunstancias, que vamos a referir pertença já 20 anno de 1535, fe deve saber que Simao Ferreira na. Corte de Amadabá foi recebido de Badur com grandes honras; que confirmou o Tratado, e lhe entregou a Diogo de Mesquita com os mais Portuguezes, que estavas prezos na serra de Champanel para virem embarcar a Cambayete. Nuno da Cunha fazia tra-balhar na Cidadela de Baçaim com todo o vigor, quando recebeo cartas de D. Joao Pereira, Governador de Goa. que o avisava dos intentos do Hidalcao fobre as terras firmes de Salcete, animado com a sua ausencia, e que era preciso recolher-se para lhe desconcertar os projectos antes de executados.

Como a Cidadela já podia defender-se, o Governador a fortaleceo com muita artilharia, proveo com abundancia os armazens; e quando discor357

Em vulgi ria sobre a pessoa, que havia nomear para Governador, chegou a Baçaim feur Cunhado Antonio da Silveira, que vis nha de Ormuz, tendo acabado e governo daquella Praga, em que lhe fuecedeo D. Pedro de Castello-Branco. Nuno da Cunha menos attento ás razbes do sangue, que ás altas qualidades de Antonio da Silvetra , lhe entregon o commandamento de Baçaim, e se feze na volta de Goa. Apenas chegou este grande homem fempre incançavel, etle proveo os negocios de Mahaca , 6 das Molucas, que necessitavas da sua eircunipecção, fem e embaraçarem et de Goa. Depois cheyou o Secretario Simad Ferreira com o Tratado confita mado por Badur, e com os Pormenezes de Cambaya, que elle nas pode deixar de receber com alvoroço. Os reflexos delle se imprimirat no Emabaixador de Badur, que despedio para a Corte de seu Amo tab satisfeitos do hours, tad cheio de beneficencias, que daqui em diante foi hum fiel amigo de Estado.

#### CAPITULO VIL

Éscreve-se a guerra de Badur, Rei de Cambaya, com o Graō Mogor, de que resultou conceder a Portugal a Fortaleza em Dio.

Sultas Badur, Rei de Cambaya, Era vulg. era hum dos Soberanos mais poderosos da Asia, entre elles felizate a presente época, em que alem do Reino de Guzarate, ou de Cambaya, que hérdára de seus pais, á força de armas havia conquistado o de Mandou, cujo Rei tinha em férros, e rendido tributario o de Chitor: Reino consideravel, que corria parelhas com o de Narfinga, e o de Calecut. Nelle dominava hum Principe minino de baixo da tutela de Crementina sua Mai, que tinha o mais moço em refens na Corte de Badur. Esta Princeza toda espiritos lhe havia rendido grandes obsequios . e sustentado a guerra contra Babor, Pai de Omaum, actual Grao Moger, para lhe impedir nos seus Estados a pasfa

Bame ta imm anchm. ere breis nornen run Covernatur, chegro a Baqaimileu Cummaio America da Sareira, que vie THE RE C'EUT. TERCO SCENIDO 6 90were enteria frace, em que lhe fueenter Differ auf Carello-Branco, Nono la Cumba menes attento és ragbes ur angre, que és alsas qualidades do 3 minus in Sireira. Re entregon a communication de Baçaim, e le fes ae rota de Goa. Anesas chegou effe granie impece ferce incaparel, ella acraca es regidos de Mahea . 🌢 die binicus, en recedunt à la ercondeces. Les e embaraciem el de God Desois chegos o Secretario Simul Ferreira com o Timado confits maios por Britani, e com les Permanas res de Cardena, que elle nos pedo de sus de recepto com aironoco. Os referes de la la imprimarat no Emberanden de Beder, que despedio pans a Corre de les Amo tib latisfeite de bours, ud chein de beneficencias, que drovi em diente foi hum fiel amito de Effedia

#### CAPITULO VII.

Escreve-se a guerra de Badur, Rei de Cambaya, com o Grao Mogor, de que resultou conceder a Portugal a Fortaleza em Dio.

SULTAG Badur, Rei de Cambaya, Era vulg. era hum dos Soberanos mais poderosos da Asia, entre elles felizate a presente época, em que alem do Reino de Guzarate, ou de Cambaya, que hérdara de seus pais, á força de armas havia conquistado o de Mandou, cujo Rei tinha em férros, e rendido tributario o de Chitor: Reino consideravel, que corria parelhas com o de Narsinga, e o de Calecut. Nelle dominava hum Principe minino de baixo da cutela de Crementina sua Mai, que tinha o mais moço em refens na Corte de Badur. Esta Princeza toda espiritos lhe havia rendido grandes obsequios - e sustentado a guerra contra Babor, Pai de Omaum, actual Grao Mogor, para the impedir nos seus Estados a pas ſa

Era vulz. sagem para os de Cambaya. Badur, de condição tyranno, a todos lhe correspondeo ingrato; mas Crementina magnanima soffria com constancia esperando conjunctura para se vingar animosa. A nova guerra entre Badur, e O naum lha offerece, e ella se conduz politica, porque nati a perçaninconfir derada, como seremos, accena, a :

Como nós na India tiremos occas sibes de tratar os Mogores em differentes qualidades de negocios a dexemos Saber que elles sao huns movos originarios das Provincias, que sos antigos chamárao Ariana , Bactriamac, & Sogdiana: homens aguerridos, que fazerao conquistas vastas no reinado do famofo Tamorlad : que levando idom marcha rápida todo o Reino de Delli, elles abrirad firmes os fundamentos para a grande Monarquia, que hoje pofsuem no Indostad, ainda que nas nossas idades bastantemente desmembrada. pelas conquistas do memoravel Thamaz. Kouli Kan. Entre os Mogores Babor. Patcha foi o primeiro, que se mostrou. mão visinho de Bidur, instando-o ilhe

rendesse as homenagens, que lhe devia Bra valg. como a Rei de Delli Omaum, filho de Babor, além desta pretençat, te-ve outra queixa de Badur consentir refugiado em Cambaya a seu cunhado Mir Zamao, que Omaum queria lhe restituisse, e Badur duvidava entregar. Como as negociações na6 produzia6 effeito, ambos os Principes se preveniras: para decidirem a questaó com as armas. Badur abrio a pórta para a rotura , mandando a Omaum por desprezo. hum vestido de mulher: Qmaum mais arrogante se despicou, enviando a Ba-, dur hum cat , e hum zurrague: instrumento, que ameaça castigar o perro, que ladra, antes que morda.

Esta for a conjunctura, em que a illuminada Crementina metteo em uso as suas dexteridades com os Principes belligerantes para avançar os interesses, de seu filho no Reino de Chitor. Pedia Badur as sua alliança com instancia, quando ella com o maior segredo a ajustava com Omaum. Com este negociou; a contro respondeo: Que ella estava prompta para por a seu filho na testa, das

Em rule, tento manda Vasco da Cunha com cartas ao Governador offerecendo a entrega de Dio ; e elle para cobifr a acgociação, o torna a enviar a companhado de Tristat de Ga, que com o caracter de Embaixador sosse pedir a Badur lugar para e Fortaleza, Entendeo o Rei, que nelles officios se inveressava Melique Tuczo . e suggerido pelo Mustapha Rume Cad . The mandou cortar a cabeça. 5 5/0000 6350

Ainda que abortou este primeiro delignio e contra as intencoes de Badur sife logrou o legundo por caula dos leus apertos de que o forcárat ao melmo que nao queria. Elle estava empenhado em guerras languinolentas com os seus poderolos vifinhosa e ma lhe convindo ne conjunctura recebet com dureza os requerimentos de Triltab de Ga, The respondeo: Que disfesse ao Governador da India, como aquella materia so elles a deviato tratar emopeffoat que quizeffe vit au Dio aonde o encontraria, para conferirem ambos. Com este aviso preparou Nuno da Cunha o poder da India , que -33 em-

rias sobre os Mogores, e os Persas. Em rela Contra os primeiros havia elle já mandado com hum poderoso Exerciso a Tzerca-Cab, filho do Principe, que Bobor dethranára. Agora contra Crementina, e a fitiar Chitor marchou elle em pelfos com o apparato espantoso: de 5000000 Infantes, 1500000 caval. los, hum trom de antiharia sem número, bravos homens das Nações mais ferozes da Afia, ee Europas. A toda ofta monstruosidade erassuperior a covardia monstruosa de Bader , que huma mulher domoo dizimo do feu poder principiou a confundir; que os Mogoros acubánso de abylmar. Quando ella fittave Chiter ja Tzerce Ceb hia perdendo as vantagens, com que princi. piùra a guerra. Elle perdeo a vida ent huma refega, e Badur com esta nova toda a corage do espirito. Os seus Officiaes o animárao para dar o nitimo affolto a Chitor. A Raigha Crementina. para fe nad empôr is consingencias a bahio da Cidade com feus filhos. Badus a entrous, e he posto fogo, que confumio 600000 vidas.

Ect valg.

A felicidade deste successo animou a Badur para buscar os Mogores, que em duas batalhas o derrotao. As riquezas, que os vencedores achárao no campo, forao tantas, que fizerab esquecer a lembrança das que Alexandre encontrou no de Dario. Entendeo Badur, que na serra de Mandon ficava inaccesfivel ans attenimentos dos seus inimigos. Mas elles sem descanço o perseguem. quando o seu favorecido o Mustafá Rume Cao, e Melique Liaz, ultimo filho de Meliqueaz, tratavao de o entregar aos Mogores. Já desamparado de todos, sem mais escolta que a de 100000 cavallos, elle busca a eminente montanha, aonde estava a Cidade de Champanel, Praça a mais respeitavel dos seus Estados. Parecia que ao poder do Mundo resistiria Badur neste vantajolo sitio; mas o seu medo era tanto, que hastou a voz, de que os Mogores subiao a serra para elle sugir incognito a buscar o ultimo refugio na Ilha de Dio.

Rendêrao os Megores a Champa-

da Ilha, impacientes pelo haverem ás Era vuls. mãos; mas sabendo, que estava nella seguro, retrocederas a marcha, e sobre ella se fizerao senhores do vasto Reino de Guzarate. Badur mettido em desesperação, sempre entranhado na alma o odio, que tinha aos Portuguezes, presere ao seu amparo a proteccao do Grao Turco, ou retirando-se para Meca, ou conseguindo os soccorros por meio de hum presente de valor enorme, com que mandou para Juda o Mouro Cafarcao em muitas náos a esperar as suas ultimas determinações. Reflectindo porém o muito tempo que necessitava perder para lhe chegarem os auxilios dos Turcos, e persuadido por alguns dos seus Grandes, que ainda o seguiao, Badur resolve pedir a Nuno da Cunha a alliança dos Portuguezes a troco de lhes dar em Dio o lugar, que elles desejavab para a Fortaleza: perfido nas intenções, de que mudando de fortuna traçaria pretextos para lha arrancar do poder. Sem demora elle despede o mesmo Embaixador Xacoez com as instrucções franças, dicta-

Em rule, das pelos apertos da necessidade, para logo em Chaul as communicar ao General do mar Martim Affonso de Sousa; .em Goa ao Governador Nuno da Cunha.

> Martim. Affonso sem perda de instantes partio em dous navios, deixando ordem á sua Esquadra, que a toda a-profin se aviaste, e o seguisse. Nuno de Cunha mada o podia lilongear como a lituação, em que se contemplava. Ao mesmo tempo: solicitavas a sua alliança os dous Monarcas mais poderosos do Indostad, ambos fazendo depender a sua fontuna da fua amizade. Hum . e outro em competencia lhe mandava Mimistros & Badur abatido offercendo Fortaleza em Dio: Omaum triunfante eferevendo-lhe as cartas treshordando honras com a melma offerta, e outras muitas vantagens. Sú cela figura de negociação bastava para fazer reputadas as nofice armas no mundo, e a Nuno de Cunha glorioso na India. Elle sempre politico, agora illuminado, advertio, que Omeum dominante de Guzerate amido á vafiidas dos feus Estados, terre-

# DE PORTUGAL, LIV. XLV. 367

tomava no Indostati o equilibrio, e gra volg. que promettendo Fortaleza em Dio, offerecia o que ainda nab gozava: Que Badur arruinado era o pezo, que sustentava a balança no mesmo Indosta6 inclinada, e que na offerta da Fortaleza em Dio, promettia o que ainda dominava: Que em tal situação era hum devêr dos Portuguezes metter-se no meio dos extremos dos dous Monarcas para se aproveitarem das suas divisões: bem advertides, que se elles consentissen, que hum sobre o outro remontaffe a ascendencia, os mesmos Portuguezes se deviat considerar na Asia hum pó impellido, enrolado, levado nos ares pelo turbilhao dominante.

Eis-aqui o discurso, que obrigou Nuno da Cunha a preserir Badur veneido, a Omaum triunsante. Elle recebe com as civilidades mais distinctas o Embaixador Xacoez; promette-lhe famer-se já prompto com todas as forças da India para ser elle quem tenha a honra de restituir ao Rei a posse de seu Reino; que marche sem demora

Era vulg. com o Secretario Simao Ferreira a inst truir Badur na finceridade das suas effectivas intenções; e que em quanto elle nao chega, se sirva de hum General tao habil como Martim Affonso de Soula, das forças da sua Armada, e que com elle se vaó ajustando os preliminares da paz. Quando Simao Ferreira chegou a Dio já Martim Affonso estava nesta Praça, aonde Badur o recebeo com honras extraordinarias. Agora entrou com elle em negociação á vista dos plenos poderes, que Simao Ferreira levava do Governador, e com satisfação reciproca de ambas as partes contratantes, ficou ajusta. do :

Que Sultao Badur daria a El-Rek de Portugal na sua Ilha de Dio terreno para edificar huma Fortaleza no lugar, que bem parecesse aos Generaes Portuguezes: Que particularmente lhe cederia o baluarte, que estava ao mar na entrada do porto, e que ao melmo tempo confirmatia a doacaó de Bacaim. Que, os Portuguezes nao levariao direitos alguna das entradas ...

sahidas de Dio, ficando estes reserva- Era vulg. dos para Sultao Badur: que todos os mavios carregados para Meca, nao iriao daqui em diante a Baçaim por obrigação, mas que viriad a Dio, com tanto que trouxessem passaportes Portuguezes: que os cavallos da Persia, e da Arabia, que até entao erao obrigados sir a Bacaim, seriao conduzidos a Dio, sonde elles pagariao á Coroa de Portugal os mesmos direitos, que costumavao satisfazer em Goa, com excepçao dos que viessem do Mar Roxo, que seriad isentos: que as Frotas Portuguezas na6 iria6 mais ao Estreito de Meca, nao fariao damno aos lugares, que della dependessem, nem aos navios, que della sahissem, excepto as Armadas dos Rumes, que os Portuguezes poderiad atacar, e destruir em qualquer parte, sonde as encontrassem: que os Reis de Cambaya, e de Portugal faziao por este meio huma Liga offensiva, e defentiva, amigos dos amigos, contrarios dos contrarios: que os vassallos de ambas as Coroas, que se retirassem para os Estados dos dous Principes con-TOM. XII. Aa tra-

Era vulg. tratantes por dividas, ou outra qualquet razao de desagrado, elles seriao mutuamente entregues, quando se pedissem, sem se lhes conceder asylo.

> Por este modo negociavas Martim Affonso, e Simao Ferreira em Dio, a tempo que o Governador ajuntava em Goa todas as forças para navegar a esta Praça, firmar o Tratado, dar principio á obra da Fortaleza. Ellas enta6 se lhe engrossarao com as de sete náos, que este anno sahirao do Reino, guarnecidas de gente escolhida, e commandadas pelo famoso Fernas Peres de Andrade, filho da disciplina do grande Albuquerque, que trazia ás suas ordens os Capitaes Martim de Freitas, Thomé de Sousa, Jorge Mascarenhas, Luiz Alvares, Fernao Camello, e Fernao de Moraes. A expediçao desta consideravel Frota nao impedio a El-Rei o apresto da grande Armada, com que seu irmao o Infante D. Luiz foi soccorrer a seu Cunhado o Imperador Carlos V. na empreza de Tunes : passagem . para que a Historia nos está convidando antes de concluirmos os negocios de Dio.

> > Cor-

#### DEPORTUGAL, LIV. XLV. 371

Corria o anno passado de 1534, Era vulg. quando Mulei Hazem, Rei de Tunes, foi despojado dos seus Dominios pelo famolo Cossario Haredim Barba Roxa. Sem refugio em Africa, Hazem pedio humilde ao Imperador Carlos quizesse restituillo ao seu Reino, offerecendolhe vassallagem perpetua. O crédito da empreza, a gloria das armas, o zelo da Religiao forao os estimulos, que obrigárao o Imperador a conceder a sua protecçao ao Principe dethronado, e levar a Africa em pessoa o seu respeitavel poder debaixo dos felices auspicios das Aguias Imperiaes. Como entad tremolavao por todo o mundo gloriosas as Quinas de Portugal, o Imperador nesta expediçao de Tunes sez gosto de que ellas acompanhassem as Aguias, e pedio a El-Rei D. Joao, seu Cunhado, o soccorresse com a Armada Portugueza, que se havia achar em Barcellona nos principios de Março deste anno de 1535. Entre receber El-Rei o recado do Imperador, e se aprestar a Armada, nao mediou tempo. A formidavel não S. Joao, que montava 200 Aa ii

Era vulg.

peças de bronze, taó decantada na Europa, e que o Imperador especialmente pedia, foi nomeada a Capitania de outras vinte e duas náos, em que embarcou a melhor Nobreza, os soldados de eleiçaó, commandados pelo illustre Antonio de Saldanha, honrado velho, que além da recommendaçaó das suas qualidades, a Europa lhe venerava o nome pelas suas repetidas viagens, e sublimes façanhas da India. Para substituto da sua falta o acompanhou Simaó de Mello, outro Fidalgo nas virtudes, e nos talentos seu semelhante, como nesta Historia se tem visto.

O Infante D. Luiz em occasias de tanta honra, nas podendo conter os reaes impulsos nos limites da obediencia, ou parecendo-lhe que offendia o decoro da sua grandeza se ficasse ocioso em Portugal; elle desappareceo de Evora, aonde entas estava a Corte, acompanhado de D. Theodosio, Duque de Bragança, que El-Rei obrigou a voltar do caminho, de hum silho do Conde do Vimioso, de outro do da Feira, de Luiz Alvares de Tavora, de

de Tristad de Mendoça, de Joan Frei- Era vulz. re de Andrade, de Manoel de Sousa Chichorro, de Francisco Pereira, de Pedro Botelho, e de André Teles. Divulgada a fugida do Infante, e o motivo della, toda a Nobreza se moveo para o seguir, picada daquelles estimulos generolos, que sempre a abalárao sem lhe fazerem violencia. El-Rei usou da sua authoridade para suspender a D. Joao de Lancastro, Duque de Aveiro, e a outros muitos Fidalgos; concedendo licença sómente a Lourenço Pires, e a Ruy Lourenço de Tavota, a D. Pedro Mascarenhas, e a Pedro Mascarenhas, o competidor na India de Lopo Vaz de Sampayo, a Luiz Gonçalves de Ataide, a D. Joao Deca, a Tristat Vaz da Veiga, a D. Garcia, e a D. Diogo de Castro, a D. Francisco Coutinho, e a outros bravos Fidalgos criados nas Aulas de Africa, e da Asia, a quem nao pareceriao estranhos os turbantes, e cimitarras Asiaticas, as meias-luas, e as lanças Africanas.

Apresentou-se Antonio de Saldanha com o soccorro em Barcellona ao Era vulg. perador, que deo todas as demonstrações do muito, que estimava hum, e quanto honrava o outro. Chegou pouco depois o Infante, que foi recebido no coração, isseparavel de seu Cunhado, recolhido na galé Imperial com D. Pedro Mascarenhas, e André Teles. No dia 30 de Maio levou ferro toda a Armada, que fez tremer aquel. les mares com o pezo de 400 nãos, e galez, em que hia embarcada a flor de Hespanha, Italia, e Portugal. Ella poz as prôas na Goleta, aonde Barba Roxa se havia fortificado com forças respeitaveis para fazer mais immortal na fama a grandeza da victoria. Eu me nao embaraçarei com a narração de Historias alheias; mas devo dizer, que na continuação do sitio até 25 de julho, em que a Praça se rendeo por assalto, o valor dos Portuguezes mereceo geraes applausos: que o fogo da nossa não S. Joao sobre ella assombrou os espiritos mais intrépidos: que pelo conselho do Infante o Imperador marchou sobre Tunes, conquistou o Reino, e o restituio ao dethronado Mulei

Ha-

# DE PORTUGAL, LIV. XLV. 375

Hazem, que levava comigo: que na Eravulg. Goleta se tomáraó 300 peças de artilharia de bronze, outras muitas de ferro, e no porto 87 navios de remo; em que entravaó 42 galez reaes: victoria, entre as sublimes de Carlos V., huma das mais soberbas, que ella só bastava para o fazer digno de occupar os orgãos dos bronzes immortaes.

FIM.



Era vulg, sagem para os de Cambaya. Badur, de condição tyranno, a todos lhe correspondeo ingrato; mas Crementina magnanima foffria com constancia esperando conjunctura para se vingar animosa. A nova guerra entre Badur, e Onaum lha offerece, e ella se conduz politica, porque nad a percaninconfir derada como geremosa se ema e a a

Como nos na India tiremos occas sibes de tratar os Mogores em differen. tes qualidades de negociosa devemos faber que elles fab huns movos originarios das Provincias, que sos antigos chamárao. Ariana e Bactriamac. Sogdiana: homens aguerridos, que azerao conquistas vastas no reinado do famofo Tamorlad ; que levando dom marcha rápida todo o Reino de Dellia elles abrirao firmes os fundamentos para a grande Monarquia, que hojepolfuem no Indostad, ainda que nas nossas idades bastantemente desmembrada. pelas conquistas do memoravel Thamaz. Kouli Kan. Entre os Mogores Babor. Patcha foi o primeiro, que se mostrou. mão visinho de Bidur, instando-o lhe

rendesse as homenagens, que lhe devia Era valg. como a Rei de Delli Omaum, filho de Babor, além desta pretençat, teve outra queixa de Badur consentir refugiado em Cambaya a seu cunhado Mir Zamao, que Omaum queria lhe restituisse, e Badur duvidava entregar. Como as negociações nao produziao effeito, ambos os Principes se preveniras: para decidirem a questaó com as ar-, mas. Badur abrio a pórta para a rotura, mandando a Omaum por desprezo. hum vestido de mulher: Omaum mais arrogante se despicou, enviando a Ba-, dur hum cao, e hum zurrague: instrumento, que ameaça castigar o perro, que ladra, antes que morda.

Esta fora conjunctura, em que a illuminada Crementina metteo em uso as suas dexteridades com os Principes belligerantes para avançar os interesses de seu silho no Reino de Chitor. Pedia Badur as sua alliança com instancia, quando ella com o maior segredo a ajustava com Omaum. Com este negociou; ao outro respondeo: Que ella estava prompta para por a seu silho na testa, das 362

Era wilg

das suas tropas em soccorro de Cambaya; mas que quando ella no seu serviço hia arrifear este pedaço da alma, Badur the devia testituir a outra porçao, que lhe arrancára do peito, e entregarlhe o seu Infante. Seguio-se á proposta hum formidavel apresto de guerra em Chitor; e Badur, que a teve por justa, ea liga por certa, mandon o Principe com comitiva luminola à Corte de foa Mai. Inflavat os Braisfarios, para que sem perda de tempo o Rei de Chitor sahisse a campo; Crementina, que lograra a liberdade do filho; lhes respondia, que estava enfermo que om tendo (sude ella enidatia na fus matcha. Porque elles reforçárao as instancias, a ouvirad dizer a altas votes : Que sahissem depressa dos seus Estados, antes que ella os obrigafie por forca.

Nao podia a soberba de Badur diffimular esta zombaria, toleralla comes acçad mulheril, quando ella nascia de hum espirito de virilidade, digamos que de hum espirito macho da Heroina. que a Afra celebrava pelas fuas victo-

rias sobre os Mogores, e os Persas. Era vela Contra os primeiros havia elle já mandado com hum poderoso Exerciso a Tzerca-Cab, filho do Principe, que Babor dethronára. Agora contra Crementina, e a fitiar Chitor marchou elle em peffoa com o apparato espantoso de 5000000 Infantes, 1500000 caval los, hum trom de amilharia sem número, bravos homens das Nações mais ferozes da Ana, e Europas. A toda ofe ta monstruosidade era superior a covardia monstruosa de Bader , que huma mulher dourse distant de seu poder principiou: a confundis ; que os Mogores acabánas de abylmar. Quando elle fithive Chiter ja Tzerce Cab hia perdendo as vantagens, com que princi. piara a guerra. Elle perdeo a vida ens huma refega, e Badur com esta nova toda a corage do espirito. Os seus Of-Rciaes o animárao para dar o ultimo affolto a Chitor. A Raigha Crementina. para fe nad expôr is consingencies a fahio da Cidade com leus filhos. Badus a entreti, e the posto fogo, que confumio demono vidas.

Ece vulg.

A felicidade deste successo animon a Badur para buscar os Mogores, que em duas batalhas o derrotao. As riquezas, que os vencedores achárao no campo, forao tantas, que fizerao esquecer a lembrança das que Alexandre encontrou no de Dario. Entendeo Badur. que na serra de Mandou sicava inaccesfivel and attenimentos dos seus inimigos. Mas elles sem descanço o perseguem, quando o seu favorecido o Mustafá Rume Caon, e Melique Liaz, ultimo filho de Moliqueaz, tratava6 de o entregar aos Mogores. Já desamparado de todos, sem mais escolta que a de 100000 cavallos, elle busca a eminente montanha : aonde estava a Cidade de Champanel, Praça a mais respei-tavel dos seus Estados. Parecia que ao poder do Mundo resistiria Badur neste vantajoso sitio; mas o seu medo era tanto, que bastou a voz, de que os Mogores subiao a serra para elle sugir incognito a buscar o ultimo refugio ma Ilha de Dio.

Rendêrao os Mogores a Champanel; perseguirao Badur até tres legoas da Ilha, impacientes pelo haverem ás Era vulgamãos; mas sabendo, que estava nella seguro, retrocederas a marcha, e sobre ella se fizerao senhores do vasto Reino de Guzarate. Badur mettido em desesperação, sempre entranhado na alma o odio, que tinha aos Portuguezes, prefere ao seu amparo a protecçao do Grao Turco, ou retirando-se para Meca, ou conseguindo os soccorros por meio de hum presente de valor enorme, com que mandou para Juda o Mouro Cafarcao em muitas náos a esperar as suas ultimas determinações Reflectindo porém o muito tempo que necessitava perder para lhe chegarem os auxilios dos Turcos, e persuadido por alguns dos seus Grandes, que ainda o seguiao, Badur resolve pedir a Nuno da Cunha a alliança dos Portuguezes a troco de lhes dar em Dio o lugar, que olles desejavato para a Fortaleza: perfido nas intenções, de que mudando de fortuna traçaria pretextos para lha arrancar do poder. Sem demora elle despede o mesmo Embaixador Xacoez com as inftrucções franças, dictadas

Em rule, das pelos apertos da necessidade, para logo em Chaul as communicar ao General do mar Martim Affonso de Sousa; em Goa ao Governador Nuno da Cunha.

> Martim Affonso sem perda de infe tantes partio em dous navios, deixando ordem á sua Esquadra, que a toda a-prosta se aviasse, e o seguisse. Nuno de Cunha mada o podia lifongear como ·a lituação, em que se contemplava. Ao mesmo tempo solicitavas a sua alliança os dous Monarcas mais poderosos do Indostro, ambos fazendo depender a sua fontuna da sua amizade. Hum . e outro em competencia lhe mandava Miniftros a Badur abatido offercendo Fortaleza em Dio: Omaum triunfante eferevendo-lhe as cartas treshordando honras com a melma offerta, e outras muitas vantagens. Sú esta figura de negociação baltava para fazer reputadas as noffes armes no mundo, e a Nuno de Cunha glorioso na India. Elle sempre politico, agora illuminado, advertio, que Omeum dominante de Guzerate amido á valtidas dos seus Estados, terre-

# DE PORTUGAL, LIV. XLV. 367

tomava no Indostato o equilibrio, e gra wile. que promettendo Fortaleza em Dio, offerecia o que ainda nab gozava: Que Badur arruinado era o pezo, que sustentava a balança no mesmo Indostas inclinada, e que na offerta da Fortale. za em Dio, promettia o que ainda dominava: Que em tal situação era hum dever dos Portuguezes metter-se no meio dos extremos dos dous Monarcas para se aproveitarem das suas divisões: bem advertides, que se elles consentissem, que hum sobre o outro remontaffe a ascendencia, os mesmes Portuguezes se deviat considerar na Asia hum po impellido, enrolado, levado nos ares pelo turbilhao dominante.

Eis-aqui o discurso, que obrigou Nuno da Cunha a preserir Badur veneido, a Omaum triunsante. Elle recebe com as civilidades mais distinctas o Embaixador Xacoez; promette-lhe samer-se já prompto com todas as sorças da India para ser elle quem tenha a honra de restituir ao Rei a posse do seu Reino; que marche sem demora

Era vulg. com o Secretario Simao Ferreira a inst truir Badur na sinceridade das suas effectivas intenções; e que em quanto elle nao chega, se sirva de hum General tao habil como Martim Affonso de Sousa, das forças da sua Armada. e que com elle se vaó ajustando os preliminares da paz. Quando Simao Ferreira chegou a Dio já Martim Affonso estava nesta Praça, aonde Badur o recebeo com honras extraordinarias. Agora entrou com elle em negociação á vista dos plenos poderes, que Simao Ferreira levava do Governador e com satisfação reciproca de ambas as partes contratantes, ficou ajustado :

Que Sultao Badur daria a El-Rel de Portugal, na sua Ilha de Dio terreno para édificar huma Fortaleza no lugar, que bem parecesse aos Generaes Portuguezes: Que particularmente lhe cederia o baluarte, que estava ao mar na entrada do porto, e que ao mesmo tempo confirmatia a doacaó de Baçaim. Que os Portuguezes nao levariao direitos alguna das entradas ...

## DEPORTUGAL, LIV. XLV. 369

sahidas de Dio, ficando estes reserva- Era vulg. dos para Sultao Badur: que todos os mavios carregados para Meca, nao iriao daqui em diante a Baçaim por obrigação, mas que viriad a Dio, com tanto que trouxessem passaportes Portuguezes : que os cavallos da Persia, e da Arabia, que até entao erao obrigados a ir a Baçaim, seriao conduzidos a Dio, zonde elles pagarizo á Coroz de Portugal os mesmos direitos, que costumavao fatisfazer em Goa, com excepçao dos que viessem do Mar Roxo, que serian isentos: que as Frotas Portuguezas nad iriad mais ao Estreito de Meca, nao fariao damno aos lugares, que della dependessem, nem aos navios, que della sahissem, excepto as Armadas dos Rumes, que os Portuguezes poderiad atacar, e destruir em qualquer parte, sonde as encontrassem: que os Reis de Cambaya, e de Portugal faziao por este meio huma Liga offensiva, e defentiva, amigos dos amigos, contrarios dos contrarios: que os vassallos de ambas as Coroas, que se retirassem para os Estados dos dous Principes con-TOM. XII. Aa tra-

Era vulg. tratantes por dividas, ou outra qualquet razao de desagrado, elles seriao mutuamente entregues, quando se pedissem, sem se lhes conceder asylo.

Por este modo negociavao Martim Affonso, e Simao Ferreira em Dio, a tempo que o Governador ajuntava em Goa todas as forças para navegar a esta Praça, firmar o Tratado, dar principio á obra da Fortaleza. Ellas entao se lhe engrossarao com as de sete náos, que este anno sahirao do Reino, guarnecidas de gente escolhida, e commandadas pelo famoso Fernas Peres de Andrade, filho da disciplina do grande Albuquerque, que trazia ás suas ordens os Capitaes Martim de Freitas, Thomé de Sousa, Jorge Mascarenhas, Luiz Alvares, Fernao Camello, e Fernao de Moraes. A expediçao desta consideravel Frota nao impedio a El-Rei o apresto da grande Armada, com que feu irmao o Infante D. Luiz foi soccorrer a seu Cunhado o Imperador Carlos V. na empreza de Tunes: passagem.para que a Historia nos está convidando antes de concluirmos os negocios de Dio.

Cor-

## DEPORTUGAL, LIV. XLV. 371

Corria o anno passado de 1534, Era vulg. quando Mulei Hazem, Rei de Tunes, foi despojado dos seus Dominios pelo famolo Cossario Haredim Barba Roxa. Sem refugio em Africa, Hazem pedio humilde ao Imperador Carlos quizesse restituillo 20 seu Reino, offerecendolhe vassallagem perpetua. O crédito da empreza, a gloria das armas, o zelo da Religiao forao os estimulos, que obrigárao o Imperador a conceder a sua protecçao ao Principe dethronado, e levar a Africa em pessoa o seu respeitavel poder debaixo dos felices auspicios das Aguias Imperiaes. Como entad tremolavao por todo o mundo gloriosas as Quinas de Portugal, o Imperador nesta expedição de Tunes sez gosto de que ellas acompanhassem as Aguias, e pedio a El-Rei D. Joao, seu Cunhado, o soccorresse com a Armada Portugueza, que se havia achar em Barcellona nos principios de Março deste anno de 1535. Entre receber El-Rei o recado do Imperador, e se aprestar a Armada, nao mediou tempo. A formidavel não S. Joao, que montava 200 Aa ii

Era vulg. peças de bronze, taó decantada na Europa, e que o Imperador especialmente pedia, foi nomeada a Capitania de outras vinte e duas\naos, em que embarcou a melhor Nobreza, os soldados de eleição, commandados pelo illustre Antonio de Saldanha, honrado velho, que além da recommendação das suas qualidades, a Europa lhe venerava o nome pelas suas repetidas viagens, e sublimes façanhas da India. Para substituto da sua falta o acompanhou Simas de Mello, outro Fidalgo nas virtudes, e nos talentos seu semelhante, como nesta Historia se tem visto.

O Infante D. Luiz em occasiad de tanta honra, naó podendo conter os reaes impulsos nos limites da obediencia, ou parecendo-lhe que offendia o decoro da sua grandeza se ficasse ocioso em Portugal; elle desappareceo de Evora, aonde entad estava a Corte, acompanhado de D. Theodosio, Duque de Bragança, que El-Rei obrigou a voltar do caminho, de hum filho do Conde do Vimioso, de outro do da Feira, de Luiz Alvares de Tavora.

de.

de Tristad de Mendoça, de Joan Frei- Era vulg. re de Andrade, de Manoel de Sousa Chichorro, de Francisco Pereira, de Pedro Botelho, e de André Teles. Divulgada a fugida do Infante, e o motivo della, toda a Nobreza se moveo para o seguir, picada daquelles estimulos generosos, que sempre a abalárao sem lhe fazerem violencia. El-Rei usou da sua authoridade para suspender a D. Joso de Lancastro, Duque de Aveiro, e a outros muitos Fidalgos; concedendo licença sómente a Lourenço Pires, e a Ruy Lourenço de Tavota, a D. Pedro Mascarenhas, e a Pedro Mascarenhas, o competidor na India de Lopo Vaz de Sampayo, a Luiz Gonçalves de Ataide, a D. Joao Deça, a Tristao Vaz da Veiga, a D. Garcia, e a D. Diogo de Castro, a D. Francisco Coutinho, e a outros bravos Fidalgos criados nas Aulas de Africa, e da Asia, a quem nao pareceriao estranhos os turbantes, e cimitarras Afiaticas, as meias-luas, e as lanças Africanas.

Apresentou-se Antonio de Saldanha com o soccorro em Barcellona ao Im-

Era vulg. perador, que deo todas as demonstrações do muito, que estimava hum, e quanto honrava o outro. Chegou pouco depois o Infante, que foi recebido no coração, isseparavel de seu Cunhado, recolhido na galé Imperial com D. Pedro Mascarenhas, e André Teles. No dia 30 de Maio levou ferro toda a Armada, que fez tremer aquelles mares com o pezo de 400 nãos, e galez, em que hia embarcada a flor de Hespanha, Italia, e Portugal. Ella poz as prôas na Goleta, aonde Barba Roxa se havia fortificado com forças respeitaveis para fazer mais immortal na fama a grandeza da victoria. Eu me nao embaraçarei com a narração de Hiltorias alheias; mas devo dizer, que na continuação do sitio até 25 de Julho, em que a Praça se rendeo por affalto, o valor dos Portuguezes mereceo geraes applausos: que o fogo da nossa náo S. Joa6 sobre ella assombrou os espiritos mais intrépidos: que pelo conselho do Infante o Imperador marchou sobre Tunes, conquistou o Reino, e o restituio ao dethronado Mulei

## DE PORTUGAL, LIV. XLV. 375

Hazem, que levava comígo: que na Eravulg. Goleta se tomáraó 300 peças de artilharia de bronze, outras muitas de serro, e no porto 87 navios de remo; em que entravaó 42 galez reaes: victoria, entre as sublimes de Carlos V., huma das mais soberbas, que ella só bastava para o sazer digno de occupar os orgãos dos bronzes immortaes.

FIM.

